# LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

# MODERNIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CANARIAS

# Medidas urgentes para evitar el colapso de la administración

El Gobierno trata de frenar la interinidad de los funcionarios con oposiciones más cortas, exámenes menos teóricos y dos años de permanencia en los puestos El Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional aprobó ayer una serie de medidas urgentes dirigidas a modernizar la función pública. Oposiciones más cortas, exámenes menos teóricos y la exigencia de dos años de permanencia en los puestos son iniciativas, entre otras, que tratan de reducir la interinidad funcionarial y evitar la paralización de los servicios administrativos.

PÁGINA 16

## Tres nuevos volcanes en el fondo marino de las Islas

La campaña científica Atlantis que se desarrolla a bordo del buque Sarmiento de Gamboa acaba de desvelar el descubrimiento de tres nuevos volcanes submarinos al norte del Archipiélago. Los investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), creen que el hallazgo, bautizado como Los Atlantes, está vinculado en parte con la erupción de Timanfaya en Lanzarote y también con antiguas islas del periodo Eoceno, hace entre 56 y 34 millones de años. En la foto, el robot del proyecto oceanográfico en las indagaciones del volcán Tajogaite.

IGME-CSIC

PÁGINA 46

### **DEPORTES**

# Jornada negra en París con el adiós de Nadal y Alcaraz en los Juegos

La delegación española, que lleva un bronce en seis jornadas, dilapida tres opciones claras de metal

PÁGINAS 33 a 38

MANANA
VIERNES
EN TU QUIOSCO
SING

ORIGINATION

A PROVINCIA

INDIA

POR SOLO

3,75

3,75

3,75

# ECONOMÍA

# Unos 380.000 isleños podrán beneficiarse de la reforma en la jubilación

Pacto tanto para alargar la vida laboral como para la anticipación del retiro

PÁGINA 24

### Retiro lo escrito

# Un cínico cantinflesco



Alfonso González Jerez

edro Sánchez está llegando a una situación que yo, sinceramente, nunca esperé. Sánchez se está convirtiendo -después de seis años en una montaña rusa que hace un año se volvió austrohúngara -- en un político previsible. Y es que el patrón siempre es el mismo: pagar el precio que sea necesario para mantenerse en el poder. Es como un novelista ingenioso que se entrega a ocultar el mismo argumento libro tras libro. Ahora toca la negociación con ERC para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa. El señor Illa ganó ampliamente las elecciones autonómicas hace ya tres meses y ahí sigue con su cara de vendedor de enciclopedias de jardinería con tres hernias discales. Sánchez no es esfuerza por el líder del PSC y anterior camarlengo de Iceta. Ha cerrado un pacto con los republicanos catalanes porque en caso contrario la legislatura, su legislatura de chichinabo, estaría definitivamente muerta.

La única alternativa al acuerdo entre el PSOE, el PSC y ERC es un muy problemático frente de fuerzas independentistas, y si tan propósito fracasara, unas nuevas elecciones autonómicas. Sánchez y su gente-psocialistas y yolandistas -necesitan no enajenarse la simpatía de Esquerra y evitar una nueva eripsela soberanista en Cataluña. De acuerdo. Lo que ocurre es que desgraciadamente Sánchez no es un novelista, sino un político ventajista, improvisador, descarnado e irresponsable. Y su preacuerdo con Esquerra, si se materializa, supondría un golpe directo y explícito contra el estado de las autonomías y la cohesión política-territorial de España. «Es un paso hacia la federalización del Estado». La federalización del Estado no progresa ni se obstruye a través de una negociación bilateral entre el Gobierno central y un gobierno autonómico para investir un president. Si Sánchez tiene un modelo federal de España en la cabeza y no en las gónadas debe presentarlo en las Cortes y debatirlo con los grupos parlamentarios, debe pelearlo, si lo identifica como un objetivo estratégico de su mandato, en el Congreso, en el Senado, en la Conferencia de Presidentes. Y debe concretarlo, desde luego, en una propuesta legislativa. En el programa electoral con el que se presentó el PSOE no figuraba un cupo catalán. No figuraba siquiera la federalización del Estado y menos aún a través de una modificación drástica y sin consultar a nadie del sistema de financiación autonómica. Es un mentiroso y un farsante el señor presidente. Es un cínico cantinflesco y un sinvergüenza que ha perdido cualquier rastro de decoro. Y no tiene límites a la hora de desplegar estas excelsas cualidades en los espacios ejecutivo, legislativo y judicial, patrimonializando el Estado, dividiendo el país a través de un guerracivilismo vocinglero y ramplón, haciendo pasar por bienestar económico lo que solo es crecimiento del PIB y ñapas y contrataciones públicas, sin ningún impacto apreciable, entre otras magnitudes, en el desarrollo del PIB per cápita, en la renta familiar disponible o en la pobreza infantil.

Por supuesto, el propio sistema de financiación autonómica, queda muy gravemente comprometido por este preacuerdo. A ver cómo se puede decir más sencillamente: el presidente Sánchez no tiene ningún puñetero derecho a hacer esto. Ninguno. Está practicando una mezquina deslealtad institucional tanto con el Estado en su conjunto como con las restantes comunidades autonómicas, incluida Canarias, una de las más insuficientemente financiadas, tanto con el Partido Popular como por el PSOE en el Gobierno central. Aumentarán las tensiones políticas hasta lo indecible. Lloverán recursos de inconstitucionalidad y denuncias en la sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Todo será fascismo apocalíptico e intentos de deslegitimar vilmente a un gobierno progresista, dialogante, benemérito. Pero serán tres meses más en el poder. O un semestre. O todo un año. Para Sánchez solo por un año vale la pena.

## Punto de vista

# Volverte a ver así



Agnès Marquès

o sé si aún me recuerdas / nos conocimos hace tiempo / tu, el mar y el cielo / quien me trajo a ti». Así comienza La playa una de las grandes canciones de La oreja de Van Gogh de Amaia Montero, himnos de los 2000. Es imposible olvidar las canciones que nos han hecho llorar, de hecho, aunque fuera posible no deberíamos olvidarlas porque se convierten en crónicas de nuestras vidas. Tienes la herida curada pero en la radio en el momento menos pensado ponen la cancioncita de marras y te pegas un viaje de los buenos. La letra de La playa se adapta perfectamente al éxito apabullante, la inexplicada desaparición y breve reaparición de la artista Amaia Montero. Poco sabemos de su afección, cuanto menos se sabe, más se inventa, pero es evidente que la presión de la industria y la implacable crítica pública (pero ¿por qué esa crítica?) le ha pasado factura. Por ello su reaparición breve y sorpresiva en el concierto de Karol G en el Bernabéu fue estelar y emocionante. La voz intacta, el Bernabéu absolutamente entregado y Karol G, la artista anfitriona, quien tuvo la genial idea, siempre delicadamente a su lado, buscando su mirada, cuando no su mano, haciendo de sostén. Porque era para caerse de golpe. La emoción que debió sentir Amaia y el increíble esfuerzo para que la voz no se rompiera en ningún momento. Admiro a los que saben domar sus emociones, aquí una servidora es una inepta y llora y ríe más que el que tiene que llorar y reír, terrible. Fue un momento de pura magia donde dos generaciones de músicos y fans, con sus enormes diferencias, se unieron para celebrar no solo una canción, sino una historia de resiliencia y sororidad. El poder emocional de la música es imbatible y espero que sea terapéutico para Amaia Montero.

Karol G y Amaia Montero escogieron la canción Rosas para esta reaparición, una canción que es himno pop también en latinoamérica, pero no cabe duda que la letra de La playa tiene a partir de ahora otro sentido: «El día de la despedida / de esta playa de mi vida / te hice una promesa / volverte a ver así».

Brillando bajo los focos y rodeada de gente que corea sus canciones. Sonriendo como cada vez / como aquella vez. Ojalá más, ojalá pronto.

# LA PROVINCIA

#### Director: Antonio Cacereño Ibáñez

acacer@laprovincia.es - @ajcace

### EDITORIAL PRENSA CANARIA

Alcalde Ramirez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, ISSN 1576-0820 D.I. G.C. 717/1968 www.laprovincia.es y www.editorialprensacanaria.es

### Subdirector:

Fernando Canellada

### Redactores jefe:

Soraya Déniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodríguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino Jefe de Contabilidad: José Uría

Redacción y administración:

Tfno.: 928 479 400. Fax: 928 479 401 Apd. de Correos, 180. laprovincia@epi.es

### Publicidad:

publicidad.laprovincia@epi.es Tfnos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413

### Suscripciones:

suscriptor@laprovincia.es Tfno.: 928 479 496

### CLUB LA PROVINCIA

Directon: Javier Durán. León y Castillo, 39 - 928 479 400

6 Editorial Prensa Canaria, S.A. Las Palmas de Gran Canaria.







MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA







ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COFINANCIADAS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES LILTRAPERÍFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CANARIAS.

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

# **HUMOR**

PADYLLA



## **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

# 'La hojarasca', pronto en el teatro Guiniguada

El paso por las salas de cine comerciales de la película *La hojarasca*, de Macu Machín, supo a poco, tanto que muchos se quedaron con ganas de ver el galardonado filme de la directora canaria. Pero no hay magua que valga. Nos cuentan que volverá. Y será al Guiniguada.

# Carlos Garaicoa y la ruina de la Casa del Niño

Una de la obras que muestra Carlos Garaicoa en su exposición del CAAM está dedicada a la Casa del Niño, magnífica obra del racionalismo de Miguel Martín. El trabajo del creador gira en torno a la ruina de las edificaciones, como es el caso del inmueble del Cono Sur. Una vergüenza.

### Puerto

# Astican solicita autorización para triplicar su lámina de agua en La Luz

El proyecto, que está en fase de alegaciones, busca aumentar la producción del astillero y abrirlo a las renovables • Piden 6.226 metros de suelo y 25.031 de agua

M. Reyes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Astilleros Canarios SA (Astican), empresa que lidera el sector de las reparaciones navales en el Archipiélago, quiere convertir sus instalaciones del Puerto de La Luz en un «Centro de Industria Naval», con la finalidad ampliar el negocio con energías renovables y aumentar la capacidad de producción actual del astillero, según recoge el proyecto básico remitido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La entidad solicita una «modificación sustancial» de la concesión de dominio público portuario, que le fue concedida el 25 de junio de 1973 por orden ministerial para prestar servicios de reparación naval en el Puerto de Las Palmas.

Astican reclama, en concreto, incrementar la superficie concedida en 6.226,25 metros cuadrados de terrenos y en 25.031,33 metros cuadrados de lámina de agua, con el objetivo de «construir» un Centro de Industria Naval para «ampliar» la capacidad productiva, «alineada con la incorporación de energías renovables y mejora energética», recoge el anuncio de la solicitud, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

El proyecto básico presentado por la compañía, que inicia su tramitación oficial en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se encuentra en fase de consultas y de alegaciones públicas durante los próximos 20 días.

Si la modificación sustancial de la concesión sale finalmente adelante, Astican pasará a ocupar una superficie total de 169.797,25 metros cuadrados de suelo, así como 41.342,24 metros cuadrados de lámina de agua.

El aumento del espacio solicitado para acceder a los barcos que llegan al Puerto de Las Palmas es significativo, pues casi triplica la zona de agua asignada hasta el momento, que pasaría de 16.311 metros cuadrados a los 25.031 pedidos ahora para incrementar la producción del astillero.

#### Prórroga

A cambio de la inversión para construir el nuevo Centro de Industria Naval, Astican interesa una prórroga de la concesión de 25 años, según lo dispuesto en La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La empresa venía trabajando durante los últimos años en un proyecto parar crear el mayor dique seco de África Occidental, con la finalidad de reforzar el posicionamiento del Puerto de La Luz en el sector de las reparaciones navales. Esas instalaciones, que irían adosadas al muelle naciente del actual astillero, no salieron adelante por las complicaciones técnicas del proyecto, que planteaba una inversión de 25 millones y aumentar la varada de buques de hasta 320 metros de eslora. Aspiraban, entonces, a triplicar la capacidad del astillero.

La entidad plantea 25 años más de concesión para construir un Centro de Industria Naval

> Astilleros Canarios aparca el viejo proyecto del dique seco y se centra en esta ampliación

Esa iniciativa del dique seco es sustituída por esta ampliación de las instalaciones solicitada a la Autoridad Portuaria, que persigue ganar más línea de atraque en las aguas interiores del Puerto al incrementar los muelles Naciente y Norte de la concesión. Astican fue el primer astillero español privatizado en 1989 por el Instituto Nacional de Industria (INE). Desde entonces la familia Suárez ha impulsado una transformación espectacular, pues ha pasado de los barcos de pesca a prestar servicios de reparación naval de cualquier tipo, incluso a plataformas y buques perforadores que vienen de EEUU y el norte de Europa para poner al día sus certificaciones y afrontar sus nuevos contratos para extraer gas o petróleo en aguas profundas.

El astillero dispone de siete calles de varada y 1.000 metros lineales de muelle, en los que atiende a unos 180 buques todos los años. Directa o indirectamente genera empleo diario para 1.500 trabajadores, con acuerdos con 60 proveedores locales para dar servicio a los barcos, que siempre buscan acortar los tiempos para volver al mar lo antes posible y rentabilizar la actividad.

En sus instalaciones, además de tener en exclusiva del taller de Kongsberg, destacan el Syncrolift, una especie de ascensor de 10.000 toneladas de capacidad que permite varar los buques en muy poco tiempo, así como un gran almacén y talleres propios para trabajar el acero y la pintura, entre otros elementos indispensables para la industria naval.

# La piqueta derriba la planta baja del centro comercial El Muelle para aligerar su diseño

«Esperamos que ofrezca servicios de calidad y sea un polo de atracción», reclama Beatriz Calzada

M.R.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Centro Comercial El Muelle está un poco más cerca de su remodelación. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, visitó ayer las obras del edificio, que se ejecutarán en dos fases para desnudar la fachada y hacerlo más ligero, con el objetivo de que se llene de luz y funcione como un «polo de atracción» para residentes y los turistas de la nueva terminal de cruceros.

Calzada recorrió las instalaciones acompañada del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, y de la gerente del centro comercial, Pilar Delegado. «Es un proyecto, bastante ambicioso, de siete millones de euros. Todos coincidimos en que está en un entorno privilegiado y es necesario abrirlo al exterior», asegura Calzada sobre el inmueble.

La presidenta espera que se ofrezcan «servicios de calidad» para que la gente acuda al centro para disfrutar de sus vistas «privilegiadas», eliminando con la reforma ese diseño «cerrado» para hacerlo más atractivo y «ligero» a los visitantes. Acabar con esa «sensación de inmensidad» es algo «que nos va a beneficiar a todos», agrega.

### Más terrazas

En los alrededores del centro comercial, además de la nueva terminal de cruceros del muelle Santa Catalina, también está proyectado una gran zona verde y un centro para grandes yates, entre otras infraestructuras destinadas a integrar la ciudad en la entrada sur del Puerto.

La gerente destaca que llevan un mes de obras y los trabajos avanzan a «buen ritmo», con casi toda la planta baja demolida, detalla Delgado. La separación de los escombros, para cumplir con la normativa medioambiental, es lo que está resultando más laborioso.

El objetivo de la empresa es finalizar la reforma en la primavera del año que viene. Los trabajos se centra ahora en abrir la entrada para que entre más luz y esté acorde con la verticalidad del edificio.

También se potenciará la restauración en las plantas dos y tercera, sacrificando suelo comercial en beneficio de las terrazas, entre otras actuaciones.



ANDRÉS CRUZ

# Un almacén de 90.000 metros listo para recibir coches

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, acompañado del exministro José Manuel Soria, miembro también de Domingo Alonso Group, visitó ayer las nuevas instalaciones de la compañía, una autoterminal «única en Canarias» para almacenar y preparar vehículos en el Puerto de Las Palmas. El edificio dispone de 90.000 metros cuadrados y capacidad para 6.000 coches. La empresa ha completado la primera fase de las obras y la empresa ha recibido la autorización de Autoridad Portuaria para recibir los primeros automóviles. | M. R

## **Barrios**



Zona donde iniciarán los trabajos de acceso peatonal para llegar a la parada de guaguas. JUAN CASTRO

# Arrancan los trabajos en El Secadero para el acceso seguro a las guaguas

La calzada de bajada se reducirá a un solo carril a la altura del barrio de uso exclusivo para el transporte \* Está previsto que las obras culminen en septiembre

### Laura de Pablo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Secadero contará con un acceso seguro a las paradas de guaguas en la carretera GC-110, una reivindicación vecinal de años que estará disponible en septiembre para salvar el peligro que supone cruzar una vía de cuatro carriles que tiene una circulación de alta velocidad. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, presentó ayer a los vecinos de El Secadero la reordenación provisional que comienza a ejecutarse para habilitar el acceso seguro desde el barrio hasta las paradas.

Hidalgo informó que las obras comenzarían anoche mismo con la colocación de las primeras señalizaciones al tráfico y recordó que esta situación de inseguridad se padece desde hace años. «Antes existía una pasarela aérea que cruzaba la autovía y servía de paso seguro para los vecinos, pero hace dos años y medio se retiró porque ya estaba en muy mal estado.

Su deterioro y un accidente posterior obligó a desmontarla de forma definitiva», expuso. Desde entonces, acceder a esa parada de guaguas ubicada en sentido de bajada obliga a los vecinos a tener que cruzar la vía sin ningún tipo de seguridad «porque no hay ningún paso señalizado», dijo.

La solución planteada ayer por el Cabildo y el Ayuntamiento, con la presencia de la concejala del distrito, Saturnina Santana, fue muy bien acogida entre los vecinos. Para Delia Ruiz, es una obra necesaria. «Hicieron bien en quitar aquella pasarela, pero nos dejaron sin paso de peatones. Gracias que no ha habido una desgracia». Esta vecina señala que «ahí se bajan los niños del colegio Manrique de Lara o los que estudian en Tafira y, con la velocidad que cogen los coches en esa bajada, el tramo estaba siendo un peligro», comentó.

Augusto Hidalgo explicó los detalles del proyecto, que costará «entre 40.000 y 50.000 euros». Aclaró que se va a hacer «una reordenación provisional de los carriles, a la espera de un proyecto mucho más grande para toda la GC-110 que estamos diseñando, pero que no será realidad hasta dentro de uno o dos años», informó el vicepresidente del Cabildo. «Mientras, vamos a implantar medidas de calmado de tráfico a la altura del barrio con pasos de peatones, señales verticales para reducir la velocidad y estrechamiento de carriles para garantizar que los vecinos no corren ningún peligro al acceder a las paradas».

### Carril exclusivo

De esta forma, la calzada de bajada se reducirá a un solo carril a la altura de El Secadero con el pintado de isletas y marcas viales horizontales. Las guaguas que circulen en este sentido contarán con un carril exclusivo en el que se habilitará una nueva parada de guaguas pegada a los jardines que están en medio de las dos calzadas de la carretera del Centro.

Para llegar hasta esta nueva parada se habilitará una rampa peatonal sobre los jardines que separan ambas vías, con lo que se evita cruzar los dos carriles de bajada. La parada de guaguas en sentido subida hacia Tafira se mantiene en la misma ubicación, pero para facilitar el cruce con seguridad se va a pintar un nuevo paso de peatones, se reducirán también los dos carriles a uno y se habilitará una especie de *chicane* que obligue a los conductores a reducir la velocidad.

## «Tienes que persignarte antes»

Darío Santana lo sufre a diario. Vive justo enfrente de la autovía. «Una de las veces que crucé, un coche casi me choca. El conductor se puso a discutir, pero es que no podemos hacer otra cosa, ¿por dónde cruzamos?», se quejó.

«Si encima es de noche y no traen las luces puestas, no nos ven. Es jugártela a diario, persignarte antes de cruzar y pa'lante», añadió. «Mi abuela con 60 años también tiene que cruzar por aquí, ella no se atreve a saltar la valla como yo y da toda la vuelta a la calzada. Eso es todavía más peligroso, así que esto ya nos resuelve algo a los vecinos», concluyó.

# El PP explica a los vecinos de Tamaraceite el nuevo retraso de las 76 viviendas

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, explicó a los vecinos afectados por el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Tamaraceite el nuevo retraso en la entrega del último bloque de 76 viviendas, en una reunión que tuvo lugar en el centro de mayores Félix García.

Delgado señaló que la semana pasada la Junta de Gobierno aprobó una modificación del proyecto que incrementa el coste final de la obra en 1,7 millones de euros; pero sobre todo expuso que «esta modificación pospone la entrega del edificio hasta el próximo 31 de diciembre, seis meses más tarde de lo previsto».

La líder de los populares señaló que los vecinos no han sido informados de esta «situación sobrevenida» y que, aunque se pueda entender que haya retrasos, «lo que no es de recibo es que no se les informe adecuadamente, teniendo en cuenta las circunstancias en las que están viviendo, con humedades, ratas o falta de conexión a servicios», manifestó.

# El asfaltado de la GC-31 obliga a cerrar de noche uno de los túneles de San José

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo insular comienza hoy el asfaltado de un tramo de la GC-31, la carretera que conecta la avenida Marítima con la Circunvalación.

Los trabajos se harán de noche, entre las 22:30h y las 6:00h, de domingo a jueves, e implicarán el cierre al tráfico de uno de los dos túneles de San José, el de sentido subida hacia la GC-3.

Se estima que las obras duren una semana y para facilitar el tránsito de los vehículos afectados por estos trabajos que se realizarán en el tramo de 1,5 kilómetros que va desde el enlace de Las Brujas hasta las conexiones con la GC-3, se habilitarán desvíos a través de la GC-110, la carretera del centro, y de la GC-309, vía de Pedro Hidalgo.

# Otros problemas en el barrio

La presidenta de la asociación de vecinos Guaxara, Julia Sánchez, señaló que entre los problemas que enfrenta el barrio de El Secadero está el de el nivel de humedad de las casas. Añadió que las calles con altos desniveles provoca problemas de circulación: «es necesario una salida para los coches de la calle Chiner, Guaxara hasta Arminda porque si coinciden dos autos a la vez no pasa ninguno», dijo. Pero para Delia Ruiz, vecina del barrio, el mayor problema es la falta de limpieza. «Desde la pandemia hemos pedido que vengan a baldear las calles con más frecuencia, pero ni caso». De hecho, dijo, «vienen a barrer una vez a la semana, o menos. Somos los vecinos los que hacemos de barrenderos». Ruiz añadió que la imagen del barrio «da pena». El muro que divide la autovía con la entrada a El Secadero «se está cayendo a pedazos», añadió. | L. D. P.

# Lluvia de gracias, pan y mantequilla en el pregón de las fiestas de San Lorenzo

Inma Medina convierte su intervención en un reconocimiento a la organización de los actos

#### Álvaro Minaya

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, agradeció anoche la hospitalidad de los vecinos del pueblo de San Lorenzo, durante la lectura del pregón de las Fiestas Patronales. Presentada por el pregonero del 2023. Carlos Javier Cabrera Rodríguez, Medina tuvo palabras para el equipo responsable de la Comisión de Fiestas de la localidad, a quienes «de manera especial y destacada» compartió sus sentimientos por estas celebraciones, pues ellos «hacen que todo esto sea posible».

De esta forma, agradeció, concretamente, a sus amigas de San Lorenzo, «que cada año trabajan incansablemente para sacar adelante estas maravillosas fiestas» sin olvidarse de prepararle entre tanto ajetreo su «pan con mantequilla y café con leche». La edil aseguró que «pregonar las fiestas es una gran responsabilidad» para ella, y es por ello que no ha querido dejar pasar la oportunidad para defender su trabajo al frente de la Concejalía, «tanto desde el gobierno como desde la oposición».

Las fiestas más importantes de la capital grancanaria dan el pistoletazo de salida a «unas semanas de encuentro, de momentos compartidos, de vivencias ilusionantes bajo el color de las banderas que ya engalanan las calles de un pueblo que sale a disfrutar de sus días grandes desde el día de hoy». A partir de hoy, habrá espacio para el folclore, los concursos, el disfrute de la gastronomía, música para todos los públicos y unos fuegos que, «no solo iluminarán la noche, sino que alumbran el camino de un pueblo centenario que hace ciudad cada día».

«Las inquietudes, la defensa y la mejora de los espacios» de San Lorenzo han hecho que Inmaculada Medina se sienta «una más» de ellos. En este sentido, tampoco se olvidó de mencionar a la Asociación de vecinos Lugar de Lugarejo, que la han acogido «estos 17 años», en los cuales la coordinadora del Carnaval no ha dejado de forjar recuerdos. «Si Dios quiere, voy a seguir manteniendo estos recuerdos durante todo el tiempo de mi existencia», comentó.

### Compartir

Para ella, lo que distingue estos festejos del resto es «el compartir con el propio, con el otro y con el ajeno». «Es un factor determinante para nuestra existencia compartida como ciudad», señaló. Inmaculada Medina recordó en su discurso «los casi cuatro siglos de historia» de la localidad, nombrando, entre otros, al cronista de la ciudad, Juan José Laforet, el cual ha dedicado «ríos de tinta a tal propósito». La última efeméride de la historia reciente de San Lorenzo es la distinción de sus Fiestas Patronales como Interés Turístico Regional en el año 2022.

«343 años desde que se fundara su parroquia, San Lorenzo sigue caminando decididamente hacia el futuro sin perder su esencia», exhortó. «San Lorenzo, sin duda,



Inmaculada Medina, durante la lectura del pregón de las fiestas de San Lorenzo, anoche, ante una plaza llena. LP/DLP

# Programación festiva

• JUEVES, 12:00

Subida de la bandera

Repique de campanas y primera

traca de voladores.

# • VIERNES, 22:00

Gran Gala Drag Queen
Presentada por Yanely Hernández y
Daniel Calero, y con las actuaciones
de la cantante Thania Gil y la Drag
Queen 2023, Drag La Tacones.

# SÁBADO, 18:30 XXXII Romería Ofrenda

Dedicada a nuestro Santo Patrón San Lorenzo, con la participación de

diversos grupos folclóricos y entida-

des vecinales y culturales del distrito inscritas previamente.

# DOMINGO, 21:30 XIV Memorial

Con la participación de Antonio Martel y Lorenzo Suárez, y la elección del romero y romera mayor de las fiestas dentro del espectáculo *Renacer*.

#### • 05 AGOSTO, 21:30 Escala en Hi-Fi

Actividad dirigida por Teresa Guzmán Delgado, se podrá apreciar el buen hacer de los niños, jóvenes y familias de nuestro pueblo y barrios colindantes.

• 06 AGOSTO, 21:30

Concierto Iván Quintana Iván Quintana presentará su nuevo espectáculo, titulado Él.

• 07 AGOSTO, 21:00 Baile de los Mayores

08 AGOSTO, 21:30
Concierto de La Trova

Participa el grupo Estrella Latina.

El grupo celebra su 20º aniversario.

# • 09 AGOSTO, 05:00

Repique y traca
Repique de campanas y traca de
vladores anunciando la víspera de
la Fiesta Mayor, promesa de los vecinos de El Ebro.

10 AGOSTO, 01:00

### Noche grande

Gran Quema de fuegos y volcán de voladores.

contribuye de manera determinante a nuestra experiencia compartida como ciudad», adujo antes de finalizar la anunciación deseando ante la multitud agolpada en la plaza, que los fuegos «sigan alumbrando el camino compartido» por todos los habitantes del barrio capitalino. Tras el acto inaugural de las fiestas, tuvo lugar el espectáculo Quererte a Ti. Homenaje a Camilo Sesto, con la participación de los conocidos artistas Paco Arrojo y Roko, respectivamente. El show fue presentado por Ibán Padrón, conductor del programa *Conecta Canarias*, emitido en Televisión Canaria.

# Distinciones del Gobierno a Darias y Spínola como premios a sus trabajos

A la alcaldesa se le reconoce su labor con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y al concejal, con la correspondiente al Mérito Civil

### LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y de su concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, se han convertido en acreedores de dos magnas distinciones concedidas por el Gobierno de España en reconocimiento a la labor que ambos han venido desempeñando a lo largo de sus carreras como gestores políticos.

Darias ha sido distinguida con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Se trata de la más alta distinción honorífica entre las Órdenes civiles españolas cuyo objetivo es recompensar a los ciudadanos y ciudadanas que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto por el que se concede esta distinción a la alcaldesa, tras su aprobación en el Consejo de Ministros celebrado este martes. Se trata de una de las distinciones más antiguas y prestigiosas de España, que

fue establecida por el rey Carlos III el 19 de septiembre de 1771. En este caso, con ella se reconoce la aportación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria al país como ministra de Política Territorial y Función Pública (2020-2021) y ministra de Sanidad (2021-2023).

Darias mostró ayer su agradecimiento ante la concesión de esta distinción. «Me siento honrada y agradecida. Recibir este reconocimiento es para mí algo excepcional, como lo ha sido formar parte del Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, en un tiempo difícil, en un tiempo extraordinario», en referencia a la pandemia del coronavirus.

La alcaldesa recalcó el desempeño realizado tanto en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública como en el Ministerio de Sanidad. «Contribuimos, junto a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios, a la vacunación de la población para hacer frente nada más y nada menos que a la mayor pandemia que hemos tenido». «Por tanto, honor y gratitud», resumió.

### Virtudes cívicas

En cuanto a Hernández Spínola, al que se puede definir como compañero fiel y lugarteniente de Darias, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España le ha otorgado la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil por su contribución al país como secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública (2020-2021), así como subse-

cretario del Ministerio de Sanidad (2021-2023). En los cargos y fechas de los mismos en el Gobierno de Sánchez, se puede observar la estrecha relación entre Darias y Hernández Spínola, que continúan trabajando codo con codo.

La Orden del Mérito Civil, instituida por el rey Alfonso XIII en 1926, reconoce las virtudes cívicas del personal funcionario y los servicios extraordinarios de personas, tanto españolas como extranjeras, en beneficio de la nación. Regida por el Real Decreto 2396/1998, esta Orden premia méritos civiles, incluyendo la constancia ejemplar y las iniciativas provechosas.

Hernández Spínola expresó ayer su gratitud por la condecoración. «Es un honor y un reconocimiento a una labor realizada en una etapa especialmente difícil, marcada por la pandemia de la Covid», manifestó.

# Integración | Fin de curso de un programa formativo de ECCA y El Patio de las Culturas

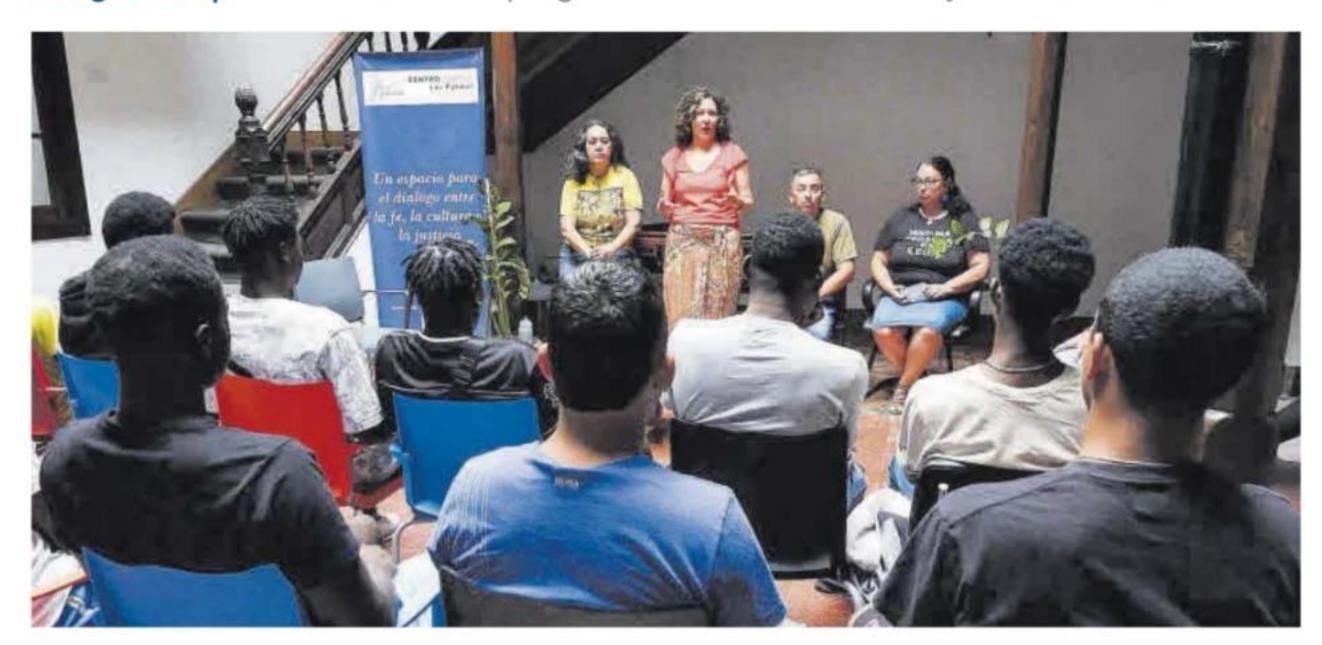



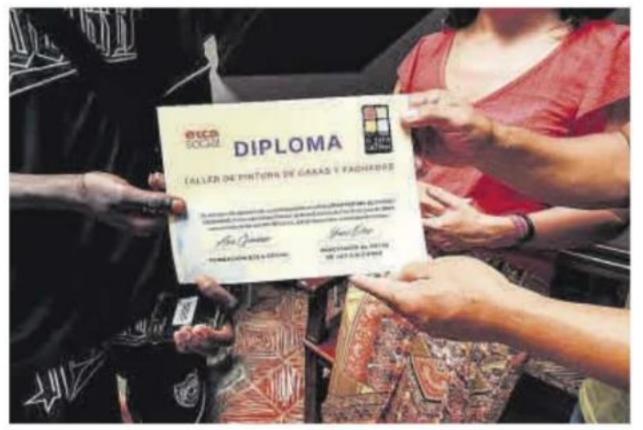

Felicidad y recompensa entre los jóvenes. En la fotografía superior, los alumnos atienden al discurso de la directora ejecutiva de Ecca. En la fotografía inferior izquierda, Andrés y Víctor posan con sus diplomas. En la fotografía de la derecha, el diploma en detalle. | ANDRÉS CRUZ

Un total 17 migrantes, 15 de ellos menores, provenientes de diferentes países han cursado durante el mes de julio un ciclo de formación en pintura de casas y fachadas. La fundación Ecca Social y la asociación El Patio de las Culturas destacan la importancia de la inclusión de los jóvenes en el mundo laboral. Las ilusión por seguir estudiando y avanzar hacia un futuro mejor es la motivación principal de los adolescentes.

# Un trayecto hacia el futuro sin miedo

El programa Contigo ofrece formación laboral a un grupo de niños migrantes en la Isla \* Las ganas de aprender y la ilusión marcan el verano de los jóvenes

Elena Montesdeoca Herrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«Estoy muy contento porque hoy recojo mi diploma y cada vez me encuentro más cerca del mundo laboral», explica Andrés Tonuzco, uno de los estudiantes del curso de formación de pintura de casas y fachadas del programa Contigo que imparte la fundación Ecca Social y la asociación El Patio de las Culturas. Tonuzco nació en Colombia y asegura que está «muy agradecido» del aprendizaje que ha recibido en «muy pocos meses» en la Isla.

«Ahora tengo nociones de arreglar la fachada de una casa», argumenta, «que nunca viene mal y es un conocimiento con el que contaré de por vida». «Mi profesor Carlos, que me ha impartido las clases teóricas y prácticas de pintura durante este mes, me ha dicho que lo importante es no tener miedo y avanzar», concluye.

«Nuestra intención es acompañar a los jóvenes que se encuentran en centros de acogida en el camino hacia la formación y el empleo», resalta Ana Giménez, directora ejecutiva de Ecca Social. Subraya que durante «todo el año», los jóvenes también asisten a clases de español y a cursos de habilidades sociales. «Ahora, durante el verano», prosigue, «hemos intentado impartir una formación más técnica que ayude a todos los niños a insertarse en la sociedad y en el mundo laboral, que es para lo que han venido».

«Este mes ha sido excelente», afirma Víctor León con una gran sonrisa. «Siempre quiero aprender más, y estoy muy seguro de que quiero seguir formándome en el futuro», acentúa. León es originario de Venezuela y desde hace varios años es un «gran» aficionado de los idiomas. Actualmente está estudiando un curso de inglés, pero no descarta comenzar a practicar el francés en los próximos meses. «El trabajo de mis sueños se encuentra en el sector turístico, eso lo tengo claro», insiste. «Carlos, el profe», retoma, «nos ha explicado todo muy bien y gracias a él hemos aprendido tanto, no sólo sobre la pintura, sino también de otras cuestiones de la vida».

### En busca de una vida mejor

Carlos Fernando Becerra, el tutor de los jóvenes durante su formación, reitera que viajó desde Colombia hasta Canarias por el mismo motivo que los chicos africanos y sudamericanos a los que enseña, «para buscar una mejor vida». «En mi país trabajé mucho con víctimas», afirma. Actualmente, Becerra quiere mostrar «un gran apoyo» a sus alumnos. «No hay persona que pueda entenderlos mejor, que una que ha pasado por una situación similar», asegura.

Expresa que es «importante» que los chicos y chicas piensen en su futuro y en su bienestar. «Yo siento el dolor de todos ellos, no como un simple profesor, sino también como un gran amigo, y he visto aquí la oportunidad de colaborar con unas personas que necesitan un gran apoyo», destaca.

Mané atracó en Las Palmas de Gran Canaria tras un trayecto de ocho días en patera. Nació en Senegal, pero lleva viviendo en la Isla desde el pasado año. «No me defiendo aún muy bien con el castellano, pero poco a poco voy mejorando», celebra. «Estoy haciendo dos cursos a la vez, el de pintura y otro para hablar mejor el idioma de aquí», detalla. «Intento avanzar cada vez más», continúa, «para poder tener aquí alguna oportunidad».

A su derecha se encuentra su amigo Aissane, que le traduce algunas palabras a su lengua materna, el wolof. «Yo hablo un poco mejor el español porque llevo viviendo aquí casi un año y medio, pero aún recuerdo hablar la lengua originaria de mi país, Senegal», explica. Con la temprana edad de 17 años el senegalés era conductor de coches en su estado. «Aquí quiero trabajar de lo que haga falta, pero me haría mucha ilusión sacarme el carnet de conducir cuando cumpla la mayoría de edad para poder transportar camiones, que es lo que en realidad me gusta», resalta.

Tonuzco: «Lo que es importante en este momento es no tener miedo y poder avanzar hacia un futuro»

Los alumnos deciden seguir formándose en idiomas y realizar más cursos para adentrarse en el mundo laboral

«Es muy importante hacer un itinerario de integración con los jóvenes para que comiencen a estudiar el español», explica Miguel García, técnico del proyecto Contigo y profesor de la asignatura de castellano. «Cuándo ya controlan mejor el idioma y están un poco más integrados», prosigue, «nos piden, por favor, que hagamos algún taller un poco más útil para comenzar sus andaduras en el mundo laboral». Asegura que son personas «igual que nosotros», que también tienen «un proyecto de vida y una ilusión». «Lo que nosotros intentamos», concluye, «es acompañarlos para hacerles el camino algo más fácil».

Yumi Díaz, coordinadora del Patio de las Culturas, recalca que la intención del proyecto «va un poco más allá». «Es muy importante que en Gran Canaria y en el resto del país exista un intercambio cultural para que la sociedad no se quede estancada en el 'gueto' de su país de origen», insiste. Pero lo más importante, asegura, es que sean hombres y mujeres «buenos y buenas», «Yo espero que hagan caso omiso a los adjetivos negativos que escuchan diariamente, porque no son ciertos», remata. El miedo, no es una excusa para ellos.

### **Tribunales**

### Benyara Machinea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Justicia ha condenado a Emalsa a devolver a un vecino de Cuesta de La Grama, en Santa Brígida, los sobrecostes que pagó durante 12 años por pérdidas de agua en su urbanización. La empresa le cobraba un prorrateo mensual por un acuerdo que afecta a 37 vecinos con el presidente de la Comunidad de Propietarios, pese a que el demandante no formaba parte del grupo ni suscribió las condiciones pactadas. La sentencia de la Sección Ouinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas declaró nulo el contrato y matizó que la decisión no afectaba a su contador individual, pero la mercantil malinterpretó la resolución judicial y cortó el suministro de agua de su vivienda. Esta decisión ha mantenido el pleito vigente durante 13 años, con sucesivas demandas y recursos que han llegado hasta el Tribunal Supremo.

La situación comenzó cuando el demandante se encontró pagando hasta 150 euros adicionales cada mes por un prorrateo que a día de hoy siguen abonando los otros residentes de la urbanización. Al preguntar a la empresa a qué se refería ese concepto que triplicaba sus gastos mensuales, la respuesta fue que los vecinos se estaban haciendo cargo de las diferencias de consumo que existen entre un contador patrón y la suma de consumos de los contadores individuales. El afectado decidió entonces presentar una demanda, que fue rechazada por el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Las Palmas de Gran Canaria.

El recurso, sin embargo, prosperó en la Audiencia Provincial, que recuerda que el contrato fue suscrito el cuatro de mayo de 2001 entre la mercantil y un vecino que se identificó como presidente de la Comunidad de Propietarios de la urbanización. Este acuerdo contemplaba la colocación de un contador patrón o matriz en la tubería general de entrada, «de cuya póliza de abono será titular la Asociación de Vecinos Grama», según recoge la resolución.

«Al no ser el demandante ni copropietario de aquellos elementos de suministro (depósito y canalización) que abastecen a su contador individual ni tampoco miembro de la asociación codemandada, es obvio que el contrato que esgrime la suministradora para efectuar el recargo por prorrateo no puede en modo alguno afectarle», establece la sentencia, fechada el 12 de noviembre de 2018. Según lo expuesto, el tribunal considera que la suministradora debe devolver los importes cobrados por los recargos.

La Audiencia Provincial también aclaró que el contrato que vincula al demandante con la empresa y que se refiere a su contador individual «ha de ser cumplido por ambas partes» y «no queda en modo alguno afectado por esta resolución». A pesar de eso, Emalsa decidió cortar el suministro de agua del que venía disfrutando el demandante en su vivienda desde hacía más de 20 años y tapó con cemento la llave a

# La Justicia condena a Emalsa por cobrar recargos a un vecino de Santa Brígida

La empresa cortó el suministro al malinterpretar la sentencia que declaraba nulo el contrato

pie de calle, por lo que el afectado presentó una nueva denuncia por un presunto delito de coacciones.

El Juzgado de Instrucción número 4 instó a la entidad a restablecer el suministro de agua en la vivienda en las condiciones que fueron pactadas en su día, en un auto fechado a 20 de enero de 2020. El Juzgado de Instrucción número 8 tuvo que emitir un nuevo auto en abril de 2021 por el que volvía a obligar a Emalsa y a la comunidad contratante del suministro de agua a que, de forma inmediata y urgente y con un plazo máximo de un día, procediera a restaurar el suministro.

#### Desestimación

A pesar de dichos apercibimientos, la causa por el supuesto delito de coacciones fue finalmente desestimada en el mes julio. El magistrado Florencio Barrera Espinel, titular del Juzgado de Instrucción número 4, determinó que si bien se desprende que el denunciante «era titular de una póliza de suministro de agua en su vivienda desde el año 1997 y, por tanto, con bastante

anterioridad al contrato de suministro general», lo cierto «es que a fecha de hoy se desconocen por completo las características, condiciones y cláusulas de dicha póliza, pues ni el denunciante ni la denunciada han sido capaces de localizarla y aportarla a esta causa».

El magistrado establece que la anulación judicial del contrato entre la comunidad de propietarios y Emalsa «generó una situación en virtud de la cual el denunciante se-

El origen del pleito es un acuerdo por el que 37 casas abonan las pérdidas de agua del contador común

La causa ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que instó a la entidad a restaurar el abastecimiento guía recibiendo agua en su vivienda a través de unas conducciones o instalaciones de carácter privado y, si bien abonaba el precio del suministro de agua recibido en su vivienda, se exoneraba de costear el importe de las pérdidas de agua por roturas, filtraciones u otras incidencias».

Concluye, en definitiva, que la «actuación de los denunciados no se basaba en una interpretación absurda, infundada, caprichosa o irracional» de la sentencia, «ni estaba guiada por el ánimo espurio característico del delito de coacciones».

#### Restablecimiento

Una nueva resolución de la Sección Ouinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, emitida el tres de octubre de 2022, dio otra vuelta de tuerca al procedimiento. El tribunal condenó a Emalsa a restablecer el suministro de agua en su domicilio particular y, en su defecto, a realizar las gestiones y trabajos que sean necesarios para su restablecimiento, corriendo los gastos a cuenta de la empresa demandada. Puesto que el contrato individual no ha sido anulado, establece el derecho del vecino a que Emalsa le restaure el suministro y le vuelva a facturar.

Emalsa recurrió hasta el Tribunal Supremo, que desestimó revisar la sentencia por «carencia manifiesta de fundamento», ya que la
Audiencia Provincial se había pronunciado y había establecido que
el contrato sigue vigente en las
mismas circunstancias. Es el último capítulo de un extenso pleito
con pronunciamientos dispares y
que gira en torno a un contrato que
sigue vigente para 36 vecinos.

# El servicio de recogida de trastos pasa por 21 barrios durante el mes de agosto

La iniciativa ha recogido 42.200 kilos de residuos desde su implantación en diciembre de 2023

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Avuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, instalará durante el mes de agosto el punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros en un total de 21 barrios de la ciudad. Este servicio itinerante por los cinco distritos del municipio, integrado en la estrategia Las Palmas de Gran Canaria más próxima, ha recogido desde su implantación en diciembre del pasado año un total de 42.200 kilos de residuos.

Los puntos de acopio están conformados por una bañeracontenedor que durante todo el mes se desplazará. Este dispositivo se instala entre las 08:00 y las 12:00 horas y admite muebles y enseres, colchones y somieres, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos e informáticos y piezas de metal y madera.

Está prohibido el depósito de neumáticos, palets de madera, cristal, vidrio, combustibles, carburantes, aceites, grasas, pinturas, disolventes y materiales tóxicos y/o peligrosos. Los escombros deberán proceder de una obra menor y tendrán que estar limpios, sin mezclar con otros residuos.

## Calendario por zonas

El dispositivo estará instalado durante el mes de agosto en los barrios de San Cristóbal (uno de agosto), Casablanca III (dos de agosto), La Isleta (cinco de agosto), Schamann (seis de agosto), Lomo los Frailes (el día siete), Zárate (ocho), La Paterna (nueve), Guanarteme (12), Polígono Cruz de Piedra (13), San Lorenzo (14), Hoya de La Plata (16), Alcaravaneras (19), Puerto (20), El Polvorín (21), Casa Ayala (22), Vega de San José (23), Los Tarahales (26), La Minilla (27), Barranquillo Don Zoilo (28), Almatriche (29) y San Francisco de Paula (30).

La programación se puede consultar a través de un código QR instalado en el depósito o en la web https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/el-servicio-de-limpieza/campanas-y-actuaciones/.

Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, así como a la recogida gratuita de trastos con cita previa.



La urbanización Cuesta de La Grama, en Santa Brígida, que es la zona afectada por el contrato con Emalsa. JUAN CASTRO

# San Bartolomé de Tirajana

# El Ayuntamiento impulsa parcelas para villas en el campo de golf de Maspalomas

El pleno aprueba hoy el inicio de la evaluación del proyecto de actuación \* La propuesta incluye un hotel de dos plantas en una parcela de 76.000 metros

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene previsto aprobar en el pleno ordinario, que se celebra hoy, el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Programa de Actuación en el Medio Urbano (Pamu) en el Ámbito de Campo de Golf de Maspalomas, con el objetivo principal de transformar el Campo de Golf existente y que actualmente presenta numerosas carencias.

Dicho Pamu propone la reubicación y reordenación de la parcela hotelera contemplada en el vigente Plan de Ordenación General (PGO), trasladándola a una mejor ubicación e incorporar parte de los servicios de la Casa Club del Campo de Golf, permitiendo así la construcción de un nuevo hotel de dos plantas distribuido en una parcela de 76.000 metros cuadrados. El proyecto también incluiría la renovación de la red viaria y el alumbrado público.

Además, contempla la creación de 19 parcelas de villas residenciales de una sola planta y mínimo 
impacto paisajístico, que se ubicarán en una parcela de 25.700 metros cuadrados, mejorando la calidad de la zona y generando plusvalías. Por otro lado, el Proyecto de 
Actuación permitirá la diversificación de usos, dado que la parcela 
comercial actual, que consta de 
7.800 metros cuadrados cambiará



Los concejales Davinia Ramírez y Alejandro Marichal en una de las visitas a unas obras que se ejecutan en el municipio.

a uso hotelero ampliándose hasta una superficie de 19.300.

A su vez, se crearán mayores espacios libres, dotacionales y equipamientos al cambiarse el uso deportivo de dos parcelas que en el PGO suman 26.000 metros cuadrados y que pasarán a ampliarse a casi los 29.000 para uso comercial-deportivo, permitiendo una mayor diversificación de usos terciarios y adaptándose a las demandas actuales. Por último, creará nuevas instalaciones y espacios verdes con nuevos parques urbanos y se reubicarán las instalaciones del Campo de Golf dentro de su propio perímetro, mejorando la cohesión y funcionalidad del área.

El alcalde, Marco Aurelio Pérez, explicó que «son urbanizaciones antiguas que por diferentes conflictos administrativos su trámite se ha ralentizado mucho en el tiempo». «En este momento, estamos intentando finiquitarlo administrativamente y vamos a continuar con el trámite del Pamu, que es una modificación puntual del planeamiento de esa zona para resolver un tema que lleva enquistado más de 30 años y que hemos decidido resolver de una vez», añadió.

Sobre este mismo proyecto, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez aseguró que «permitirá una modernización integral de la urbanización sin coste alguno para las arcas municipales, gracias a las plusvalías generadas por el incremento de los aprovechamientos». Otra de las ventajas de la modificación del planeamiento, apuntó, es que posibilitará aumentar la oferta turística, así como incrementar la oferta de villas residenciales, a la vez que se potencia la creación de mayores espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos.

El alcalde explicó que el objetivo es resolver un tema que lleva enquistado desde hace 30 años

> Marichal destacó que en el primer año de Gobierno se han modificado ya 14 planeamientos

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó la labor realizada en este primer año de mandato por el área de Urbanismo, señalando que con esta modificación de planeamientos son ya 14 las realizadas. Como balance, estas modificaciones «han permitido legalizar más de 1.100 viviendas, liberar suelo para la construcción de 600 nuevas, así como desbloquear más 775 millones de euros de inversión para el municipio, que se traducen en 1.700 puestos de trabajo directos y más de 4.000 indirectos», detalló Marichal.

# Mogán

# El municipio capta 19,23 millones de fondos europeos para inversiones

Estarán destinados a actuaciones que buscan incrementar y mejorar la accesibilidad, la digitalización y servicios del territorio

### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Mogán se posiciona como uno de los municipios de Canarias que más fondos europeos ha logrado captar en los últimos años, un total de 19,23 millones de euros. Esta cantidad estará destinada a actuaciones que buscan incrementar y mejorar la sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización y la oferta de servicios del territorio.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, reconoció el éxito en la captación de fondos para el municipio que permiten cubrir las necesidades y demandas de residentes y turistas, «además de tener claro hacia dónde enfocar su desarrollo para que sea competitivo, que pasa por la inteligencia turística y la sostenibilidad». Asimismo, destacó que esto ha sido posible «gracias a la implicación del personal con el que cuenta este Ayuntamiento».

### Gran ahorro

La alcaldesa señaló que estos recursos europeos suponen un gran ahorro económico para las arcas municipales, y por tanto, para los vecinos y vecinas del municipio, y que sin ellos no se podrían llevar a cabo actuaciones que requieren una gran inversión y que solo con financiación local no serían posibles. En esa línea destacan los 7,41 millones de euros logrados por el Ayuntamiento procedentes de los fondos de recuperación NextGenerationEU dedicados al Programa de Sostenibilidad Turística en Destinos del municipio. Se trata de un macroproyecto que incluye actuaciones ya en ejecución como la peatonalización parcial del frente marítimo de la playa de Las Marañuelas y mejoras en esta zona del alumbrado, la renovación de la red de abastecimiento, el soterramiento de parte de la red de baja tensión y de la red de telecomunicaciones.

También la creación de una senda verde para unir la Playa de Mogán y el casco histórico, mejoras en la eficiencia energética, la puesta en marcha de albergues en Veneguera y Barranquillo Andrés o la adquisición del inmueble conocido como La Fonda.

También mediante subvención del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTS), que se financia con fondos NextGeneration de la Unión Europea, se encuentran en marcha los trabajos de mejora y reforma del paseo de la playa de Mogán y calles aledañas, que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y las zonas peatonales para impulsar el valor turístico y comercial del Playa de Mogán.

Un vez finalicen las obras, la actuación se completará con la instalación de mupis con información de interés general para turistas y personas residentes, la creación de una web para la promoción de los comercios de la zona, un programa de formación dirigido a los propietarios y empleados de los diferentes establecimientos y, por último, la promoción de la economía circular a través de la gestión de residuos.

# La VII Feria del Mango y Aguacate de Verano abre el plazo de inscripciones

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Mogán abre hasta el próximo 9 de agosto las inscripciones para que agricultores, artesanos, productores y restauradores interesados puedan participar en la VII Feria del Mango y Aguacate de Verano, que se celebrará el domingo 1 de septiembre en Playa de Mogán.

Además, en la feria también pueden formar parte productores del municipio de otras frutas, verduras, hortalizas así como de productos agroalimentarios como pan, miel, quesos, dulces y vinos, entre otros. Telde

# El Cabildo invierte 700.000 euros para mejorar la seguridad vial en Maipez

La actuación incluye el reasfaltado de varias calles y la creación de un muro de contención

#### LA PROVINCIA/DLP / E.M.A.

TELDE

Los baches en el polígono industrial de Maipez y La Francia tienen los días contados. El Cabildo de Gran Canaria invertirá 700.000 euros para ponerles fin y mejorar la movilidad y la seguridad en la urbanización industrial, unos trabajos que serán desarrollados por el ente de conservación Mafreco, que se encarga también de la redacción del proyecto.

El alcalde de Telde y la consejera de Desarrollo Económico insular, Juan Antonio Peña y Minerva Alonso, visitaron ayer esta zona del municipio junto a la presidenta del ente de conservación, Mónica Muñoz, entre otros representantes de las administraciones públicas y del colectivo empresarial, para conocer la zona de actuación y sus principales necesidades.

Alonso explicó que además del saneamiento de los viales más deteriorados en Maipez y La Francia, la intervención incluirá la creación de un muro de contención en la intersección de las calles Secretario Espino y Noruega, así como la adecuación zonas de aparcamiento en distintos tramos y la restitución de la señalética horizontal y de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de la obra.

El muro de contención debía haberse realizado ya para mejorar la seguridad en las calles Noruega y Secretario Espino. De hecho, la Institución insular había concedido a Telde para ello una subvención de 220.000 euros a través del Plan de Cooperación, dinero que tuvo que devolver a mediados de diciembre de 2023 porque no se ejecutaron los trabajos.

### Fin a los problemas del firme

Con estas actuaciones, el Cabildo «cumple con su compromiso con Maipez» en colaboración con el ente de conservación recién creado, apostilló la consejera de Desarrollo Económico, que agregó que «los problemas con el firme se van a acabar y vamos a empezar con la modernización de esta área». Estas



A la izquierda de la foto, el alcalde y la consejera insular durante la visita al polígono industrial de Maipez. | LP/DLP

obras no solo redundarán en la seguridad y la mejora de la movilidad de las personas que trabajan estas áreas industriales, ya que muchos vecinos de los barrios aledaños se ven obligados a transitar por estas vías a diario y llevan años denunciando su mal estado.

La repavimentación de esta vía forma parte del Plan Estratégico de Áreas Industriales impulsado por el Cabildo grancanario para garantizar «el estado de conservación óptimo en sus dotaciones básicas e infraestructuras» y avancen en su modernización, señaló Minerva Alonso.

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, agradeció a la consejera y al Cabildo haber puesto remedio a una «reclamación histórica en este caso» y por «mostrar una vez más su compromiso con el desarrollo de una zona tan importante como esta para Telde y para toda la Isla», mientras que la presidenta de Mafreco, Mónica Muñoz, destacó la importancia de este día en el que se anuncia el inminente inicio de las obras y señaló que «ya se está trabajando en diferentes proyectos para seguir actualizando y modernizando las áreas de este polígono industrial que incluye un centenar de empresas».

El proyecto que se desarrollará en Maipez y La Francia no es el único impulsado por la Consejería de Desarrollo Económico de Gran Canaria en Telde, recordó Alonso, que hizo hincapié en el «esfuerzo que la institución insular está haciendo en todo el suelo industrial de la Isla, pero que tiene una importancia especial en este municipio por su peso en la economía de Gran Canaria».

# Cruz de la Gallina y Salinetas, los próximos

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo grancanario, Minerva Alonso, explica que los próximos dos parques empresariales donde se actuará son Cruz de la Gallina y Salinetas. En este último «subvencionamos el Plan Director, que es el documento que nos va a guiar para saber por qué obras tenemos que empezar, es decir, las dotaciones e infraestructuras más básicas», señala. En ese sentido, destaca que han pasado muchos años desde que se asfaltó esta zona industrial a través de la Consejería de Cooperación, por lo que la mejora del firme es una de las prioridades. Por otro lado, el Cabildo quiere mejorar la accesibilidad de Cruz de la Gallina, donde también se ejecutará un proyecto de dotación de una red de hidrantes, tal como se hizo en Melenara y en El Goro. Asimismo, agrega Alonso, entre las actuaciones que se están desarrollando en suelo teldense se encuentra la culminación de la última fase de la instalación de la red de pluviales en El Goro que evita las riadas que se formaban debajo del túnel que conecta este área con la GC-1. | E.M.A.

# El Consistorio sustituye las farolas de Eucaliptos II tras la caída de varios postes

Alumbrado instalará 90 columnas de fibra con tecnología led durante las próximas semanas

LP/DLP

TELDE

La Concejalía de Alumbrado Público ha iniciado la reposición de las farolas del sector de Eucaliptos II, en Jinámar, después de que en los úlitmos días se hayan caído tres postes debido a la antigüedad de las instalaciones y el deterioro de las mismas, lo que supone un riesgo para las personas que transitan por las vías de esta zona del municipio.

Con estos trabajos se sustituirán 90 báculos de acero galvanizado con luminarias de descarga, deteriorados por el paso de los años, por columnas de fibra con tecnología led, más eficientes y menos dañinas para el medio ambiente. Además, se cambiarán las cajas de protección de cada punto de luz, así como los racores de conexión y el cableado, manteniendo la red de distribución eléctrica subterránea ya existente.

El edil del área, Juan Francisco Artiles, señala que la empresa encargada del servicio, Elecnor, tardará varias semanas en ejecutar los trabajos dada la dificultad que conlleva. Con esta actuación, añade, se da «respuesta a una demanda histórica del colectivo vecinal Armiche», a quien agradece la implicación por la mejora del barrio, y se mejora la seguridad del entorno.



Imagen de los trabajos de sustitución de los báculos. | LP/DLP

# Limpieza retira la arena acumulada en varias calles de La Estrella, en el barrio de La Garita

LP/DLP

TELDE

La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos desplegó estos días un servicio extraordinario en el barrio de La Estrella, abarcando la calle Clavel y sus vías aledañas donde, entre otros residuos, se había acumulado la arena en la calzada.

Los nueve operarios desplegados realizaron también labores de desinfección y reparación de papeleras y contenedores, tareas de deshierbe y el barrido de la zona con el apoyo de una barredora, una baldeadora y un camión.

# Santa Lucía



José Manuel Melián, propietario junto a su hermano de la Frutería Los Migueles en el barrio de Balos. José CARLOS GUERRA

### Pepa Pallarés

SANTA LUCÍA

Es la primera frutería-verdulería que uno se encuentra en el mismo linde entre los municipios de Agüimes y Santa Lucía en su zona media, Vecindario. Está en este último, en el barrio de Balos, y Los Migueles, como cuelga en un pequeño cartel en el exterior del local, y tiene una gran peculiaridad. Es el mercado casi oficial de todo el que quiera el producto fresco con buena relación calidad-precio, que va de la tierra a la mesa: kilómetro cero. Y también para las distintivas culturas gastronómicas del municipio.

Sus dueños son dos hermanos jóvenes emprendedores de poco más de 30 años. José Manuel y Luis Miguel Melián. Recogieron el testigo de sus padres, que vendían casi lo mismo en mercadillos municipales, «pero había que arriesgar. Hay que tener ganas motivación y experiencia», argumenta José Miguel en un breve impás tras llevar

Dos jóvenes hermanos emprendedores llenan a diario un negocio en los lindes de Agüimes y Santa Lucía, donde hacen cola sus clientes, que encuentran calidad-precio y el género que demandan las cocinas de culturas gastronómicas internacionales. «Es motivación, trabajo y experiencia», dice el dueño.

# Fruta de cercanía para todos

Los Migueles, en Balos, vende todo kilómetro cero y productos que demandan las familias de las 110 nacionalidades que conviven en la zona

una caja repleta de frutas al coche de una clienta. Explicaba así la idea de dejar los mercadillos y abrir su propio negocio hace cuatro años.

### Buena calidad-precio

Conscientes de que Santa Lucía es el municipio que cuenta con el mayor número de empadronados extranjeros del país, 110 nacionalidades, abrieron el negocio como escaparate para vender lo local, con una buena calidad-precio, ofertas del día pero también mirando por todos los gustos y necesidades desus vecinos. Va a más día a día solo con el boca a boca. En estos cuatro años se han esmerado en satisfacer la demanda de su clientela de Venezuela, Turquía, Senegal Alemania o Marruecos. En Los Migueles encuentran productos del agro y si no hay, se los encargan a los dueños o a cualquiera de los diez empleados.

«No nos hace falta publicidad. Tenemos una página en Facebook pero ni es oficial. Nos hemos ganado la reputación con el trabajo y mantener un equilibrio acorde a los bolsillos de gente de la calle. Todo lo que vendemos es de cercanía, de agricultores de la isla. Salvo lo que no encontremos en Gran Canaria, que es lo mínimo». Por ejemplo, manzanas de Valleseco, naranjas y huevos de Telde o de San Mateo, los quesos, que también venden con huevos de todo tipo y hasta suspiros de Moya.

Las especias y condimentos de muchos países huelen desde lejos, situadas al fondo en estanterías. Y entre aguacates de fincas del Sur, frutas como maracuyá o tubérculos como la yuca y otros de distintas procedencias. Los buscamos según nos demanda el cliente», apunta Melián.

Los Migueles se han granjeado el respeto y apego de los vecinos de Vecindario, Agüimes, Ingenio «y hasta de la capital, Telde, o Arguineguín», reseña el propietario. «Aquí no hay truco, solo trabajar, y dar calidad al mejor precio», dice.

El pequeño local de Balos se llena a diario sin hacer publicidad, y «va a más solo con el boca a boca»

Salma Kusu, de padre turco y madre de Ávila, compra porque le «huele a los mercados de cuando era niña»

Lo dicen también sus clientes. A media mañana y en hilera, pacientemente hacen cola personas cargadas con cajas, carritos de compra o bolsas repletas de frutas y verduras. Son de diversas nacionalidades y llenan el local, de no muy grandes dimensiones, pero donde se apilan en cajas y sacos de papas que dan color y olor.

«Yo lo descubrí hace apenas tres semanas, y me recuerda tanto a los mercados que frecuentaba con mi madre de niña que ahora vengo siempre que puedo», comenta la joven Salma Kusu, de Vecindario, de padre turco y madre de Arenas de San Pedro, en Ávila, que estaba al final de la cola con una bolsa cargada de puerros y frutas variadas. «Están baratas y saben a fruta de verdad», dijo sinriendo. y oliendo una naranja.

## Ingenio

# Una 'tarjeta monedero' da privacidad a beneficiarios de alimentos básicos

Los establecimientos Spar del Grupo Bolaños suministran los productos \* Las compras podrán hacerse dosificadas en el mes

P.P.

INGENIO

Los establecimientos de Spar del grupo Pérez Bolaños son los responsables desde este mes y hasta dentro de dos años del suministro en el municipio de Ingenio de los alimentos de primera necesidad y productos de limpieza básicos destinados a personas usuarias de los Servicios Sociales municipales. El grupo ganó el concurso público, prorrrogable a cuatro anualidades, con peculiaridades para dar mayor privacidad a los beneficiarios, como las tarjetas monedero. Según la edil de Servicios Sociales, Almudena Hernández, «evita la estigmatización de las usuarias porque es una tarjeta que usa un gran número de usuarios del supermercado». Además, las compras no tienen que hacerse de una sola vez y podrán dosificarse como mejor lo estime el beneficia-

rio. Igualmente, toda la documentación queda firmada en el departamento de Servicios Sociales, por lo que no se requiere de la identificación como persona usuaria del servicio en el supermercado. También desaparecen los listados de productos y los identificados en la tienda con el punto rojo y agrega también un método de canje que permite realizar la compra en 8 días tras la recepción de la notificación.

# **Agüimes**

# Consejo Regulador y Ruta del Vino celebran una cata solo para profesionales

El salón de plenos del Ayuntamiento, que también colabora, acoge el evento el día 5

LP/DLP

AGÜIMES

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Gran Canaria y la Ruta del Vino de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Agüimes, celebrarán este 5 de agosto, en el salón de plenos, de 16.00 a 20.00 horas, una cata de vinos exclusiva para profesionales de la restauración. Se trata de una iniciativa formativa diseñada específicamente para explorar y perfeccionar las habilidades de cata de empleados, gerentes y sumilleres en su entorno profesional bajo la guía del presidente del Comité de Cata de la Denominación de Origen de Gran. Canaria, Juan García. Las inscripciones, en dovinosdegrancanaria@gmail.com.

Gáldar

# Gáldar consigue un millón de euros para terminar el paseo de Sardina

Al proyecto se le suma climatización e interiorismo del Centro Cultural Guaires y la construcción del Albergue de Caideros para mejorar las infraestructuras

### LA PROVINCIA/DLP

GÁLDAR

La rehabilitación de la Avenida de la playa de Sardina seguirá adelante gracias a una captación de fondos de más de un millón de euros, tal y como aprobó la Junta de Gobierno de Gáldar. Se trata de la Avenida Alcalde Antonio Rosas en el tramo comprendido entre el inicio de la Avenida de la Playa y el cruce con la carretera GC-202.

La Concejalía de Turismo, que dirige Ulises Miranda Guerra, ha logrado dos subvenciones por importe superior al millón de euros que permitirán renovar este tramo de la zona costera. Así, por un lado se han captado 527.376 euros procedente de Turismo de Gran Canaria para un proyecto de renovación del pavimento. Con dicha financiación se intervendrá en una tercera fase de rehabilitación de la Avenida actuando sobre las dos aceras laterales ya existente.

Por otro lado, se ha obtenido una subvención de 610.665 euros dentro de la convocatoria de proyectos de la Estrategia de Resiliencia Turística en Canaria, dentro del programa de actuaciones con entidades locales en Infraestructuras Turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Turística, financiado por la Unión Europea -Fondos Next Generation. Con es-



Paseo de la playa de Sardina, en Gáldar. | ANDRÉS CRUZ

ta financiación se construirá una rambla central que tendrá zona de sombra y mobiliario urbano, entre otros. El proyecto de la obra ha sido redactado por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, y próximamente saldrá a licitación.

### Revitalizar la zona

Ulises Miranda Guerra, concejal de Turismo, explica que el objetivo de esta doble inversión «es revitalizar la zona, tal y como ya se hizo en la Avenida de la Playa con una inversión que cambió por completo su entorno». Asimismo, el edil añadió que «el bulevar permitirá mejorar la estética y los servicios de este tramo, que sirva de entrada a la Avenida de la playa, lo que supondrá además un impulso para los negocios que allí se encuentran».

El Ayuntamiento de Gáldar ha obtenido financiación para un

total de tres proyectos de Resiliencia Turística. Así, al proyecto para la rambla central en Sardina hay que sumar otros de importancia, como son el de climatización e interiorismo del Centro Cultural Guaires (819.795 euros), así como el de la construcción del Albergue de Caideros (543.962 euros), rozando de esta manera los dos millones de euros para la mejora de infraestructuras en el municipio.

# Teror

# **Teodoro Sosa** será el pregonero de las fiestas de San Antonio María Claret

LP/DLP

TEROR

Teodoro Claret Sosa Monzón, alcalde de Gáldar y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, pregonará este jueves las Fiestas de San Antonio María Claret del barrio de Lo Blanco, en el municipio de Teror. El primer edil leerá el pregón hoy a partir de las 21.00 horas en la Asociación de Vecinos del barrio.

Teodoro Sosa ha agradecido la invitación por parte de la Comisión de Fiestas. «Supone un gran honor para mí pregonar las fiestas de un barrio que profesa una gran advocación a San Antonio María Claret», asegura. El barrio de Lo Blanco está situado junto a San José del Alamo y también colinda con Las Palmas de Gran Canaria y tiene alrededor de 600 habitantes. En una de sus calles principales se conserva el trazado y pavimento original de uno de los tramos del antiguo Camino Real de Las Palmas a Teror.

Los días principales de las fiestas de Lo Blanco serán el sábado 17 de agosto, con la Romería Ofrenda a partir de las 19:00 horas, y el domingo 18 de agosto, con Exposición de Canaricultura y Muestra de Ganado, por la mañana, y a partir de las 19:00 horas, función religiosa en honor a San Antonio María Claret.

## Valleseco

# La Universidad Popular imparte un curso de hilado de la lana y el telar

La artesana Bárbara Suárez enseña el proceso desde la esquilada hasta el torcido del vellón en el auditorio de la localidad

### LP/DLP

VALLESECO

La Universidad Popular Teodoro Cardoso León y el Ayuntamiento de Valleseco han puesto en marcha el curso de Iniciación al hilado de lana y telares que se está impartiendo en los salones del auditorio vallesequense.

Varias personas han apostado ya por este curso en el que se ofrece un viaje por el proceso para transformar la lana esquilada en hilo, desde la selección del vellón, pasando por el lavado, secado, escarmenado, cardado, hilado y torcido. Con este proyecto, el municipio pretende rescatar un oficio artesanal casi extinto y que ha teni-

do representación histórica en este municipio, una actividad entretenida y enriquecedora, donde el conocimiento y la etnografía tienen un papel muy importante al ser un oficio casi desaparecido.

Bárbara Dolores Suárez Herrera, conocida como Dory, es la artesana encargada de impartir las clases. Su intención es acercar de una forma amena la labor realizada por todos aquellos que participan en el oficio de la lana, mediante la confección de diferentes vestimentas tradicionales.

«Hemos llevado la lana a diferentes lavaderos de Valleseco, a aprender el proceso de lavado, de ahí, la pasamos por las cardas, que nos permite preparar pequeñas

cantidades de lana para su posterior hilado o filtrado, hacemos las madejas y las vamos a utilizar para trabajar en el telar, aunque también lo podemos hacer con las dos agujas, con la intención de realizar patucos, chalecos o bufandas», asevera la artesana.

Dory empezó a hilar en 1990. «En 1994 me dieron el carné de artesana, pero desde pequeña me dedicaba a ayudar a mi abuela a lavar la lana, porque ella tenía ovejas», apostilla. Fue ella, precisamente, quien le inculcó el arte de hacer pulóveres y rebecas.

Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 928 618 740. El curso cuesta 95 euros mensuales.

# Santa María de Guía

# La vía entre el Albercón de la Virgen y Los Sauces estrena luminarias led

La instalación de 17 nuevos puntos de luz ha supuesto una inversión de 98.962 euros

LP/DLP

SANTA MARÍA DE GUÍA

La vía GC-291, entre el Albercón de la Virgen y la Urbanización Los Sauces, estrenó el martes nueva iluminación. Esta carretera de ámbito insular ha visto mejorado su alumbrado público con las obras de mejora de eficiencia energética llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Guía, a través de una inversión de 98.962,08 euros procedentes del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, y ejecutado por la empresa Mainca.

El proyecto, que fue redactado por la Oficina Técnica Muni-

cipal, ha permitido dotar de 17 puntos de luz led de bajo consumo a esta vía que tiene un ancho medio de siete metros y en la que se ha aprovechado el arcén para canalizar la línea eléctrica y colocar las columnas de alumbrado de 9 metros en poliéster reforzado con fibra de vidrio, de seguridad extendida.

En los puntos en los que el arcén es estrecho se han colocado las luminarias en postes sujetos a muros existentes o en parterres que delimitan la propiedad pública de la privada. La distribución de los puntos de luz es unilateral con separación de 35 metros entre los mismos.

### 12

# Meteorología



Bañistas disfrutan de una jornada de calor en la playa de Arinaga, ayer. JUAN CARLOS CASTRO

C. G. A.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo especial por ola de calor en Gran Canaria, La Palma, La Gomera. El Hierro y Tenerife. Un aviso que ha puesto el foco de atención en la isla grancanaria, donde las temperaturas podrían alcanzar los 34 °C en medianías y zonas altas del sur y oeste. Por su parte, el Gobierno de Canarias activó a última hora de ayer la prealerta por temperaturas máximas en Gran Canaria e islas occidentales a partir de los 750 metros de altitud.

Durante el día de ayer, la temperatura máxima del archipiélago la marcó Tasarte, en La Aldea de

# Avisos de riesgo para la salud por altas temperaturas en Gran Canaria

Ante la previsión de que el termómetro roce los 34 grados, Aemet y Gobierno activan la prealerta

San Nicolás con termómetros que marcaron los 31ºC a las 16.00 horas, seguido por el municipio de San Mateo, con 30,7ºC a las 15.00 horas y San Bartolomé de Tirajana, con 30,3 a la misma hora. En cuanto a las temperaturas mínimas, la estación de El Paso, en Santa Cruz de Tenerife, marcó los 12.7 °C a las 06.50 horas. En cuanto a la predicción de hoy, los avisos amarillos en la isla de Gran Canaria comenzarán a las diez de la mañana y se extenderán, en principio, hasta mañana. Tal y como apunta la Aemet, habrá intervalos nubosos a primera y última hora del día en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve con temperaturas en ligero a moderado ascenso en las islas centrales, sobre todo en zonas de interior.

Por su parte, la calima volverá a hacer acto de presencia de forma ligera, en altura y en las islas orientales. En las capitales de provincia, se espera que los termómetros marquen los 26°C como máximo en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en Santa Cruz se situarán en los 31°C. En cuanto a las míni-



mas, la previsión apunta a los 22°C y 23°C respectivamente.

Para mañana viernes, los avisos amarillos seguirán tanto en Gran Canaria como en Tenerife, con un mercurio que podría alcanzar los 36ºC en medianías y zonas altas del sur y oeste de Gran Canaria.

Los avisos estarán presentes hasta mañana en las islas de Gran Canaria y Tenerife

En cuanto a las recomendaciones, el Gobierno canario aconseja permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa, así como bajar las persianas de ventanas donde toca el sol; recurrir a ventiladores u aires acondicionados para refrescar el ambiente; evitar el sol directo; hidratarse; evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día; tomar comidas ligeras y no consumir bebidas alcohólicas.

# Tejeda

# Tejeda reabre el campo de fútbol con un nuevo césped y alumbrado led

El Cabildo financió la inversión, que tuvo un coste de 300.000 euros Las instalaciones contarán próximamente con un marcador

### LA PROVINCIA/DLP

TEJEDA

El campo municipal de fútbol de Tejeda estrena su nuevo césped, mejoras en los espacios anexos al terreno de juego e iluminación led tras una inversión de 300.000 euros del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.

Entre las mejoras realizadas, sestá la sustitución del césped del único campo de fútbol del municipio debido al avanzado estado de degradación que presentaba al tener 16 años de antigüedad. El nuevo modelo de última generación instalado posee certificado FIFA Quality.

Las obras también han mejorado los espacios anexos al campo de fútbol con la instalación del antiguo césped en las zonas aledañas, enfoscado y pintado de las gradas y paredes superiores, la mejora del sistema de riego y la renovación de parte del equipamiento deportivo como las porterías y los banquillos.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; el alcalde de Tejeda, Francisco Perera; y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia inauguraron ayer este espacio, demandado durante años por Tejeda.

El alcalde, satisfecho, anunció ayer que en breve el campo de fútbol contará con un nuevo marcador, financiado en parte por el Cabildo de Gran Canaria a través del Servicio de Arquitectura. «Gracias a las inversiones podemos decir que tenemos instalaciones que son la envidia del archipiélago canario», añadió el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol.



Francisco Perera, Antonio Morales y Aridany Romero, ayer, en Tejeda. | LP/DLP



## 14

# El Cabildo destina 13,2 millones para comprar viviendas y solares en la Isla

La corporación aprueba un remanente de 91,7 millones y tiene un presupuesto de 345 millones de euros \* Importante inversión insular en el sector primario

LA PROVINCIA / DLP

ARRECIFE

El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó ayer el remanente de tesorería que se incluirá en el presupuesto del año 2023 y que asciende hasta los 91.712.758,78 euros. De esta manera, una vez sumado al presupuesto consolidado, Lanzarote y La Graciosa contarán con 345 millones de euros en sus cuentas de la corporación insular.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, calificó este presupuesto como un antes y un después en la gestión de la primera corporación. «Estas cuentas tienen como objetivo potenciar los ejes centrales que sustentan el presupuesto más real y social de la historia de
la corporación», aseguró Betancort,
quien detalló además que el grueso
del remanente van destinados «a
Vivienda, Bienestar Social, Obras
Públicas, Seguridad y Emergencias, Aguas y Sector Primario».

La consejera de Hacienda y Contratación, María Jesús Tovar, destacó: «En este remanente, además de las diferentes cuantías destinadas a cada una de las áreas, destinamos 3.600.000 euros en amortización de préstamos de ejercicios anteriores y más de 600.000 euros para reconocimiento extrajudicial», añadió Tovar.

▶ Vivienda. La corporación insular dedica 13,2 millones de euros a las políticas insulares destinadas a combatir la crisis habitacional. El consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, especificó que se destinarán 8.000.000 euros a la compra de 42 viviendas en construcción en el municipio de Yaiza, para destinarlas al alquiler social. Mientras que los otros 3.000.000 euros se concentrarán en la compra de varios solares, uno en San Bartolomé y dos en Arrecife, para construir viviendas sociales.

El Cabildo pondrá en marcha otra línea de subvenciones para apoyar a los demandantes de vivienda en Lanzarote y La Graciosa, con especial atención a los jóvenes. Un total de 2.200.000 euros es el



Miguel Ángel Jiménez, en el centro, junto a Domingo Cejas (i) y Samuel Martín (d), ayer, en el pleno del Cabildo. | PRENSA CABILDO

# Concesión de subvenciones

BIENESTAR SOCIAL

Más de cuatro millones

El área de Bienestar Social cuenta con más de cuatro millones de euros para nuevos proyectos de inclusión, dependencia, red de drogodependencias y mayores. El consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, anuncia que un millón de euros será destinado a la Cruz Blanca. Otros 300.000 euros irán dirigidos a Salud Mental de los lanzaroteños y gracioseros. la mejora del punto de encuentro familiar y la adquisición de dos vehículos adaptados para personas con discapacidad son otras de las iniciativas que se ejecu-

tarán. Asimismo, la mejora del punto de encuentro familiar y la adquisición de dos vehículos adaptados para personas con discapacidad son otras de las iniciativas.

• DEPORTES

Seis millones en ayudas El pleno de la corporación insular votó a favor de destinar cerca de 2,7 millones de euros para eventos de-

votó a favor de destinar cerca de 2,7 millones de euros para eventos deportivos, escuelas deportivas, deportes autóctonos, alta competición, gastos de organización y desplazamiento. Se han aprobado siete líneas de subvenciones.

SECTOR PRIMARIO
 Incentivos a la producción
 El Pleno del Cabildo de Lanzarote
 también aprobó por unanimidad la

modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a los sectores agrícola y ganadero de Lanzarote y La Graciosa, unas mejoras en los apoyos económicos públicos al sector donde se introducen novedades como la ampliación de los conceptos subvencionables o los tipos de beneficiarios, así como los incentivos a la producción y la inclusión de ayudas dirigidas a las especies apícola y asnal, entre otras. Otra de las innovaciones introducidas es la posibilidad de solicitar estas ayudas insulares por parte de las personas jurídicas con sede social fuera de Lanzarote y La Graciosa, siempre y cuando la actividad objeto de subvención se desarrolle en estas islas.

Por otro lado, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote continúa trabajando para ampliar su flota y el número de retenes en la Isla para mejorar de forma sustancial la seguridad en Lanzarote y La Graciosa. Por ello, se ha incluido en este remanente una partida de cinco millones de euros para la adquisición de un helicóptero, el mantenimiento del vehículo durante aproximadamente un año y una grúa, lo que permitirá recortar el tiempo de reacción ante cualquier emergencia. Además, también se destinan 615.000 euros para subvenciones en seguridad de diferentes eventos de la Isla, y 800.000 euros para adquirir nuevos vehículos.

▶ Regadío Tinajo-Teguise. El Cabildo invertirá en el sector primario un total de 12.086.000 euros en mejoras, destacando la subvención nominada al Consorcio Insular del Agua por un valor que asciende hasta 6.100.000 euros para el plan de regadío Tinajo-Teguise. Por otro lado, de subvenciones a agricultores y ganaderos, se están destinando una cuantía de 3,9 millones de los que 1,7 va para agricultores y 2,8 para ganaderos.

▶ Biblioteca insular. La cultura fue una de las áreas que más creció en el presupuesto aprobado en este ejercicio. Por ello, se ha destinado una partida para el Proyecto de adaptación y adecuación del Centro Insular de Enseñanzas Musicales a la normativa vigente, así como medio millón de euros para subvenciones al Plan Cultural 2024.

Además, para la Biblioteca insular se han pintado en este remanente 2,3 millones de euros para la adecuación y mejora de la infraestructura, reflejando la adquisición de un aulario anexo.

▶ Áreas de Empleo, Transporte y Educación. De esa partida, casi en su totalidad van destinadas a la financiación de las siete líneas de subvenciones deportivas de concurrencia competitiva, además de una cuantía de 200.000 euros para actividades culturales y deportivas a realizar en Lanzarote y La Graciosa. Por otro lado, el área de Educación pretende invertir más de un millón y medio de euros para la mejora y adecuación de instalaciones en centros escolares.

Asimismo, el Cabildo de Lanzarote, en su reto por fomentar el empleo y la emprendeduría, destinará
una partida de 500.000 euros para
el impulso en la creación de empresas. El área de Transportes también
contará con dos millones de euros
del remanente destinados a abaratar el precio final a los usuarios del
transporte público.

#### ha importe para el proyecto. ara

► Territorio y seguridad. El grupo de gobierno destina un millón de euros de una subvención al Gobierno de Canarias para la eliminación de la Diocalandra en el palmeral de la Isla. Asimismo, se destinan 320.000 euros en acciones destinadas a la red insular de senderos y señalización de espacios naturales protegidos, entre otras.

### BIENESTAR SOCIAL

### Inauguran una casa para personas con necesidad de apoyo

El Cabildo inaugura una vivienda en comunidad destinada a personas con grandes necesidades de apoyo. Esta iniciativa se incluye en el proyecto *Mi Casa*, desarrollado por Plena Inclusión España en colaboración con entidades y administraciones públicas. Está en primera línea de Arrecife y tiene 120 metros. | LP / DLP



Políticos y usuarios, ayer, en el comedor. | PRENSA CABILDO

### **GESTIÓN DEL AGUA**

# El Gobierno aprueba el Plan Hidrológico de Lanzarote, que contempla 202 medidas

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el tercer ciclo de
planificación hidrológica y el segundo ciclo de gestión de riesgos de inundación de Lanzarote,
que proponen la ejecución de
202 medidas para cumplir los
objetivos de garantizar la calidad de las aguas y la demanda
en la Isla. El tercer ciclo del Plan
Hidrológico de Lanzarote propone la ejecución de 202 medi-

das para cumplir los objetivos que tienen que ver con garantizar tanto la calidad de las aguas como la demanda en la Isla, además de paliar los efectos de sequías o inundaciones y racionalizar el uso del agua, señala el Gobierno regional. Junto a este plan, se aprueba el segundo ciclo del Plan de Riesgos de Inundaciones, que incluye medidas ante las inundaciones. | **Efe** 

Medio Ambiente Convenio por cuatro años

# La Agencia canaria del Medio Natural vigilará los espacios protegidos

El Cabildo quiere poner freno a los desmadres medioambientales que suceden en la Isla • Delega las competencias en vigilancia, inspecciones y sanciones

LA PROVINCIA / DLP

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo de Fuerteventura quiere poner freno a los desmandres medioambientales que se vienen produciendo en el territorio insular, especialmente en los espacios naturales. Por ello, entrega las labores de vigilancia, inspección y sanciones a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) que contará con personal propio y agentes de Medio Ambiente para realizar la labor de vigilancia. Además, contará con una oficina en la capital majorera. El convenio entre ambas instituciones tendrá una vigencia de cuatro años.

El Consejo de Gobierno del Cabildo insular aprobó la incorporación y adhesión de la institución insular a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn). Esta medida responde a la creciente necesidad de protección legislativa de los espacios naturales de la isla y a la falta de recursos humanos especializados en las corporaciones insulares.

«La adhesión del Cabildo a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural es un paso significativo hacia la protección de nuestros espacios naturales. Esta colaboración permitirá una gestión más eficaz y especializada, asegurando que nuestras políticas medioambientales se cumplan con rigor y efectividad», aseguró la presidenta insular, Lola García.

En opinión de García ,«estamos comprometidos a trabajar conjun-



Efectivos de la Agencia de Protección del Medio Natural pilotan un dron en la zona del Jablito, en una foto de archivo.

tamente para preservar la riqueza natural de nuestra isla y garantizar un entorno sostenible para las futuras generaciones».

Con la incorporación a la Acpmn, el Cabildo de Fuerteventura delegará en la citada Agencia las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad en materia de protección del medio ambiente y gestión de Espacios Naturales Protegidos. Asimismo, la institución insular colaborará con los órganos y personal de la Agencia, proporcionando medios humanos y materiales valorados en 120.000 euros.

El Cabildo pondrá a disposición de la Agencia una unidad de inspección compuesta por dos agentes de Medio Ambiente, así como una unidad administrativa con al menos un administrativo para la atención al público. Además, se habilitará una oficina para albergar estas unidades, sirviendo como sede insular de la Acpmn. También se proporcionará un vehículo todo terreno (4x4), tres ordenadores, una impresora y una fotocopiadora. Este convenio entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y tendrá una vigencia de cuatro años.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural tiene como objetivo la protección del medio ambiente a través de un consorcio interadministrativo que incluye a la Comunidad Autónoma y las administraciones insulares y municipales asociadas.

Asimismo, los ayuntamientos y cabildos pueden incorporarse voluntariamente a la Agencia para colaborar con ella.

Los atentados y agresiones al patrimonio natural de la Isla se han multiplicado en los últimos años ante la escasa vigilancia para poder controlar el amplio territorio majorero.

# Puerto del Rosario dispondrá de nueve taxis para personas con movilidad reducida

El Consistorio se centra ahora en el centro de coordinación municipal de este servicio

LP / DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Puerto del Rosario tendrá nueve licencias de autotaxi, específicamente destinadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (PMR). Esta decisión fue adoptada por unanimidad en la última sesión plenaria y viene a mejorar el servicio de transporte público en la ciudad, promoviendo una mayor accesibilidad y equidad.

El proceso de adjudicación de las nuevas licencias se ha llevado a cabo con estrictos criterios de antigüedad y experiencia en el sector, garantizando que los nuevos adjudicatarios cumplan con los estándares de calidad y profesionalidad requeridos.

El gobierno municipal sigue cumpliendo con los objetivos marcados en relación a la mejora de los servicios del taxi en el municipio, como son la actualización de las tarifas, la adjudicación definitiva de las 10 licencias de taxi enquistadas por litigio judicial, la emisión y aprobación de los cuadrantes de servicio, la inspección policial y emisión de sanción por parte de la Policía Local. «Todas, medidas ya tomadas para reconducir la situación del servicio público municipal, a las que se une la incorporación de las nuevas nue-



Juan Jiménez, concejal de Tráfico. LP /DLP

ve licencias, lo que da lugar a una mayor disponibilidad de vehículos que presten servicio, mejorando, además, el acceso a personas PMR», aseguran desde el Consistorio capitalino.

Además, anuncian que el siguiente objetivo marcado es finalizar la licitación del centro de coordinación municipal del taxi, creando un servicio de organización y atención ciudadano para quejas y reclamaciones, además de una centralita operativa durante las 24 horas.

El alcalde capitalino, David de Vera, subrayó la importancia de esta medida que «cumple con el objetivo del grupo de Gobierno con el objetivo de mejorar el servicio de transporte en nuestra ciudad. Esto nos permite, no solo aumentar la disponibilidad de taxis, sino también ofrecer opciones más accesibles para personas con movilidad reducida, asegurando un servicio más inclusivo para toda la ciudadanía».

Por su parte, el edil de Transportes, Juan Jiménez, destacó el compromiso del Ayuntamiento con la modernización del transporte público. En este sentido explicó que «esta iniciativa responde a una demanda creciente y representa nuestro compromiso con la modernización y accesibilidad del transporte público. Estamos trabajando para que Puerto del Rosario sea una ciudad más accesible».

# Peña Armas critica la dejadez del Consistorio capitalino con los planes de empleo

LP / DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura Avanza, el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ha manifiestado su descontento con la gestión del alcalde, David de Vera, en relación a los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE).

La citada formación política considera inadmisible que después de más de 10 años recibiendo subvenciones para programas de empleo, el Ayuntamiento no haya desarrollado un convenio específico para los PFAE.

Según la portavoz, Peña Armas, «es responsabilidad del señor alcalde asegurar que exista un marco adecuado para el desarrollo de estos programas, algo que otros ayuntamientos han conseguido sin mayor dificultad».

Además, añade que «la situación actual, donde el personal de los PFAE se rige por un convenio no aplicable, es achacable a la falta de previsión y acción por parte de la administración local».

Armas también critica la «interpretación maliciosa del alcalde al insinuar que la falta de un convenio específico justifica la situación actual».

# El Ayuntamiento de Pájara hace una encuesta entre los vecinos sobre el paseo de La Lajita

LP / DLP

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Pájara ha lanzado una encuesta en el marco de la participación ciudadana para el proyecto del paseo marítimo de La Lajita. Esta iniciativa tiene como objetivo recopilar información de los residentes sobre la reforma propuesta, asegurando el cumplimiento de las propuestas mandadas. La encuesta está disponible en la página web del Ayuntamiento.

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras y Urbanismo, Alexis Alonso, destaca que «con esta iniciativa queremos que la comunidad haga suya los espacios públicos».

Por otra parte, el alcalde, Alejandro Jorge, anima a la población a participar en esta encuesta para conocer la opinión del pueblo y valora positivamente el impulso de este tipo de iniciativas. Consejo de Gobierno | Modernizar la Función Pública

# Canarias decreta medidas urgentes para desatascar la administración

La norma acorta los procesos de oposiciones, reduce la teoría en los exámenes, implanta las 'repescas' y obliga a dos años de permanencia en la plaza asignada

Salvador Lachica

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por decreto ley, la Comunidad Autónoma da un giro de 180 grados para «racionalizar» y modernizar el empleo público en la Administración regional y desatascar una situación de bloqueo que suma varios años. El último Consejo de Gobierno antes del período estival aprobó, a propuesta de la Consejería de Presidencia, una serie de medidas urgentes cuyo fin es solucionar los problemas actuales en la selección de personal de los nuevos empleados públicos, las listas de empleo, la temporalidad y la gestión de los recursos humanos en tanto en el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo elabora el proyecto de la nueva Ley de Empleo Público de Canarias. Medidas concretas que permitan una actuación más eficiente y acorde con las necesidades de la administración, «superando regulaciones que han quedado obsoletas y son contraproducentes».

Una de ellas, que se adapta a la legislación nacional, busca evitar que la Comunidad Autónoma «caiga de nuevo en la generación de bolsas de interinidad de larga duración» de sus empleados públicos, por lo que se aceleran todos los procesos en la ejecución de las ofertas de empleo público con el fin de que «la cobertura de puestos desempeñados por personal interino sea lo más breve posible y un máximo de tres años». Además, la reducción de la temporalidad no se refiere solo al tiempo en que se prolonga la misma, sino «en el número de veces que se acude a esta medida» para cubrir vacantes.

Así lo confirmó la consejera Nieves Lady Barreto que también enfatizó que el personal seleccionado de nuevo ingreso estará obligado a permanecer dos años en el puesto de trabajo y se añade «la imposibilidad de participar en una libre designación de plaza en



El vicepresidente Manuel Domínguez saluda a la consejera Nieves Lady Barreto al inicio del Consejo de Gobierno. MARÍA PISACA

los 18 primeros meses». De esta manera, se acaba con el «fracaso» que hasta el momento supone el hecho de que el nuevo personal tiene la posibilidad de solicitar el pase a excedencia para irse de interino a otro puesto o participar como funcionario de carrera para otra plaza, lo que obliga a nombrar interinos por su ausencia.

Además, el decreto ley, que deberá ser convalidado por el pleno del Parlamento el próximo 6 de septiembre, «estimula el capital humano ya existente mediante el

fomento de la promoción interna favoreciendo que accedan a niveles de responsabilidad mayores como parte esencial de su carrera profesional». Asimismo, se mejora la forma en que se constituyen y gestionan las listas de empleo para el nombramiento de personal temporal «de manera que se garantice en mayor medida el mérito y la capacidad», así como para gestionar de una forma «más eficiente y ágil los llamamientos y los nombramientos reduciendo los tiempos que se tarda en cubrir

las necesidades urgentes».

Para acabar con la «ineficiencia de los procesos selectivos», la nueva norma implanta «el modelo de ejercicio único en el Grupo C [ los de titulación académica más baja. ESO, bachiller o técnico de FP]» y una «prueba de 'repesca' para quienes no superen inicialmente la fase de oposición», con lo que se permite «cubrir las plazas que hubiesen quedado desier-

También se permite ampliar una convocatoria hasta en un

20% adicional de las plazas inicialmente ofertadas a fin de poder cubrir vacantes que se produzcan una vez resuelto el proceso selectivo y no esperar por tanto a la resolución del siguiente.

En aras de fomentar la promoción interna del personal funcionario, el decreto ley posibilita que «en determinados cuerpos o escalas la totalidad de las plazas se reserven solamente a promoción interna», así como «no exigir la superación de pruebas o contenidos ya superados en procesos anteriores» y promover «la reclasificación del personal auxiliar en administrativo mediante una promoción interna por concurso de méritos, sin pruebas selectivas».

Las convocatorias crecerán hasta un 20% más para cubrir las vacantes que se vayan produciendo

> El Gobierno podrá asumir la selección de funcionarios de los pequeños ayuntamientos

Además, Barreto resaltó que «se aprueba un régimen específico para mujeres víctimas de violencia de género en el que prima el teletrabajo». Estas mujeres tendrán la «posibilidad de adjudicación preferente de puestos por razón de su situación» y «preferencia en el nombramiento interino en aquellos puestos más acordes con su situación».

El decreto lev también se abre a colaborar con los ayuntamientos para elaborar las listas de empleo compartidas y para asumir el Gobierno los procesos de selección del personal en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En resumen, Barreto consideró que las medidas «mejoran los tiempos de ejecución de los procesos de selección permitiendo una más rápida provisión de puestos con personal de nuevo ingreso», además de renovar el contenido de los procesos de selección para las futuras generaciones de empleados públicos.

# **Otros acuerdos** del Consejo

AGRICULTURA

# Mejora de regadíos

El Consejo de Gobierno acordó ayer la declaración de razones de coyuntura económica para ampliar el crédito por importe de 2,9 millones de euros dirigidos a obras de mejora de las infraestructuras de regadíos de interés regional, que se ejecutarán a través convenios con los cabildos insulares. La mayor parte de este fon-

do se usará para dar cobertura a las trabajos de reimpermeabilización y cubierta de la Balsa del Saltadero, en Granadilla (Tenerife). Unos trabajos que costarán 2,5 millones de euros. También se usarán para las obras de los depósitos de cabecera y las redes de riego para los viñedos de Las Machuqueras y Los Llanos Negros, en La Palma, que suponen una inversión de 1,65 millones de euros. Con este incremento finalmente son 5,95 millones de euros los destinados a dicho fin. También se sufragarán acciones en la red de rie-

go de Rosiana, en Santa Lucía de Tirajana, la impulsión con fotovoltaicas en Las Mesetas y la red de riego de La Breña, ambas localizadas en Telde, la adecuación de la Balsa La Montaña de Valsequillo, la red de conducción de agua de riego en Teror y la red de riego en Valle de Agaete. Asimismo, se acometerá también la ampliación de la red de distribución de la zona de Anzo, en Gáldar, la red de riego de Barranco Hondo, que discurre por Artenara, Gáldar y Santa María de Guía, actuaciones en la Presa de La Sorrueda,

ubicada en Santa Lucía de Tirajana, la red de riego de Las Mimbreras, en Santa Brígida, la ampliación de la red de riego de El Frontón-Cabo Verde, que se localiza en Moya y la segunda fase de la red de riego de Vega de Santa Mateo.

### EDUCACIÓN

### Dos nuevos centros

Canarias estrenará dos nuevos centros educativos el próximo curso. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y

Deportes, que dirige Poli Suárez, aprobó ayer la creación oficial del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Castillo, en Antigua (Fuerteventura), y del Instituto de Educación Secundaria (IES) Agáldar, en Gáldar (Gran Canaria). El nuevo colegio de El Castillo responderá a la alta demanda de plazas del CEIP Poeta Domingo Velázquez, perteneciente al municipio de Puerto del Rosario, pero muy próximo geográficamente al nuevo centro, y permitirá que el alumnado de la zona pueda estudiar más cerca de sus domici-

# Consejo de Gobierno Los presupuestos canarios de 2025 inician su camino

Salvador Lachica

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Matilde Asián, consejera de Hacienda, dio ayer el 'pistoletazo de salida' a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 con un anuncio y una reiteración: el límite de gasto sube el 2,68% respecto a 2024 y, por segundo año consecutivo, no se cumplirá la promesa electoral de CC y el PP de rebajar del 7% al 5% el IGIC.

Asián trasladó al seno del último Consejo de Gobierno previo al paréntesis veraniego los cimientos de las cuentas canarias para el próximo año: el límite de gasto no financiero se establece en 11.604 millones de euros, lo que supone 302,8 millones más que en el presupuesto inicial de 2024. Además, y tal y como marca la regla de gasto, Canarias obtendrá un superávit de 417,7 millones de euros para 2025 y un saldo estructural positivo de 496,8 millones de euros.

En consecuencia, un total de 439,3 millones, provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) estatal (202 millones más) y de otros ingresos no financieros de 2025 respecto al inicial de 2024, «no se podrán destinar a financiar las necesidades básicas de los canarios o bajar impuestos».

«La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef» dice que Canarias cerrará el ejercicio presupuestario con superávit, que sería mayor sin la regla del gasto».

Y es esta «distorsión en el funcionamiento de las reglas fiscales» la culpable de que el Gobierno que preside Fernando Clavijo no rebaje el IGIC. Ya lo dijo el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, al hacer balance del primer año del gobierno de coalición CC-PP: «mientras Canarias no quede excluida de la regla de gasto será imposible llevar a cabo la rebaja del IGIC». Un aserto que también repitió la propia Asián en sus distintas comparecencias en las comisiones y sesiones plenarias del Parlamento durante el mes de julio.

Por ese motivo, la consejera insistió tras el Consejo de Gobierno en la «necesidad de que las fuerzas políticas del Parlamento respalden la propuesta de disposición legal planteada por el Go-



Matilde Asián, consejera de Hacienda, en la reunión del Consejo de Gobierno. MARÍA PISACA

# Las bases del nuevo presupuesto: sube un 2,68% el gasto y el IGIC no se toca

El límite se fija en 11.604 millones de euros, lo que supone 302 millones más que este año

bierno de Canarias» para modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Una propuesta que ya en febrero trasladó a los grupos parlamentarios para que «el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley, siempre que la comunidad autónoma mantenga equilibrio o superávit estructural y una deuda inferior al 13% del

En esa situación de escasa deuda se encuentra Canarias, pues su nivel de endeudamiento asciende al 12,8% de su PIB, cuando la media de las comunidades se sitúa en el 22,3%. Es decir, mientras que Canarias tiene ahora prácticamen-

te la misma deuda que en 2015 (6.672 millones), la del conjunto de las comunidades autónomas se ha incrementado en 56.665 millones de euros.

Además, según los datos de la Consejería de Hacienda, el Archipiélago es la comunidad española con menor deuda por habitante: 3.070 euros por ciudadano frente a los 6.776 euros a que asciende la media del resto del país.

«Nuestra propuesta para reformar el artículo 12 de la Ley respeta la Constitución española y la actual normativa de la Unión Europea (UE), insistió.

Asián insistió en que «todas las comunidades autónomas incumplen los objetivos de déficit, también la Administración central y algunos cabildos, como el de Tenerife, así que hay que reflexionar que algo pasa en España que hay que repensar».

Una situación que trasladó sin éxito a la vicepresidenta y minis-

tra de Hacienda, María Jesús Montero, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), «pues hasta la Unión Europea (UE) ha rebajado el gasto primario neto de los países miembros».

«La regla de gasto debe ser congruente en España con los cambios normativos europeos, pero la vicepresidenta no lo ve necesario», dijo Asián tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Pero mientras el Estado «no es sensible», Asián ha usado las magnitudes acordadas por el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio en cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria: Administración central, -2,2%; comunidades autónomas, -0,1%; corporaciones locales, 0%; y un -0,2% para la Seguridad Social.

Asián pide el respaldo unánime del Parlamento a flexibilizar la regla de gasto

> La consejera culpa al Estado de no poder usar 417,7 millones del superávit en inversiones básicas

La consejera también desveló que el pasado lunes el Ministerio de Hacienda comunicó un importe provisional de las entregas a cuenta para este año por valor de 6.594 millones y la previsión de la liquidación definitiva para el año 2023 por 986,2 millones. Por tanto, y así lo trasladó al Consejo de Gobierno, que la cantidad total del SFA que recibirá Canarias será de 7.580 millones de euros, es decir, 202 millones de euros más, lo que representa un crecimiento de 2,7% respecto a este año.

Por último, la consejera de Hacienda afirmó que «aún es pronto para tomar una decisión» sobre la presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) de un recurso contra el acuerdo fiscal pactado por el PSOE y ERC en Cataluña, pero sí aseguró que el mismo «rompe con la arquitectura solidaria del Estado español y a Canarias nos afecta mucho».

lios. Por su parte, heredero del IES Saulo Torón, el IES Agáldar satisfará por su parte una deuda histórica, no solo con el municipio de Gáldar, sino con el conjunto de la comarca norte de Gran Canaria.

### TRANSPORTE

## Ley de Ordenación

Aprobado, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el proyecto de decreto ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de Mayo, de Ordenación del Transporte por Carreteras

de Canarias. Se trata de una iniciativa que pretende adecuar la norma a las nuevas directrices de Europa, sin menoscabar la capacidad de carga del Archipiélago, todo ello bajo parámetros de eficiencia, para promover la protección y conservación del medio canario, un territorio fragmentado y sensible. Esta modificación permitirá el desarrollo de normativas de inferior rango que, bajo criterios objetivos de sostenibilidad, control de calidad del aire, de capacidad de carga del territorio y de organización del tráfico, va a capacitar

a los cabildos a regular su operativa. Esta iniciativa será remitida al Parlamento de Canarias, una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias, para su convalidación o derogación.

### PLANES HIDROLÓGICOS

Tercer ciclo de Lanzarote El Consejo de Gobierno de Canarias dio luz verde ayer al tercer ciclo de planificación hidrológica y el segundo ciclo de gestión de riesgos de inundación de la isla de Lanzarote. Propone la ejecución de 202 medidas para cumplir los objetivos que

tienen que ver con garantizar tanto la calidad de las aguas como la demanda en la Isla, además de paliar los efectos de seguías o inundaciones y racionalizar el uso del agua. El consejero de Política Territorial garantiza que los de La Palma y Fuerteventura estarán aprobados antes de final de año, cumpliendo el compromiso adquirido y evitando así una nueva sanción europea.

# DEPENDENCIA

Adendas para los cabildos Autorizadas nuevas adendas de la

prórroga de los convenios de cooperación entre el Ejecutivo canario y los cabildos de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y Tenerife para la atención a la dependencia y la discapacidad. El acuerdo supone que, para las anualidades 2023-2024, queda el gasto total para prestar estos servicios en 403,60 millones, lo que supone un incremento en la financiación por parte del Gobierno de 7,3 millones y se traduce en más plazas residenciales, centros de día y servicio de teleasistencia, entre otros.

Crisis migratoria | Balance de la ruta canaria

# Un año de emergencia: 52.876 migrantes, entre ellos 9.984 niños

El Gobierno incorpora de manera inmediata 39 trabajadores para acelerar la tramitación de los expedientes de los niños y adolescentes acogidos

I. Durán

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Hoy se cumple un año desde que el Gobierno de Canarias declarara la emergencia migratoria en las Islas. Las previsiones entonces no eran nada halagüeñas. Y no se equivocaban. Desde el 1 de agosto de 2023 hasta ahora han arribado 52.876 personas, jugándose la vida a bordo de barquillas precarias que zarpan desde la costa africana con el fin de llegar a Europa a través del Archipiélago. Entre ellas viajaban 9.984 niños y adolescentes, que lograron sobrevivir a la mortal ruta canaria de las migraciones. Según datos del Gobierno de Canarias, en el último año, 9.097 menores se embarcaron sin el respaldo de un familiar adulto y otros 887 llegaron acompañados. Así, el 91% de la infancia migrante abandona su país de origen sin el apoyo de un adulto de referencia.

La emergencia ha permitido agilizar los trámites burocráticos y las contrataciones necesarias para dar respuesta a una crisis humanitaria que ha batido todos los récords y que, más que previsiblemente, lo seguirá haciendo en los próximos meses. Según las estimaciones que el Ministerio del Interior ha compartido con el Ejecutivo canario, en los próximos cinco meses podrían llegar a las Islas otros 60.000 migrantes y unos 10.000 serían menores de edad no acompañados.

La atención de estos niños es la principal preocupación del Gobierno regional, que lleva meses soportando la tensión de acoger sin ayuda estatal a más de 5.500 menores. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, firmó el 27 de septiembre de 2023 la declaración de la emergencia social desde el 1 de agosto de ese mismo año, ante la difícil situación de los niños y adolescentes que permanecen en los recursos alojativos, «hasta que se pueda disponer de una red de centros que permitan hacer frente a una situación de emergencia de protección civil de larga e incierta duración».

De los 9.097 jóvenes que a su llegada al muelle fueron decretados como menores de edad, algunos han ido saliendo del sistema de protección de las Islas a lo largo de estos doce meses porque han cumplido la mayoría de edad, se han reunificado con sus familiares en algún punto de España o Europa o porque han sido derivados a otras regiones. La llegada irregular de niños, lejos de reducirse, se ha agravado con el paso del tiempo. En 2019, apenas arribaron 587 menores; en 2020, la cifra se triplicó, con 1.961; en 2021, se registró el dato más alto hasta entonces, con 2.829 llegadas; en 2022, fueron 1.713; y solo en los meses de agosto y septiembre de 2023 llegaron 1.112. La red de acogida del Archipiélago está actualmente a un 300% de su capacidad alojativa y cuenta con 80 centros, medio centenar de ellos abiertos en el último año.

La elevada tensión del sistema y la falta de colaboración del Gobierno central y del resto de las comunidades autónomas ha llevado a Canarias a activar un plan de choque que permitirá reforzar la atención inmediata de los menores. Ayer, amparado en la declaración de emergencia migratoria, el Consejo de Gobierno aprobó la incorporación urgente a la plantilla de 39 personas -19 trabajadores sociales y 20 administrativos- a la Dirección General de Protección a la In-

fancia y las Familias. El fin de esta medida es acelerar la tramitación de los expedientes de los niños migrantes. Además, tendrán que preparar el sistema de atención para responder ante la llegada de más menores a lo largo de los próximos meses.

### La llegada de menores se agrava

La situación excepcional de estos niños determina la necesidad de reforzar el equipo responsable de tramitar su documentación, las comunicaciones a la fiscalía, las reunificaciones familiares y el seguimiento social, así como el traslado a la península u otros territorios de la Unión Europea o los expedientes para solicitar protección internacional, según detalla la Consejería. Este plan de choque, que se desa-

rrollará en lo que resta de año y durante todo 2025, cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros (582.000 euros desde agosto a

El plan de choque con el refuerzo de la plantilla hasta final de 2025 tiene un coste de 2,2 millones

> El 91% de la infancia migrante llega desde su país de origen sin el apoyo de un adulto de referencia

diciembre de 2024 y 1,2 millones para el próximo ejercicio).

La ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias no permite nombrar funcionarios interinos o personal temporal y sustituto, aunque sí contempla esa posibilidad en «casos excepcionales», para atender «necesidades urgentes e inaplazables debidamente justificadas, siempre que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria». El Consejo de Gobierno adoptó este acuerdo amparándose en que la normativa admite que este tipo de nombramientos para ejecutar «programas de carácter temporal que tengan por finalidad hacer frente a siniestros o catástrofes, o a situaciones críticas de carácter social o sanitario».

La declaración de emergencia busca garantizar la seguridad, bienestar y protección de sus derechos fundamentales de la infancia migrante. Así, Bienestar Social alegó hace un año que esta medida facilitaría la coordinación entre las administraciones y las entidades del tercer sector y permitiría dar respuestas inmediatas para garantizar el interés superior de los menores.



Una niña desembarca en Arguineguín después de ser rescatada por Salvamento Marítimo a bordo de un cayuco, junto a otras 139 personas. | EUROPA PRESS

# Un buque rescata un cayuco con 11 personas a 300 kilómetros de Gran Canaria

LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cerca de las ocho de la mañana del miércoles, la tripulación del buque Minerva Vera rescató a 11 migrantes que navegaban a bordo de una baquilla precaria a unos 300 kilómetros del sur de Gran Canaria. Según relataron los ocupantes del cayuco, llevaban cinco días de navegación desde que zarparon de la costa de Senegal. La embarcación precaria en la que viajaban tenía unos diez metros de eslora. Sobre las cuatro de la tarde, el buque con bandera de Malta desembarcó a los migrantes en el muelle Reina Sofía del Puerto de La Luz y Las Palmas, según Salvamento Marítimo. Este rescate se suma a los de las más de 2.200 personas que han llegado de forma irregular a lo largo del mes de julio.

Lo que más preocupa a Canarias de la crisis migratoria es la
atención de los menores que llegan a las Islas solos, pues no termina de materializarse la ayuda
estatal a través de la reforma de
la ley de extranjería, que permitiría el reparto obligatorio de los
niños por todo el territorio nacional. La diputada de Coalición
Canaria, Cristina Valido, sostiene que «hay margen» para que
haya un acuerdo político sobre
la reforma de legal, si bien lo que
no sobra «es tiempo».

Valido detalla que ni en la ronda de negociaciones en el Congreso ni en los foros especializados que está pulsando el Gobierno de Canarias se puede constatar un elemento que sea innegociable. «Al contrario, creemos que hay aportaciones que pueden mejorar la propuesta inicial, pero para eso es vital que el Gobierno y los partidos se sienten a negociar», firmó.

En este sentido, Valido insta a las partes de la negociación a superar el rechazo inicial de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de PP y Junts, y a trabajar para desarrollar «evidentes puntos de encuentro» que impone la realidad.

# Crisis migratoria | Balance del curso político desde la Moncloa

Joaquín Anastasio

MADRID

La crisis migratoria en Canarias y el problema de la acogida de menores migrantes no acompañados en la región quedaron una vez más fuera de la atención del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que ayer pasó de largo por ambas cuestiones durante su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del curso político antes las vacaciones veraniegas. Pese a ser uno de los asuntos que han centrado el debate político estatal durante las últimas semanas, considerándose además uno de los retos a los que tiene que hacer frente el conjunto del país y la propia UE, Sánchez no mencionó la situación que se vive en las Islas ni una sola vez la hora larga de comparecencia ante los medios, dejando de esta forma un gran interrogante sobre los planes que tiene el Ejecutivo al respecto.

El presidente solo se refirió en una ocasión al problema migratorio para reprochar al PP su permanente vinculación entre inmigración y delincuencia, en referencia a algunas de las declaraciones en este sentido del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pero paso de largo por la crisis humanitaria que se vive en las Islas por el colapso de los recursos de acogida a los menores migrantes, y tampoco hizo mención al reciente rechazo por parte del Congreso a la propuesta de reforma de la ley de extranjería para la distribución obligatoria de este colectivo entre todas las comunidades autónomas. Ni tan siquiera para censurar a los populares su voto en contra de esta medida, que junto al de Vox y Junts provocó que la propuesta decayera, Sánchez se detuvo en un asunto en el que su propio Gobierno ha estado negociando con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante ocho meses.

El silencio de Sánchez rebaja, de esta manera, las expectativas de que a lo largo del mes de agosto se pueda avanzar en una negociación entre su Gobierno y el PP para tener lista alguna solución de urgencia a la situación que vive Canarias, tal como reclama el Ejecutivo regional. La posibilidad de que en septiembre se pueda tener pactada una reforma de la ley de extranjería que pueda llevarse a una iniciativa parlamentaria en cuanto se reanuden las sesiones del Congreso, o incluso, de manera previa, a la aprobación de un decreto ley, queda, por tanto, muy limitada.

Sánchez incluso no parece dispuesto a alimentar la expectativa de que la Conferencia de Presidentes anunciada para septiembre, una de las exigencias del PP para apoyar la reforma legal que obligue al reparto vinculante de menores migrantes, pueda suponer un hito importante en este debate y un paso fundamental para llegar a un acuerdo. Según anunció tanto el martes desde

# Sánchez se olvida de la crisis migratoria y de los menores

El presidente rebaja las expectativas sobre la reforma en extranjería en la Conferencia de Presidentes al dedicarla solo a vivienda



Pedro Sánchez hace balance del curso político antes empezar las vacaciones de verano. | EDUARDO PARRA/ EUROPA PRESS

Mallorca tras su audiencia con el Rey, como este miércoles en su balance, esa cumbre con los presidentes autonómicos se dedicará fundamentalmente al problema de la vivienda en España. Es decir, que independientemente de que el tema de la reforma en extranjería y el reparto de menores pueda formar parte de los debates, el Gobierno no lo coloca como prioridad en el orden del día y en los posibles acuerdos a adoptar.

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo obvia en sus comparecencias importantes la crisis migratoria en Canarias. Ya lo hizo en su intervención inicial de hace dos semanas con motivo de su comparecencia en el Congreso, si bien en esa ocasión sí entró de lleno en el debate a raíz de las referencias que hicieron otros gru-

pos políticos y en especial la diputada de CC, Cristina Valido. Ese día, el presidente sí apeló reiteradamente al «drama» y a la «emergencia» que afecta a Canarias para reclamar el apoyo de los grupos a la reforma de la ley de extranjería. Su silencio en esta ocasión toma relevancia no solo por cómo pueda afectar a la búsqueda de una solución de emergencia para las Islas, sino también por las advertencias de todos las organizaciones y entidades que trabajan en el sector sobre una llegada masiva a las costas canarias de embarcaciones en los próximos meses procedentes del continente africano.

### Federalización del Estado

La comparecencia de Sánchez estuvo marcada por el anuncio el día anterior del acuerdo entre ERC y el PSOE catalán, con el aval del Gobierno de España, sobre el nuevo modelo de financiación para Cataluña que supone la salida de esta comunidad autónoma del régimen general con la creación de un 'concierto económico' muy similar al 'cupo vasco', una medida que rechaza de plano el Gobierno de Canarias porque «rompe la solidaridad interterritorial» y supondrá la pérdida de recursos estatales para las comunidades más pobres. Sánchez defendió ese «preacuerdo» con ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, y se declaró «muy contento y feliz» por el mismo, asegurando que es un paso muy importante para la «federalización de nuestro Estado autonómico», que es «magnífico» tanto para España como para Cataluña, y que impulsará la mejora de los servicios públicos en todos los territorios. «Si hay un Gobierno comprometido con la solidaridad interterritorial es este», recordando que durante su mandato las autonomías han recibido 300.000 millones de fondos estatales más que en la etapa anterior «para fortalecer el Estado del bienestar».

El presidente defendió la nueva «relación bilateral» entre el Estado y Cataluña que supone ese 'concierto fiscal' en el que la Generalitat asumirá la recaudación y liquidación del 100% de los impuestos que se cobren es esa comunidad, incluidos los estatales, porque incluye una cláusula de «solidaridad interterritorial». En lo referente a que lo acordado con Cataluña pueda extenderse a otros territorios que lo reclamen, como habían argumentado desde el Gobierno durante las negociaciones para insistir en el marco multilateral, Sánchez lo ha limitado a comunidades que recojan en sus estatutos ciertas competencias tributarias.

El presidente no hizo mención ni una sola vez a la emergencia isleña en su balance de fin de curso

El socialista usa la «relación bilateral» con Canarias para justificar el 'concierto catalán'

De hecho, Sánchez mencionó a Canarias como territorio, junto a otras comunidades del régimen común de financiación como Baleares, con el que ya se tiene esa relación de tú a tú para negociar asuntos relacionados con las aportaciones del Estado a la comunidad autónoma. «Lo que tenemos que hacer es hacer negociar bilateralmente con las comunidades autónomas, como hemos hecho con Baleares, con Canarias con todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país y también hacerlo desde el punto de vista multilateral», afirmó. Las referencias a Canarias en este ámbito, que utilizó como justificación del nuevo marco financiero con Cataluña, se refieren sobre todo a las negociaciones que la comunidad insular establece con el Estado para cualquier modificación del REF sobre medidas o aportaciones estatales al margen de la financiación, obviando en este sentido que el fuero isleño precisamente es un sistema compensatorio por la lejanía y la solidaridad cuyos recursos no deben contabilizar en los criterios de reparto de recursos para cubrir los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales.

# Medio ambiente | Polémica decisión del Gobierno central



Vista aérea de La Restinga, en el municipio de El Pinar en la isla de El Hierro. | TURISMO ISLAS CANARIAS

#### A. Saavedra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El plan del Gobierno central de convertir el Mar de las Calmas en el sur de El Hierro en el primer parque nacional marino no convence a los residentes de la isla más meridional del Archipiélago. No se oponen a la iniciativa, pero sí a la forma de actuar del Ejecutivo que, en plena negociación de las condiciones, aprobó el martes en el Consejo de Ministros la propuesta a pesar de no haber llegado a un acuerdo sobre los detalles con las autoridades y sectores afectados. Un planteamiento «restrictivo» que, tal y como presenta el Estado, podría limitar los usos y costumbres que forman parte de la idiosincrasia herreña. «Es una nueva demostración del colonialismo con el que se toman ciertas decisiones desde Madrid y que terminan encorsetando la vida de los habitantes de Canarias», lamenta el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas.

Los tres ayuntamientos herreños, el sector pesquero y otros agentes sociales como la Plataforma por el Mar Canario ya han mostrado su rechazo a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico al actuar, según indican, «unilateralmente y con deslealtad». «La ley sobre parques nacionales es restrictiva, nadie nos asegura que la pesca y el buceo no se van a ver afectados y nos sentimos muy inseguros», reconoce el presidente de la Plataforma, Domingo Martín, quien adelanta que se han convocado una serie de reuniones con las autoridades locales para dar una respuesta conjunta al plan del Ejecutivo. Y no se descarta la organización de protestas en la isla.

# Frente común contra el parque nacional del Mar de las Calmas

Ayuntamientos, pescadores y sociedad civil de El Hierro rechazan la propuesta «unilateral» del Estado al que tildan de colonialista

Martín va más allá y asegura que ya se está preparando una moción para presentarla ante el Parlamento Europeo y una Proposición no de Ley (PNL) con distintos grupos políticos para que llegue al Congreso de los Diputados. «Queremos plantear que se haga una consulta popular vinculante en El Hierro sobre este asunto para que sean los ciudadanos los que decidan», apunta.

### Una milla

Los alcaldes, las organizaciones profesionales y los agentes sociales sienten que el Ministerio, en lugar de hacerlos partícipes del proceso, les ha dado la espalda y ha desoído las condiciones que plantearon. Una de las cuestiones que no acabaron de concretar -antes de que se trasladara el asunto al Consejo de Ministros- es el límite que tendría el parque nacional en la zona que toca tierra en el municipio de La Frontera. «Pedimos que el parque se retirara una milla de la costa [1.800 metros] para que los pescadores pudieran seguir entrando y nos respondieron que solo se separaría 100 metros», explica Rodríguez. El alcalde advirtió a Madrid que la distancia era insuficiente e invitó al Estado a continuar con el proceso de diálogo, pero no hubo más noticias al respecto.

También se queja de la falta de información el alcalde de Valverde, Carlos Brito, quien reconoce que la noticia le cayó el pasado martes como «un jarro de agua fría». «Estamos muy enfadados, no nos han dado toda la información necesaria sobre lo que va a suponer establecer un parque nacional en esa zona», se queja Brito, quien sospecha que la decisión estaba tomada antes de escuchar lo que tenían que decir los herreños. «Nos mandaron una comitiva supuestamente para informarnos, pero el tema ya estaba caminando en el Consejo de Ministros», asegura.

Tanto desde la Plataforma por el Mar Canario como desde los ayuntamientos de la Isla confirman que el sentimiento de rechazo es común. «Más de un 90% de la población de El Hierro ha dicho no al parque nacional marino», aseguran.

Los pescadores, por su parte, se quejan de la «prisa» que se ha dado el Estado para dar luz verde a este asunto y avisan de que las consecuencias para el sector son «imprevisibles». Hablan incluso de una decisión «precipitada». «El problema no es el parque, es cómo se desarrolle y de eso dependerá que sea un éxito o un fracaso para nosotros», apunta el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores del Archipiélago, David Pavón.

Todavía se desconocen los pormenores del proyecto, pero el representante del sector es consciente de que este tipo de iniciati-

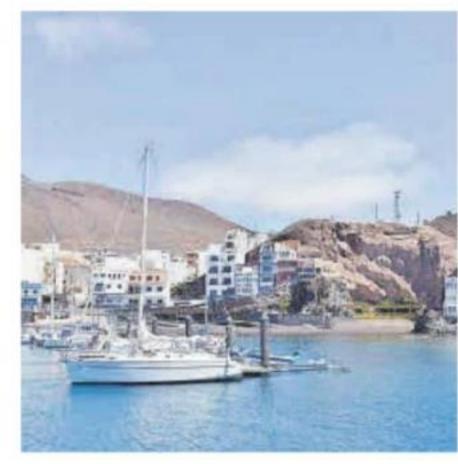

Barcos atracados en el Puerto de La Restinga. | EFE



Fondo marino del Mar de las Calmas al sur de la isla. | EFE

vas son «conservacionistas».

Pavón desconoce si finalmente el proyecto llegará a buen puerto o no, pero lo que sí tiene claro, y así se lo trasladó al Ministerio en las reuniones que se han celebrado hasta el momento, es que si el proyecto avanza, «se deben proteger una serie de cuestiones para que el sector no sufra las consecuencias». La primera tiene que ver con la limitación de barcos en la zona. «No puede estar vetado el número de embarcaciones desde un primer momento porque de esta manera se acabaría con el relevo generacional, que es uno de nuestros grandes problemas», apunta Pavón.

Los alcaldes piden a Madrid que realice una consulta popular vinculante y que decidan los herreños

También preocupa que en las temporadas de pesca de atunes rojos los barcos de todo el Archipiélago se encuentren restricciones para faenar en la zona. «Los atunes son caprichosos, y pueden pasarse años sin pasar por aquí, pero la ley tiene que contemplar que puede ocurrir que se ubiquen en esta zona», explica.

La tercera cuestión que inquieta a Pavón -vinculada al establecimiento del parque nacional- es la idea de que el «futuro del sector quedará en las manos de un tercero». «Nos produce incertidumbre

que otros decidan cuando y dónde pescar», reconoce el presidente, quien teme que sea la política nacional la que mueva las fichas del tablero de esta actividad en Canarias. «No podemos hipotecar nuestro futuro ni el de las generaciones venideras», añadió.

Desde la Plataforma por el Mar
Canario recuerdan
que la isla de El
Hierro siempre ha
sido un referente
mundial de cómo
se debe gestionar
el mar y piden al
Gobierno central
que reflexione sobre su decisión.

También el alcalde de La Frontera se queja de lo «poco que se valora» el «cuidado histórico» que la población herreña ha tenido con el medio natural. «Sentimos que con este parque natural se nos está castigando en lugar de premiarnos», lamenta Rodríguez.

### Observatorio

# El choque Israel-Hezholá



ÁRABES E ISLÁMICOS

adie parece dudar de que el choque entre Israel y Hezbolá se producirá tarde o temprano. La principal incógnita por despejar es cuándo tendrá lugar y cuán intenso será. La muerte de 12 niños drusos tras el lanzamiento de un misil contra la localidad de Majdal Al Shams, en el Golán sirio ocupado por Israel desde 1967, ha hecho que esta opción gane cada vez más enteros. Ahora queda por saber si dicha represalia será limitada o, por el contrario, desencadenará un choque frontal entre el Ejército israelí y las milicias chiíes libanesas.

Desde el ataque del 7 de octubre, Israel y Hezbolá vienen jugando al gato y el ratón en la zona fronteriza con el propósito de reafirmar su capacidad de disuasión mutua. Si bien es cierto que el in-

tada tanto en el enfrentamiento protagonizado contra las fuerzas militares israelís en el verano de 2006 como en el conflicto sirio en defensa del régimen asadista a partir de 2011.

A pesar de ello, Hezbolá no está en condiciones de librar una guerra frontal con Israel, la principal potencia militar de Oriente Próximo que, además, cuenta con el respaldo incondicional de Estados Unidos y el mundo occidental. De hecho, el presidente Joe Biden ha dejado claro que, en caso del estallido de una guerra, acudiría en ayuda de Israel mediante el envío de armamento. En el Gobierno radical israelí hay sectores que, claramente, apuestan por el escenario de cuanto peor, mejor y la apertura de un nuevo frente es contemplada como la ocasión, tanto tiempo

> deseada, para extender el conflicto por el conjunto de la región y dar un golpe de gracia a un estrecho aliado del régimen iraní como es Hezbolá.

> En los últimos meses, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha amenazado con devolver al Líbano a la Edad de Piedra. Por su parte, Benny Gantz, exjefe del Estado Mayor y uno de los miembros del anterior gabinete de guerra, advirtió que Israel puede «hacer que el Líbano quede completamente a oscuras y desmontar el poder de Hezbolá en días». A pesar de estas bravatas, el estamento militar israelí es plenamente consciente de que las milicias chiís son un enemigo mucho más poderoso que Hamás y que un choque frontal podría también involucrar a Irán y al resto de integrantes del Eje de la Resistencia.

La prioridad absoluta de Israel es que Hezbolá deje de representar una amenaza para el norte del país y que los 100.000 evacuados puedan retornar a sus hogares. Para ello es imprescindible que las milicias chiís libanesas se retiren más allá del río Litani y que se establezca una zona desmilitarizada bajo supervisión de los cascos azules de la ONU desplegados en el país. Eso es precisamente lo que demandaba la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad que puso fin a la devastadora guerra de 2006 y que nunca ha llegado a aplicarse por completo.

Aunque los tambores de guerra resuenen una vez más en la región, lo cierto es que en el pasado Israel y Líbano han demostrado que pueden ponerse de acuerdo si la situación lo requiere. Eso es lo que ocurrió hace dos años, cuando ambos países alcanzaron un compromiso, con la mediación de Washington, en torno a la delimitación de sus fronteras marítimas para poder explotar sus respectivos yacimientos gasísticos en el Mediterráneo.



La principal esperanza para evitar un choque frontal es que ambos actores tienen mucho más que perder que ganar

tercambio de fuego entre ambos se ha mantenido por debajo del umbral de una guerra, nada garantiza ahora que un error de cálculo pueda derivar en una confrontación a gran escala. Por el momento, más de 500 personas han perdido la vida en Líbano y más de medio centenar en Israel. Además, 200.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a ambos lados de la frontera.

La principal esperanza para evitar un choque frontal es que ambos actores tienen mucho más que perder que ganar. Un primer elemento a tener en cuenta es que Hezbolá no es Hamás. La milicia chií es uno de los integrantes del denominado Eje de la Resistencia y el principal aliado regional del régimen iraní que, a pesar de sus crecientes dificultades económicas, le sigue proporcionando armamento. Se calcula que, en la actualidad, dispone de unos 150.000 misiles que podrían alcanzar el conjunto del territorio israelí y saturar su sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. Su experiencia de combate ha sido abiertamente contras-

# La columna

La insoportable levedad de los cuarenta



Juanjo Pérez Estévez

ste año hace ya cuarenta que Milan Kundera publicó su obra cumbre, cuyos personajes navegaban entre historia, filosofía, pasión y desencanto en un relato íntimo, atemporal y bohemio que hoy parece más vigente que nunca. Los anhelos y contradicciones de Tomás se han petrificado en el tiempo representando a toda una generación que hoy traspasa su madurez perdida en medio de ninguna parte. El eterno retorno es para los de esta quinta un leitmotiv de su rutina. Paternidades y maternidades tardías, insatisfacción vital, hastío de años de penurias profesionales no anunciadas en la juventud, añoranza de una época que solo sirve ya para ser vintage en bares o prendas de ropa... Hasta lo de «nuestra» época ya no tiene gracia. Desde un abuelo multimillonario, racista y misógino que también retorna desde lo peor de los ochenta, pasando por neo-contras reaccionarias o viejos fantasmas de sociedades que se cierran y oscurecen a quienes encierran.

En 1984 Apple lanzó su primera computadora personal con ratón y teclado, el Macintosh 128K. Cuarenta años después todos tenemos un ordenador en nuestro bolsillo y, si bien el peso de la tecnología en nuestras vidas depende de un artículo medido en gramos, son toneladas de presión sobre nuestros hombros las que imprimen las redes sociales y sus universos emocionales. Entre ese peso flotamos con relaciones leves respecto a todo: las personas, el amor, la política, el trabajo, la responsabilidad, los ideales, el presente, el futuro, la felicidad.... Incluso respecto a nosotros mismos. Levitando como Sabina ante su fragilidad, nuestra generación tiene sus propias palabras incomprendidas, un alma y un cuerpo desconectados y una marcha por llegar. Como una especie de profecía o maldición, aunque Kundera se mirara a sí mismo y rozará la perfección anclando su historia en la primavera del 68 en Praga, el devenir de los años parece haberle otorgado a esta obra rango de corolario para los recién cuarentones que nacían cuando él escribía la última página, y a los que la actualidad nos pesa y se nos hace insoportablemente leve.

### Contexto

# Lo que queda de Cuba



s como si nadie quisiera acordarse de hasta qué punto el castrismo es el mal para las buenas gentes de Cuba. Sigue la depauperación del pueblo cubano. Sobrevive en la angustia, a la deriva, sometido por un régimen procaz que anula toda disidencia y sigue en el poder a semejanza de un parque jurásico. Los cubanos que se rebelan van a la cárcel y ya ni tan siquiera pueden exilarse, prosperar y ser libres. Hace ahora tres años, en las revueltas del 11 de julio de 2021 a lo largo y ancho de Cuba, los cubanos salieron a la calle y una vez más fueron acallados con brutalidad por el poder castrista. Las protestas se repiten periódicamente entre cortes de energía, falta de alimentos y desconexiones de internet.

El castrismo sigue vegetando en la ruina parasitando a sus súbditos, sin más alternativa que la cárcel o el exilio. El ciclo es inexorable: protesta, represión, carestía. Playas desiertas, hoteles cerrados. Cárceles repletas. Hambre, farmacias sin fármacos. Tierra sin pan. Inflación sin límite. Homofobia institucionalizada.

Desde la revolución de 1958, con todo tipo de precedentes ilustrativos, Castro supo
que el objetivo real no era liberar a los cubanos sino hacer imposible todo intento de
evolución interna, abertura o transición.
Quedan en pie los blogueros disidentes, las
protestas en los pueblos que subsisten en
la escasez. El Estado persigue inicuamente
a las Damas de Blanco. Decaen el turismo y
la explotación de caña de azúcar. Llega mucho menos petróleo chavista. El precio de
la gasolina ha aumentado hasta un 500%.
La Rusia de Putin hace negocios en Cuba.

La Habana va cayendo a trozos, convertida en madriguera de una manada de Tiranosaurus Rex. En su larga agonía, el comunismo cubano sigue agitándose con la moviola siniestra del siglo XX. Nazismo y comunismo son relatos que se entrelazan en la plenitud del siglo de las ideologías. En la Cuba hambrienta prosigue el inmenso derroche de dolor que generaron las ideologías del siglo pasado, con un balance de muertes sin precedentes que no facilita la pretensión de retirar los posos ideológicos de las filosofías.

Todo eso ya estaba en el libro «Mea Cuba», del gran Guillermo Cabrera Infante, algo más que un manual de disidencia y exilio. En la Cuba de Castro, como en todo proceso revolucionario, surgió la desconfianza por toda reforma pacífica y sedimentada. El terror policiaco era consecuencia estricta de la lógica de la revolución que anuló los derechos del hombre al poco de haberlos proclamado. Al hacer su anatomía de la revolución cubana, Cabrera Infante explica que Castro no llegó al poder, como se cree, gracias a Fulgencio Batista, entonces general honorario que jamás visitó siquiera una batalla: «Dio su tercer madrugonazo el 10 de marzo de 1952, solo tres meses de unas elecciones democráticas que nunca ganó y todos perdimos». Largas décadas después y con un totalitarismo agónico por en medio, los cubanos siguen perdiendo.

## Análisis

# Llarena y Marchena no mueven ficha



Ernesto Ekaizer

ESCRITOR Y PERIODISTA

na cacería de seis años, con el punto de mira sobre la misma presa, Carles Puigdemont, parece ir tocando a su fin. Y con la presa sin inmunidad europea desde el 12 de junio -el día que accedió a su acta de diputado del Parlament catalán- y amnistiado por imperio de la ley -decisión del legislador español-, con el desacuerdo de sus perseguidores los jueces de la Sala Segunda del Supremo encabezados por Manuel Marchena y Pablo Llarenaresulta que ahora, cuando existe la oportunidad de complementar la actualizada orden de detención nacional el pasado 1 de julio, con una nueva orden de detención europea, esos mismos magistrados parecen cogérsela, como suele decirse, con papel de fumar.

¿Qué está pasando?

El argumento de que la emisión de la euroorden fue paralizada en julio de 2023 a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -tras un recurso de Puigdemont ante la pérdida de su inmunidad resuelta por el tribunal inferior, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)- ya no vale, habida cuenta de que ese recurso ha perdido su objeto. Porque Puigdemont no es eurodiputado.

Tampoco puede sostenerse que no hay petición en el procedimiento porque que la solicitud de Vox, acusación popular en la causa del procés, data del 4 de julio documento que ha publicado este periódico-.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalan que tanto Llarena, el juez instructor, como Marchena, el pre sidente de la Sala que sigue el tema de la amnistía en la causa del procés, no quieren arriesgarse a perder el control de la situación actual de

Puigdemont y que por ello se limitan a mantener, como hicieron el pasado 1 de julio, la orden de detención nacional.

> ¿Perder el ontrol?

Es que en el hipotético caso de emitir una nueva euroorden por el delito de malversación y la misma se llegase a cumplimentar, Puigdemont sería detenido en el extranjero y se abriría el camino de su extradición. Los magistrados, pues, estarían al albur de ese pro-

cedimiento.

Y por más seguros -como lo están- de que la ley de amnistía es inconstitucional, lo cierto es que Puigdemont ha sido «amnistiado» por el legislador español.

Ignoran, además, cuál será el veredicto del Tribunal Constitucional, ante el cual plantean varias cuestiones de inconstitucionalidad, a las que se sumará en su día (tienen tres meses de plazo) las

> que vayan a presentar el Partido Popular y Vox.

¿Y si el TC estima acorde con la constitución de amnistía? ¿Podría ello tener consecuencias?

«Claro que las tendría. Porque si Puigdemont ingresa en prisión, se le man-

Los jueces
pueden
activar la
euroorden pero
prefieren
esperar a que se
mueva
Puigdemont

LATIRA

FERNANDO MONTECRUZ



tiene en la cárcel y finalmente se reconoce que tenía el derecho a que se le aplicara la amnistía, estaría en condiciones de presentar una querella por detención ilegal durante el periodo en el que se le mantuvo preso», señala una fuente judicial a este periódico.

«Por tanto, Llarena y Marchena tienen que moverse con cautela. Si impulsan la euroorden y Puigdemont es detenido pierden el control de la situación, ya no depende todo de ellos», enfatiza una fuente judicial consultada.

Muy diferente es el mantenimiento de la orden de detención dentro de las fronteras españolas. ¿Por qué?

Porque aquí Llarena tiene todo el control. Puede, nada más Puigdemont poner un pie en España, ordenar a la policía que le detenga y que le lleve ante el juez, es decir, ante Llarena, en el Tribunal Supremo. Una vez allí, puede enviarlo a prisión preventiva o dejarle en libertad provisional.

¿Con qué argumentos, habida cuenta de que la derecha política, mediática y judicial vigilará lo que hace Llarena conteniendo la emoción y el aliento?

Pues, muy sencillo: Puigdemont se ha presentado voluntariamente y, así, de paso, ha desaparecido el riesgo de fuga.

¿Una situación a la Clara Ponsatí en marzo de 2023, que protagonizó el mismo juez Llarena?

Pero argumentos procesales los hay para escoger. Uno de ellos sería que la decisión de hurtarle la aplicación de la amnistía al delito de malversación no es firme, ya que los recursos de Puigdemont se están tramitando por el instructor y la Sala de Recursos del Supremo. Y que la orden de detención tenía que ver con la resistencia del expresident a someterse a la acción de la justicia. Ahora, con Puig demont en el mismisimo Supremo ante Llarena (y Marchena) su entrega sería el saldo final.

Por tanto, ese mantenimiento del control de la situación personal de Puigdemont es fundamental para no coquetear con la euroorden.

«Con todo, Puigdemont tiene que contemplar, también, el riesgo de que, a diferencia de lo apuntado, su paso durante una temporada en prisión pudiera ser más larga, un periodo de tiempo equivalente a lo que tarda el recurso de amparo ante el TC en resolverse -seis, ocho o diez meses-, plazo en el que Llarena estaría en condiciones de terminar su instrucción sumarial de la malversación, dictar el auto de procesamiento, enviarle a juicio y ser condenado en juicio», explica otra fuente judicial consultada.

Todo ello podría ocurrir, pues, antes incluso de que el TC resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad contra ley de amnistía tanto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como de los partidos PP y Vox.

Y no es difícil, en tal situación, avizorar el desenlace de esta evolución de los acontecimientos: el Gobierno de Pedro Sánchez volvería a aprobar un indulto para Puigdemont.

# LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

UNA VÍCTIMA DEL CALOR

En la primera página de LA PROVINCIA del sábado 1 de agosto de 2009 daba cuenta de que un hombre de 74 años afectado por una patología crónica falleció en Gran Canaria debido a las altas temperaturas que se han alcanzado en el Archipiélago durante la última semana, según señalaron fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El motivo de la muerte se ha debido, según manifestaron las mismas fuentes, a que la enfermedad que padecía el septuagenario se vio agravada por el fuerte calor, por lo que, tras estar varios días ingresado en un hospital de Gran Canaria, falleció.



25

28.000 pasajeros sufren retrasos en los tres aeropuertos orientales

LA PROVINCIA del domingo 1 de agosto de 1999 se hacía eco de que unos 28.000 pasajeros sufrieron en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura la huelga del personal de Eurohandling en protesta por los salarios que la empresa quiere incluir en el primer convenio colectivo. Un total de 156 vuelos entre entradas y salidas de compañías regulares y charter debía atender el servicio de asistencia en tierra de esta empresa en los aeródromos de Las Palmas, según informó el delegado de esta empresa.

50

Tres niños perecieron ahogados

La primera página de LA PROVINCIA del jueves 1 de agosto de 1974 recogía que un triste suceso ha conmovido a la ciudad de Arucas y en especial al barrio de «Los Castillos». Tres niños, Juan Carlos Falcón Quintino, de diez años de edad y sus íntimos amigos, los hermanos gemelos Manuel de Jesús y Juan Tomás Rodríguez Granado, de ocho años de edad, quienes hace un año aproximadamente quedaron huérfanos de madre, perecieron ahogados en un estanque de grandes dimensiones ubicado en el lugar conocido por «Montaña de Riquiane».

Reflexión

# Pido calma. 'Forbearance'



Jose Francisco Henríquez Sánchez

INGENIERO DE CAMINOS, ECONOMISTA

os ERE de Andalucía. Hubo fraude por ausencia de un correcto procedimiento reglado. Con poco esfuerzo se ve la malversación toda vez que hubo desvío a fines distintos de los correctos. Y no merece la pena discutir la existencia de una delictiva política clientelar porque se beneficiaron personas afines al PSOE. Y es claro que todo esto tuvo responsables.

Los expresidentes Chávez y
Griñán fueron condenados por
prevaricación y malversación.
Puede que fuera una condena injusta. O puede que lo fuera de justicia. Se prorratea el beneficio de
la duda.

El Tribunal Constitucional ahora ha fallado que solo se puede prevaricar en el ejercicio de actuaciones administrativas y nunca proponiendo ni elaborando una ley de presupuestos. Este tribunal ha encontrado la aprobación parlamentaria como reparadora de posibles vicios. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha resuelto que para malversar hay que conocer el nefasto desvío del pecunio a fines distintos. No basta con haber estado allí. Caramba, para mi coleto esto era valor sobreentendido. Entonces condenaron a los dos andaluces pasando por encima de mi ignorancia. Mi sospecha me dice que pudieran ser inocentes.

Creo que Chávez, hombre principal del felipismo desde su fundación y Griñán, eximio cronista de carreras de caballos con el pseudónimo de Riu-Kiu, fueron víctimas de sí mismos por disfrutar de excesivos periodos gobernando que dio tiempo para que aflorara la mala hierba de un régimen clientelar. Pero nunca merecedores de que se abrieran para ellos las puertas de la cárcel. Los condenaron. ¿hubo lawfare? No. ¿hubo circo? Si. ¿Y cuál es la diferencia? No lo sé. Pero se produjeron sentencias solo explicables por el ruido del círculo mediático de la derecha que se empeña en echar a presidentes en medio de una algarabía mediática. Quién sabe cuánto han sufrido uno y otro, porque yo me pregunto aún hoy, ¿y si fueran inocentes? Mi apuesta valorativa es que ni uno ni otro se lucraron. La responsabilidad política es total.

Pero me siento empujado obligado a poner en duda si son más culpables que Esperanza Aguirre que vio entrar dos vicepresidentes en la cárcel, pero ella estaba con las manos en los bolsillos y silbando. El juez Garcia-Castellón entendió que Esperanza nada sabía. Aquí, más cerca, ¿podían haber empitonado a los presidentes Hermoso y Saavedra por cuenta de ese complejo o sociedad de Teguise que manejaba con facilidad el dinero en medio de un frenesí de votos y cebollas de los años noventa?.

Ahora ocupa mi atención el juez Peinado. Intelligenti pauca. Personaje modo Falstaff, ha tirado la caña para ver lo que pesca. Entra y sale de la escena y algunos pensamos que al final todos se reirán de su personaje. Este juez desoye el principio primero y principal del hoyo que se formula así, si estas dentro del hoyo deja de cavar. Yo lo de este juez pienso que no es serio porque es gracioso, pero en realidad todo esto resulta gracioso porque es serio. Thomas Mann en los discursos radiofónicos que emitía desde la BBC para los países ocupados por Hitler, unos de los días se referían al malicioso francés que dice que cuando un alemán quiere ser gracioso se tira por la ventana. Que suerte seguir a San Francisco que tenía fe en la inocencia infantil sobre cualquier forma de escepticismo. Esto no nos pasa a muchos. Unos pasan por alto cosas claras a la luz del día en una suerte de conducta jesuítica. Otros sentimos la capacidad de asombro como un demonio interior en buena parte gratificante. Pienso que es mala cosa que la mitad del país aplauda a este juez sin conocer sus autos y la otra mitad le tema, le desprecie y solo le respete por eso de la independencia del poder judicial.

El caso de los ERE ha sufrido combustión interna. Pero no está finiquitado. Si el juez en una imaginaria suerte de democracia directa fuera elegido por el público, Peinado tendría problemas para salir elegido. Porque avanza para satisfacer a una mitad en medio del terror que le suscita a la otra parte. Hace tres siglos alguien escribió, donde no pueda complacer a la razón me complace entregarme a la fantasía. En la Sonata a Kreutzer, Tolstoi hace que el protagonista mate a su mujer porque la sorprende con el violinista, pero no persigue para matarlo al violinista porque él, el asesino, estaba en calcetines. Quería parecer rabioso, pero nunca ridículo. En mi fantasía aparece el juez despeinado y en calcetines persiguiendo a alguien. Ha aparecido una palabra inglesa, pido perdón, autentica vitamina para curar los males de nuestras democracias, forbearance, que es paciencia, tolerancia, que las cosas sean de tal forma que tu legitimes al contrario.



Jubilados practicando taichí en la Plaza de Santa Ana de la capital grancanaria. L.C. CASTRO

# Más incentivos a 380.000 isleños para jubilarse antes o que retrasen el retiro

La reforma de la jubilación pactada por Gobierno, patronal y sindicatos ofrece medidas ante la salida masiva en diez años de los trabajadores del 'baby boom'

### R. Acosta

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Gobierno, patronal y sindicatos pactan incentivos tanto para prolongar la vida laboral como para anticipar el retiro facilitando la transición en el relevo. Se trata de un acuerdo que cierra la negociación sobre el sistema de pensiones que se inició en 2021 y en el que tanto los empresarios como las centrales sindicales se han puesto de acuerdo para reformar las diferentes modalidades de jubilación y clarificar la situación de colectivos como el de los trabajadores autónomos y el de los fijos discontinuos. Este pacto llega en un momento crucial para la Seguridad Social, ya que se avecina una jubilación masiva de la generación del baby boom nacida en la década de los 60 y hasta mediados de los 70 y que se jubila en los próximos 10 o 15 años. Solo en Canarias hay alrededor de 380.000 trabajadores en esta situación, que tendrán ahora nuevas opciones para retirarse antes de forma gradual o demorar su jubilación a cambio de más incentivos económicos.

Tanto en el sector público como en el privado no se esconde la preocupación que supone la masiva retirada de trabajadores en los próximos años y también los problemas que puede causar que no haya transición entre los que se van y los que entran, sobre todo en lo relativo a la transferencia del conocimiento y la experiencia. De hecho, la patronal considera que el nuevo marco en materia de jubilación parcial y jubilación activa se adecúa a los requerimientos de la economía española y de las empresas «para que puedan hacer frente a los desafíos derivados de las transiciones ya en marcha como la digital, la demográfica o la verdey de sostenibilidad». Con las medidas pactadas los trabajadores pueden prolongar su vida laboral hasta cinco años para incrementar su pensión o, al contrario, se amplía de dos a tres años la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial con el fin de retirarse de forma gradual.

En cuanto a la jubilación activa se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa, lo que facilita su acceso a la misma, a la vez que tiene incidencia desde la perspectiva de género, ya que este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore (con un año de demora, se percibirá un 45% de la pensión; con dos años de demora, un 55%; con tres años de demora, un 65%; con cuatro años de demora, un 80%; con cinco años de demora, un 100%).

### Límites y anticipos

Por otra parte, sobre los cambios en la regulación de la jubilación parcial, se establece ampliar de dos a tres los años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada. Además, se mejoran las condiciones del trabajador relevista, ya que su con-

# Preguntas destacadas

## ¿Cómo se incentiva la jubilación activa?

El acuerdo refuerza los incentivos para retrasar la edad de jubilación, haciéndolos compatibles con la jubilación activa, que permite continuar trabajando después de la edad de retiro mientras se cobra una parte o la totalidad de la pensión. Deja de ser un requerimiento haber cumplido toda la carrera de cotización y el trabajador cobrará un 45% de la pensión en el primer año de demora, el 55% en el segundo, 65% en el tercero, el 80% con cuatro años y la pensión completa tras el quinto. Hasta ahora, el trabajador solo podía percibir el 50%, con independencia de los años en activo.

## ¿Cuáles son las medidas para la jubilación parcial?

El acuerdo introduce un nuevo marco regulador para la jubilación parcial. Los trabajadores podrán acceder a la misma con un contrato de relevo hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, mejorando el adelanto actual de dos años. La reducción de jornada durante el primer año estará entre el 20% y el 33%, y los trabajadores que opten por la jubilación parcial podrán concentrar su jornada laboral si se acuerda en el centro de trabajo.

## ¿Cómo se benefician autónomos y fijos discontinuos?

Los autónomos podrán cobrar más pensión que hasta ahora si retrasan el momento de jubilarse e incluso acceder al 100% de la prestación en jubilación activa, sin necesidad de contratar a empleados, entre otras cuestiones. En el caso de los fijos discontinuos se contemplan mejoras en las condiciones de acceso a las pensiones y la cuantía de las mismas de las personas con contratos fijos discontinuos. Para estos empleados se multiplicará cada día trabajado por 1,5 a efectos de cotización.

### ¿Cuál será a partir de ahora el papel de las mutuas?

El pacto también establece un marco regulador para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas y mutuas. Esto permite una mayor colaboración con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas para patologías de origen traumatológico por parte de las mutuas. Sin embargo, las altas, confirmaciones y bajas laborales seguirán siendo competencia del servicio público de salud. El paciente podrá retirar su consentimiento en cualquier momento del proceso.

tratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable durante la menos dos años.

Los empresarios y sindicatos de las Islas se han felicitado por el pacto alcanzado en el diálogo social, aunque con los matices que conlleva el predominio del sector servicios en la actividad económica del Archipiélago. El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, cree que con este nuevo sistema de incentivos se favorece que las jubilaciones que se produzcan en los próximos años no supongan una ruptura «dramática» en las empresas y también en el sector público. Sin embargo, el dirigente sindical advierte que en el caso de Canarias hay sectores que tendrán muy difícil que los trabajadores se acojan a estas modalidades de jubilación por sus propias características, caso de la construcción o la hostelería: «Son sectores en el que los trabajadores llegan muy quemados a la edad de jubilación, no creo que haya tantos que quieren seguir más tiempo trabajando», añade Navarro.

Por su parte, el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, asegura que este acuerdo «facilita la transición y el relevo generacional» en las empresas con las bases que se han pactado y que ahora tendrán que ser llevadas a los convenios colectivos o a acuerdos directos entre el trabajador y la empresa. En su opinión, «se cierra un circulo» que moderniza y pone al día el sistema público de pensiones mejorando la legislación y ofreciendo herramientas a los trabajadores para incentivar y no penalizar el incremento de la cuantía de la pensión si se prolonga la vida laboral.

Se podrá alargar la vida laboral hasta cinco años o tener la jubilación parcial tres años antes

Por otro lado, el presidente de la patronal CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, considera positivo que se haya acordado «modernizar el marco de la jubilación en España para adecuarlo a los retos que deben afrontar las empresas» y de esta forma buscar «soluciones flexibles y ajustadas a la nueva realidad y a las necesidades de la economía y del tejido empresarial». Para Alfonso las medidas son iguales en todo el país y cada trabajador podrá modular su jubilación en función de sus cotizaciones y años de antigüedad, si bien también podrá acceder a la ampliación de la actividad laboral para mejorar las cuantías y la jubilación parcial o compartida.

Empresarios y sindicatos también valoran el acuerdo por el que se abre la puerta a que las mutuas puedan colaborar con los servicios públicos de salud para realizar pruebas diagnósticas en patologías traumatológicas y enfermedades laborales, si bien las bajas laborales seguirán estando en manos de los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS).

# Los sindicatos secundan a la patronal en su lucha contra la «maraña» legal

Gobierno y representantes de trabajadores y empresarios firman los VII acuerdos de concertación social con la reducción de la burocracia como gran objetivo

M. Á. Montero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Patronal y sindicatos le han puesto tarea al Gobierno de Canarias: reducir de una vez por todas la «maraña» burocrática que torpedea inversiones, ralentiza proyectos e impide la creación de puestos de trabajo. El en ocasiones opaco e incomprensible entramado legislativo es una denuncia habitual de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal de la demarcación de Las Palmas, pero ayer fueron los sindicatos los que pusieron énfasis en la necesidad impostergable de poner coto a la burocracia. Tanto el secretario general de UGT en el Archipiélago, Manuel Navarro, como su homólogo de CCOO, Inocencio González Tosco, hicieron hincapié durante la firma de los VII acuerdos de concertación social de Canarias en esa «maraña de normas», en palabras del representante de CCOO, que «hace que muchas inversiones se vayan a otras comunidades que tienen mayor simplificación administrativa». De modo que si el Ejecutivo autonómico es capaz de poner en práctica el compromiso asumido en la concertación social para que la Administración pública sea más amigable con los ciudadanos y las empresas -y con sus trabajadores-, «nuestro tejido productivo será más competitivo», subrayó González Tosco.

El hecho de que los sindicatos hagan fuerza junto con la patronal para apremiar al Gobierno a limpiar de burocracia la Administración ejemplifica por qué han salido adelante estos VII acuerdos de concertación social mientras en otras regiones -e incluso a nivel nacional, donde el desacuerdo sobre la reducción de la jornada laboral es absoluto- impera la discordia entre los representantes de los trabajadores y los de los empresarios. Por eso el presidente de la CCE, Pedro Ortega, destacó que lo que debería ser habitual, es decir, que sindicatos y patronal estén de acuerdo en las cuestiones fundamentales, «no es normal en estos tiempos». El objetivo primordial de estos nuevos acuerdos es, ahondó Ortega, «conseguir los mejores resultados para la ciudadanía al menor coste y en el menor tiempo posible».

Hay que recordar que los VII acuerdos de concertación social son fruto de lo convenido en tres mesas de negociación sobre igualdad, formación dual y simplificación administrativa. Al comienzo de las conversaciones, allá por 2018, se planteó la celebración de una cuarta mesa sobre fiscalidad,



Fernando Clavijo estrecha la mano, ayer, de Inocencio González Tosco momentos antes de la reunión tripartita. MARÍA PISACA

# Los privilegios a Cataluña «pueden lastrar el futuro de esta tierra»

Clavijo garantiza que Canarias esgrimirá «argumentos, estudios y posiciones» frente a la quiebra de la solidaridad interterritorial

M. Á. M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, elevó ayer el tono de su discurso contra los privilegios fiscales que Pedro Sánchez y el PSOE están dispuestos a concederle a Cataluña a cambio de que los independentistas de Esquerra den su apoyo a la investidura del socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat. Un misil directo a la línea de flotación de la solidaridad interterritorial -así lo advierten los técnicos del Ministerio de Hacienda, economistas, expertos en financiación autonómica, juristas y hasta barones del PSOE como Javier Lambán y Emiliano García-Page, que ahora sí parecen dar un paso al frente contra Sánchez y la deriva de su propio partido- que pagarían a un precio especialmente alto las comunidades más pobres, entre las que se encuentra el Archipiélago. Por eso Clavijo avisó durante la firma de los VII acuerdos de concertación social de Canarias que «lo que está ocurriendo [la vulneración de ese principio de solidaridad entre regiones por las concesiones de Sánchez al independentismo] puede lastrar el futuro de esta tierra».

El jefe del Ejecutivo isleño se mostró convencido de que, a estas alturas, el presidente nacional solo busca seguir en el cargo. «Está priorizando mantenerse en la Moncloa a costa de lo que sea y como sea», subrayó el también líder de Coalición Canaria (CC), que puso énfasis en que el paso dado por Sánchez supone una «deslealtad» hacia el resto de las comunidades autónomas. No en vano -recordó-, se trata de una reforma nuclear del sistema de financiación, que como tal «afecta a la totalidad del Estado», pactada con una sola comunidad y a espaldas de las demás 16 regiones del país.

En línea con lo anterior, Clavijo hizo hincapié en que lo anunciado por Esquerra -ratificado y defendido ayer por el propio Pedro Sánchez como un pretendido paso hacia una eventual federalización del Estado- sería de todo punto «inexplicable» en otras circunstancias, básicamente porque en el fondo significa que «tienen más los que más tienen». «No es razonable; ni siquiera es justo. Ahora resulta que se rompen las reglas del juego de la progresividad fiscal

[el principio tributario en virtud del cual quienes más tienen más contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar], una progresividad fiscal que tanto ha hecho por este país, y las comunidades autónomas que más tienen, tienen más, con lo que sus ciudadanos serán ciudadanos de primera y el resto seremos los de segunda», ahondó el presidente canario.

Manuel Domínguez: «¿De qué será capaz Sánchez a cambio de seguir en la Moncloa?»

Contrariado, el nacionalista lamentó que Canarias tenga que pelearse para que los dineros que resultan de su Régimen Económico y Fiscal (REF) no se descuenten de los fondos que le tocan del sistema de financiación -el REF, amparado por Bruselas, tiene carácter compensatorio, así que es un contrasentido que se considere una especie de extra a efectos de la financiación de las Islas-, mientras que, al mismo tiempo, y «para pactar el gobierno de una comunipero las posturas eran tan distantes que se optó por dejarla aparcada sine die para evitar que este desacuerdo puntual acabase por reventar la concertación. No obstante, la intención de todas las partes -Gobierno, sindicatos y patronales que la cuestión de la fiscalidad se incluya, sí o sí, en los VIII acuerdos. Pero, de momento, toca aplicar lo pactado sobre igualdad, formación y simplificación.

El Ejecutivo debe ahora implementar las medidas pactadas contra el exceso de papeleo

Y le toca al Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de que todas esas medidas antiburocracia, por ejemplo, se pongan en marcha. Medidas, explicó el presidente de la CEOE, Pedro Alfonso, como que el silencio administrativo sea favorable al peticionario; que las empresas puedan emprender una actividad con una declaración responsable; que se revisen de forma periódica las licitaciones -las licitaciones desiertas se han disparado porque los precios no se han actualizado con la inflación-; o que se generalicen los trámites telemáticos. «Esto permitirá que las empresas ahorren costes y ganen en eficiencia y competitividad», agrego Alfonso. Y ello ayudara a su vez a que el empleo crezca en número y en calidad.

dad autónoma, se alcanzan unos acuerdos que afectan a la totalidad del Estado», reiteró. En definitiva, Clavijo garantizó que su gabinete se opondrá, «por supuesto», a los acuerdos de Sánchez y el PSOE con los independentistas, frente a los que esgrimirá «argumentos, estudios y posiciones justificadas que impidan esta ruptura del equilibrio territorial».

En sintonía con Clavijo, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez -líder también del PP en el Archipiélago-, apuntó que la de la financiación singular para Cataluña es solo una más de las «varías líneas rojas» que ya ha cruzado el Ejecutivo central. Domínguez aseguró que lo que pretenden el PSOE y Esquerra «conlleva romper la solidaridad y el significado mismo de la Constitución», de ahí que se preguntase «¿de qué será capaz el Gobierno de España a cambio de permanecer en la Moncloa?». «¿De vender a España? ¿De castigar a comunidades como Canarias?... No lo podemos permitir», enfatizó el vicepresidente, que hizo un llamamiento a la unidad social e institucional frente a una decisión que «afecta a todos los canarios». Eso sí, tanto Clavijo como Domínguez se mostraron convencidos de que en ese gran frente social e institucional no estaría el PSOE isleño. «El PSOE canario va a hacer lo que le diga su jefe», afirmó el nacionalista; «no espero absolutamente nada del Partido Socialista Canario», remató el popular.

# La Reserva Federal cumple el guion y mantiene los tipos de interés en el 5,5%

Celia López

La Reserva Federal (Fed), el supervisor bancarios de Estados Unidos, cumplió ayer con las expectativas de los inversores y mantuvo los tipos de interés en un rango del 5,25 y el 5,5%, aunque en el mercado ya crecen las apuestas de que el primer recorte del precio del dinero llegue tras el verano. De cara a la reunión del 18 de septiembre, los expertos otorgan actualmente un 98,2% de probabilidades a una bajada de los tipos de interés, con una clara preferencia por un recorte de 25 puntos básicos, con el 91,6% de probabilidad, aunque la posibilidad de una bajada de hasta medio punto porcentual cuenta con una probabilidad del 6,6%, y apenas el 1,9% cree que no habría recorte de tipos.



Jerome Powell. LP/DLP

La confianza del mercado sobre la posibilidad de una primera bajada de tipos de la Fed en septiembre ha aumentado sustancialmente en las últimas semanas, ya que hace un mes la probabilidad de un recorte era del 70,2% y un 29,8% de mantener la tasa. Los últimos datos macroeconómico respaldan esta decisión. Los últimos datos de inflación se mantiene cerca del objetivo del 2% y la creación de empleo se ha enfriado en los últimos meses. Los índices de la actividad manufacturera e industrial también reflejan una desaceleración.

A pesar de estos datos, la institución presidida por Jeromoe Powell optó ayer por la prudecia y se ha dado un par de meses más para realizar el primer recorte de los tipos de interés. «A la hora de considerar cualquier ajuste de la banda objetivo para el tipo de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos», señaló la institución en el comunicado en el dio cuenta de su decisión.



El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ayer en Valencia. | ANA ESCOBAR / EFE

# CaixaBank gana 2.675 millones, un 25,2% más, tras mejorar la actividad

Gonzalo Gortázar insta a desatascar la falta de suelo para impulsar la oferta de vivienda

A. Sala / J. L. Zaragozá

CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio de 2.675 millones de euros, un 25,2% más de la cantidad alcanzada en la primera mitad del año pasado. Esta tendencia positiva se debe, según la entidad, a una notable mejora de la actividad bancaria, con crecimientos registrados tanto en crédito como en recursos de clientes. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, señaló ayer que el primer semestre ha sido «muy positivo en todas las líneas de negocio».

«El incremento de la actividad ha sido una de las mejores noticias de los últimos seis meses: los recursos de clientes han aumentado en 37.095 millones y la cartera de crédito sana en 7.648 millones. Este crecimiento de casi 45.000 millones en el semestre nos ha llevado a continuar mejorando nuestras cuotas de mercado y consolidar el liderazgo del sector», explicó Gortázar. La entidad señaló que su cuenta de resultados

muestra «la mejora de la actividad en un entorno de dinamismo económico y de la estabilización de tipos de interés», lo que permitió mejorar la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) hasta el 14,4% y la ratio de eficiencia hasta el 39%. El volumen de negocio total superó en junio por primera vez el billón de euros, hasta 1,019 billones.

El margen de intereses se situó en 5.572 millones, un 20,5% interanual más, y los ingresos por servicios, en 2.449 millones, un 4,4% más. Por su parte, el margen bruto alcanzó los 7.701 millones, un 15,4% más, muy por encima del ritmo de crecimiento de los gastos de administración y amortización recurrentes, 3.028 millones (4,6%). Como consecuencia de ello el margen de explotación, 4.673 millones, aumenta el 23,8%.

### Tirón de la demanda

Por otro lado, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, destacó que el incremento del PIB de España de 2024 «hace prever un tirón en la demanda del crédito y la inversión». Gortázar reconoció que «si los tipos de interés bajan, las hipotecas a tipo fijo se podrán más atractivas».

En su opinión, las hipotecas irán a la baja. «Es la tendencia», dijo. De eso se van a beneficiar a razón de 10 euros por mes las que se referencian al euríbor, que son alrededor de un tercio del total que tiene la entidad. «La producción hipotecaria se ha recuperado con mucha fuerza en el caso de CaixaBank. Hay mucha demanda de vivienda», reconoció Gortázar.

Respecto a la escasez de viviendas en el mercado, según Gortázar, el problema hipotecario, sobre todo para los jóvenes, va más allá de las entidades financieras porque hay un desequilibrio grande en la sociedad. «Tiene que ser una prioridad de la sociedad para que no se produzcan desequilibrios. Hace falta oferta de suelo que se pueda desarrollar, lo que requiere agilidad administrativa por parte todas las administraciones públicas», incluida la UE.

Las hipotecas se abaratarán unos 10 euros al mes para las referenciadas al euríbor

Respecto a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, Gortázar tan solo quiso decir que CaixaBank lo ve «desde la barrera» y que no quiere anticipar las decisiones de la CNMC ni cuantificar el impacto de la posible fusión. «Competimos -dijo- con todas las entidades. Estamos en forma y nos va bien». Además, tampoco prevé más actividad transfronteriza, ni doméstica, de CaixaBank.

Respecto a la posición del FROB en la participación de CaixaBank, cuya valoración se ha multiplicado por 4,1 veces al pasar de valer 2.000 a 8.000 millones de euros, indicó que «es una satisfacción para todos los contribuyentes y para el Tesoro», es decir, el Estado. Y no quiso opinar sobre el pacto PSOE-ERC de cara designar al socialista Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat.

# Onur Genç: «No tenemos intención de mejorar la oferta al Sabadell»

El beneficio de BBVA suma 4.994 millones, un 28,8% más que en el primer semestre del año pasado, y dispara su rentabilidad al 20%

Agustí Sala

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, pasó ayer a la ofensiva tras las numerosas críticas surgidas por la oferta hostil (opa) lanzada en mayo sobre Banco Sabadell, durante la presentación de resultados del primer semestre de este año, con un alza del 28,8%, rozando los 5.000 millones, hasta los 4.994 millones de euros. Genç aseguró ayer que la integración generará 5.000 millones adicionales de crédito al año, lo que contrasta con muchas de las críticas.

Reiteró que la oferta es «ex-

traordinariamente atractiva», ya que supone una prima del 30%, y añadió que no tienen «ni la intención ni la necesidad» de mejorarla. Y, a su vez, supone un beneficio por acción del 27% para los accionistas del Sabadell, con lo que trata de desbaratar lo que afirman desde el Sabadell.

A su vez, aseguró que la unión generará ahorros «muy relevantes», por un total de 850 millones. De la cifra total, 450 millones corresponden a costes administrativos y de tecnología; 300 a gastos de personal, y 100 millones, a costes financieros, explicó. También

detalló que la previsión, en caso de prosperar la fusión una vez superada la opa, sería cerrar un total de 300 oficinas, que suponen el 10% del total de la red de ambas entidades, según Genç.

Durante su presentación afirmó que si no se produjera la fusión, a la que se opone el Gobierno, que tiene la última palabra y que es un hecho al que atribuyen «una probabilidad muy remota», no habría muchos cambios en cuanto a los ahorros o sinergias previstas.

BBVA situó sus ganancias durante la primera mitad del año en 4.994 millones, con un alza del 28,8% respecto al periodo enerojunio de un año atrás. El aumento
es del 37,2% excluyendo el impacto de la evolución de las divisas.
Una semana después de que el Sabadell esgrimiera unos resultados
sin precedentes y con un aumento de la retribución a los accionistas, el grupo presidido por Carlos
Torres Vila replica con unas cuentas impulsadas por «un fuete dinamismo de la actividad».

El crédito creció un 10,7% interanual en euros constantes, con una destacada contribución de los préstamos a empresas. Asimismo, el banco experimentó un crecimiento anual del patrimonio tangible más dividendos por acción del 20%. La rentabilidad alcanzó un 20% y la ratio de eficiencia, el 39,3%, que la sitúa en «su mejor marca histórica». «Este trimestre ha sido excepcional. Hemos logrado métricas financieras que eran impensables», aseguró Genç.

# Sistema de financiación autonómico | Las razones del Ejecutivo central



Pedro Sánchez, ayer, durante su comparecencia ante los medios en Moncloa. | EDUARDO PARRA / E. P.

# Sánchez celebra el pacto con ERC como un paso en la «federalización»

El presidente del Gobierno ve en el entendimiento logrado «solidaridad» entre comunidades y rechaza el uso del concepto de «concierto económico»

Iván Gil

MADRID

El presidente del Gobierno sigue sin entrar en el detalle del preacuerdo firmado entre el PSC y ERC, a la espera de que se pronuncien mañana en la consulta las bases de los republicanos. Si bien no refutó el documento filtrado por ERC ni su lectura de que supone un «concierto económico» similar al cupo vasco, con la salida de Cataluña del régimen común, Sánchez evitó esta terminología para referirse a una «financiación singular». Los socialistas están ahora en la fase de defender el pacto en términos de lo que supondría para la normalización con Cataluña la investidura de un presidente del PSC y dejar atrás la crisis institucional provocada por el procés.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo no ahorró en adjetivos para mostrar que está «muy contento y feliz» por un preacuerdo que es «muy importante» y «magnífico» no solo para Cataluña, sino para toda España.

El jefe del Ejecutivo fue extremadamente cauto, no solo porque todavía deben ratificar el acuerdo los militantes de ERC, sino por las dudas y críticas que se han extendido en las filas socialistas. Su única concesión fue para destacar la parte del acuerdo en la que «también que se habla de solidaridad interterritorial».

«Lo importante es que un partido independentista se comprometa con la solidaridad interterritorial», trasladó para añadir que en el acuerdo se hace referencia también a la calidad de los servicios públicos «en todos los territorios». Otra de las bazas argumentativas de Sánchez para neutralizar las críticas de la oposición es que los populares, «con este mismo sistema de financiación, España vivió los mayores

recortes». «Ellos suprimen impuestos a los ricos, eso sí que es un atentado contra la igualdad», señaló para desdeñar lecciones de los populares en este tema.

### Federalización del Estado

Sánchez también celebró que de materializarse este preacuerdo «damos un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico». Algo que, añadió el presidente, «es incuestionable y una buena noticia».

El temor de la mayoría de barones socialistas siempre fue que el acuerdo en financiación con Cataluña camine hacia un proceso autonómico asimétrico y que entierre la solidaridad entre territo-

#### rios para dar «privilegios» financieros a Cataluña.

Sobre el rechazo expresado en público de algunos barones de su partido, las minimizó para acotarlas a Emiliano García-Page e ironizando con que «la noticia sería que diese una rueda de prensa apoyando al Gobierno». Durante los últimos días, coincidiendo con la recta final de las negociaciones, ya asomaron las dudas en varios territorios ante el temor a que se acordase un concierto económico como demandaban los republicanos. Después de anunciarse el preacuerdo con ERC, el mutismo de Ferraz y el hecho de que no se contradijeran los contenidos avanzados por ERC, puso en guardia hasta a los menos escépticos.

#### «Toca el bolsillo»

El sentir generalizado es que el acuerdo deriva en «un privilegio» difícil de encajar entre sus potenciales electores. Más incluso que la ley de amnistía, pues como resume un cuadro autonómico, se entiende menos «cuando se toca el bolsillo». En las últimas horas, algunos dirigentes manifestaban la esperanza de que el acuerdo relatado por ERC fuese una exageración que no se plasmaría sobre el papel. La filtración del documento no dejó lugar a dudas.

En lo referente a que lo acordado con Cataluña pueda extenderse a otros territorios que lo reclamen, como habían argumentado desde el Gobierno durante las negociaciones para insistir en el marco multilateral, Sánchez lo ha limitado a comunidades que recojan en sus estatutos ciertas competencias tributarias.

➤ El líder del PSOE dice al PP que suprimir impuestos a los ricos sí es atentar contra la igualdad

> El sentir en algunos territorios es que el acuerdo deriva en un privilegio difícil de encajar

«Lo que tenemos que hacer es negociaciones bilaterales con las comunidades», manifestó Sánchez en referencia a que Baleares o Valencia cuentan en sus estatutos con mecanismos a desarrollar en este sentido.

En contra de las voces que denuncian la ruptura de la solidaridad interterritorial, tanto dentro como fuera de su partido, Sánchez reclamó confianza porque el PSOE siempre habría demostrado la defensa de este principio. Además, en referencia a la hipotética investida de Illa, señaló que «lo que se necesitan son gobiernos comprometidos con los servicios públicos».

# Gamarra: «Nada menos socialista y progresista que romper la caja»

El Partido Popular alega que el acuerdo con los republicanos es el fin de la igualdad para acceder a los servicios públicos

**Pilar Santos** 

MADRID

Después de la rueda de prensa de final de curso político de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo decidió que no sería él el que respondiera al presidente del Gobierno y pidió a su número dos, Cuca Gamarra, que fuera ella quien lo hiciera.

Minutos después de que la comparecencia de Sánchez acabara en la Moncloa, la secretaria general compareció en la sede del partido en Logroño (La Rioja) y resumió el año escolar: el jefe del Ejecutivo empezó con el escándalo de la ley de amnistía, se quejó, y ha llegado a las vacaciones «reventando» la caja común de la financiación «con el único objetivo de comprar» la

investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña.

Para Gamarra, ese «concierto» supone el fin de la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos, porque entiende que el resto de autonomías saldrán perjudicadas si Cataluña sale del régimen común. Esa comunidad es, junto con Madrid y Baleares, de las que más aportan al resto de autonomías. «No hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación que está pactado, es multilateral y afecta a todos los españoles», denunció Gamarra.

La número dos del PP lamentó que Sánchez no se atreva a hablar del preacuerdo firmado con ERC ni tampoco a someterlo a votación entre las bases del PSOE. Gamarra aludió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha cargado contra el pacto con los republicanos, y le pidió a él y a los críticos que dejen las palabras y pasen a los hechos.

### Concierto económico

«Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que [Sánchez] no les deja votar [en el seno del PSOE], que no lo voten cuando llegue al Congreso. Que ahí está la clave de la defensa de lo común», reclamó.

«¿Qué van a hacer si esto se somete a las Cortes con reformas legislativas?», añadió sobre los cambios que serían necesarios para alcanzar ese «concierto económico»

# Investigación judicial | Delitos por presunta corrupción



La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ayer, durante la rueda de prensa en La Rioja. | RAQUEL MANZANARES / EFE

### Pilar Santos / Iván Gil

MADRID

El Partido Popular (PP) considera que la querella que la abogacía del Estado ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado por su decisión de negar que Pedro Sánchez declarara por escrito es una muestra de que el presidente del Gobierno intenta «amedrentar» al magistrado. Peinado está instruyendo la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez, por su parte, justificó ayer la presentación de la querella para defender la «dignidad» de la institución de la presidencia del Gobierno y para reclamar una «separación de poderes»

«Vemos cómo este curso empezaba con Podemos cuestionando a los jueces en España y vemos cómo termina el curso político con un Pedro Sánchez cada vez más radicalizado, que es capaz de presentar querellas contra jueces para intentarle amedrentar en las investigaciones judiciales que en materia de corrupción les afectan a su entorno, su partido y su familia», lanzó Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una intervención en La Rioja.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo considera que el jefe del Ejecutivo «usa y abusa de todas las instituciones a su alcance», en este caso utilizando, en su opinión, a la fiscalía y la abogacía como si fueran «su bufete de abogados personales».

Gamarra salió ante los medios de comunicación en Logroño una hora después de que Sánchez acabara su tradicional rueda de prensa de cierre de curso en la Moncloa, en la que justificó la presentación de la querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que el martes acudió a La Moncloa para tomar declaración como

# El PP acusa a Sánchez de intentar amedrentar al juez del caso de su esposa

El presidente justifica su querella y afirma que es para defender la dignidad de la institución

testigo al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, quien hizo uso de su derecho a no declarar, calificó la toma de la declaración como un «montaje» e ironizó sobre la escena de las «asociaciones ultras pelándose por ver quien entraba en el Palacio de la Moncloa». Algo que calificó de «patético» y «bochornoso». «La democracia española, afortunadamente, es mucho mejor que eso», añadió. Pese a señalar a Vox, que forma parte de la acusación popular, por «judicializar la política y politizar la justicia», Sánchez puso el foco en que el «problema» no sería tanto el partido de Santiago Abascal «como el PP». A Alberto Núñez Feijóo lo acusó de «estar a rebufo de todo lo que dice y hace Vox».

El jefe del Ejecutivo hizo un balance triunfalista del curso político desde la investidura. Tanto en materia de iniciativa legislativa como a nivel económico, al incidir en que «la economía va como un tiro», y laboral, con unas «cifras récord» en empleo, según destacó. «En estos ocho meses no hemos parado», defendió frente a la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición en minoría y los diversos reveses en el Congreso. Para ello puso en valor grandes acuerdos con la oposición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también medidas aprobadas en las Cortes como el decreto anticrisis.

En el colofón de su intervención sí reconoció la «dificultad para llegar a acuerdos» en las Cortes, ante lo que pidió al resto de partidos que acepten el mandato del 23J. «Ahora no es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar». En el capítulo de tareas pendientes, Sánchez incidió en que se agotará la legislatura para desplegar una agenda social y progresista. Con la vivienda como una de las prioridades.

Como última pata de su balance, el presidente del Gobierno hizo énfasis en la «paz social» lograda a nivel territorial tras heredar en 2018 «la mayor crisis» institucional por el procés. Frente a ello, defendió «pasos valientes» para la «normalización» de las relaciones con Cataluña, sin mencionar directamente la ley de amnistía pactada con los independentistas.

### Querellas de Vox y Hazte Oír

La asociación Hazte Oír y Vox presentaron sendas querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por varios delitos, entre ellos el de malversación, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por recurrir a la Abogacía del Estado para interponer una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por supuesta corrupción y acusándola de varios delitos por haberse beneficiado de la condición de su marido.

«Ha utilizado medios públicos para ejercitar una acción penal que no tiene relación alguna con intereses públicos, sino con fines y caprichos estrictamente particulares», explica en la querella de Hazte Oír. «Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal. La última ha sido la Abogacía del Estado, que ha presentado una querella contra el juez Peinado en nombre de Pedro Sánchez», explicó por su parte Vox en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo culpa al líder de los populares de «estar a rebufo de lo que dice y hace Vox»

«Por desgracia, solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para evitarlo. Estamos ante un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia, que Vox lleva de nuevo ante los tribunales», completa la nota de prensa de la formación liderada por Santiago Abascal, que también anunció que se querellará contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el mismo sentido, la asociación Iustitia Europa, que está personada en el caso Begoña Gómez, interpuso ayer una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra le presidente del Gobierno y otras autoridades por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en relación a la querella interpuesta por la Abogacía del Estado.

# El nuevo CGPJ no consigue elegir presidente en una segunda votación y se citan el día 5

El bloque conservador acusa a los vocales progresistas de absoluta «intransigencia»

#### Tono Calleja

MADRID

El pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la elección de presidente se reanudará el 5 de agosto, a las 11.00 horas. Los vocales acordaron ayer reiniciar entonces el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva celebrada el pasado 25 de julio. Los nombres que están sobre la mesa son los de Pilar Teso, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Antonio del Moral, Pablo Lucas, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba.

La votación de los veinte vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los candidatos progresistas Pablo Lucas y Pilar Teso se volvió ayer a encallar y una primera consulta, que tuvo lugar desde las 11 de la mañana finalizó con empate a 10 votos.

Este martes el CGPJ ya se enfrentó a su primer bloqueo al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos -12 votos- para elegir al que será su presidente los próximos cinco años. Según informa Europa Press, los vocales votaron varias veces, hasta siete, para ir descartando nombres de la lista de siete candidatos. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas. Al momento de medirse entre ellos, cada uno logró 10 votos. Los mismos que ayer en la que es la octava votación.

Las fuentes consultadas explican que el principal escollo es la determinación de los diez vocales progresistas de que sea nombrada presidenta la progresista Pilar Teso, en detrimento de Pablo Lucas, quien también es de esta sensibilidad, pues fue propuesto en su día por los progresistas para el Tribunal Constitucional.

Las mismas fuentes acusan a los vocales progresistas de tratar de imponer a su candidata, por lo que han anulado una posible negociación de otros candidatos.

El bloque conservador del nuevo (CGPJ)advierte que «su indignación crece» ante la «intransigencia» de los vocales progresistas, que «se han negado a negociar» una alternativa a la elección como presidenta de la magistrada Pilar Teso, que sería la primera mujer elegida al frente del organismo responsable del gobierno de los jueces, según explican las fuentes consultadas.



# LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS





fixito de comrocatoria del



inma Medina: «Es una La reino Katio Gutiérrez: lástima usar el Carnavai «Lo que realmente me retraso de hora omo arma politica» importa es la bumildad» Sin paridad en ♦ La mayora femerara unaversitana ... ♦ Casi cuanto de cinda de de del ...

cae cuando se trata de los essudios da carrers de Informática el plans profesiones técnico-cumblicas - las leas hierte al 2011 de

LA PROVINCIA + iHOLA! POR SOLO

El Granca naufraga frente al colista Palenca

MANA VIERNES EN TU QUIOSCO

Disfrutemos juntos de los grande

### Oriente Próximo



Manifestación en Teherán con carteles de Ismail Haniya, líder político de Hamás asesinado en un atentado del que culpan a Israel. | VAHID SALEMI / AP

# Los nuevos ataques de Israel prenden la mecha de un conflicto regional

Hamás clama venganza por el asesinato de su líder político y dice que la muerte de Haniya será un punto de inflexión . Teherán calibra la respuesta a Tel Aviv

A. López-Tomàs /A. R. Cutiller BEIRUT / ESTAMBUL

Apenas diez horas tardó Israel en sembrar el caos en Oriente Próximo. Después de meses con el latente temor a una guerra regional, dos ataques en dos capitales convertieron ese miedo en una realidad próxima. El martes por la noche, mientras se ponía el sol sobre Beirut, un avión no tripulado israelí bombardeó un edificio en los suburbios sureños de la capital. Su objetivo era matar a Fuad Shokur, número dos de la milicia-partido político libanés Hizbulá, pero, a su paso, arrasó con la vida de dos mujeres y dos niños. 24 horas después, Hizbulá confirmaba la muerte de Shokur.

Al cabo de diez horas, Israel atacó de nuevo, esta vez, con más éxito. Otro ataque aéreo en Teherán sin aún haber sido reivindicado por Tel Aviv- mató al líder político de Hamás, Ismail Haniya, y a su guardaespaldas. Ahora, millones de ciudadanos de Oriente Próximo aguantan la respiración ante las inevitables respuestas de las dos milicias y su aliado iraní.

En Israel, muchos se preguntan el porqué. Entienden y defienden el ataque en Beirut, a modo de represalia por la agresión a un pueblo druso de los Altos del Golán ocupados el pasado sábado que mató a 12 niños y que las autoridades israelíes atribuyen a Hizbulá. Pero no encuentran la justificación para acabar con Haniya. «¿Por qué, ahora que hay un acuerdo sobre la mesa, decidieron matarlo?», se pregunta Sharon Lifshitz, hija del rehén Oded Lifshitz, en el diario israelí Haaretz.

Las familias del más de centenar de rehenes que aún quedan en la Franja de Gaza, ampliamente apoyadas por la sociedad israelí, temen que el asesinato de Haniya descarrile las conversaciones para el acuerdo del alto el fuego que permitiría la liberación de sus seres queridos. «El asesinato de Haniya en Teherán es un punto de inflexión que llevará la guerra a otra dimensión y tendrá con secuencias en toda la región», dijo ayer en un comunicado la Brigada Qasam -el brazo armado- de Hamás.

Haniya es el segundo dirigente de Hamás afincado en el extranjero que es asesinado, después de que Saleh al-Arouri muriera en un ataque en enero en Beirut. Allí, de alguna forma, respiran más tranquilos. Sabían que las amenazas de Israel por el ataque contra los Altos del Golán podían llevar a una escalada mucho mayor que otro ataque selectivo en zonas afines a Hizbulá. Pero ahora la pelota está en el tejado de Hizbulá. «Si ellos apuntan a Beirut, nosotros apuntaremos a Tel Aviv», alertaron varios dirigentes del grupo a diplomáticos occidentales. Los chiís han dejado claro que no quieren una guerra total, así que la respuesta será de gran calibre, pero contenida. De momento, todos los ojos están puestos en Irán. De su principal aliado también dependerá la respuesta.

## Grandes aliados

Teherán ha visto como uno de sus grandes aliados regionales, el líder político de Hamás, ha sido asesinado en el corazón de la capital iraní y, aún peor, tan solo unas horas después de haberse reunido con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian, y el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Según los expertos, Teherán se ve obligada a responder al ataque del Estado judío, lo que hace que todas las alarmas en las capitales de Oriente Próximo suenen con más fuerza. «Al asesinar en el territorio de la República Islámica a nuestro huésped, el mártir Haniya, el régimen sionista se ha preparado un duro castigo para sí mismo.

Consideramos nuestro deber vengar su sangre», dijo Jamenei ayer. «La muerte de Haniya afectará a las negociaciones y las pospondrá. Normalmente no se mata al líder político con el que se está en guerra. Lo que está pasando ahora es una invitación de Israel de extender el conflicto», escribe Abdolrasool Divsallar, investigador estadounidense del think tank Middle East Institute.

«Esta operación, de hecho, ha mostrado otra vez la inferioridad de los servicios de inteligencia iranís, y su vulnerabilidad. El fracaso de la inteligencia iraní es grave: la protección de Haniya era responsabilidad de la Guardia Revolucionaria iraní, y su asesinato parece indicar seriamente que hay un gran número de infiltraciones dentro de este cuerpo de élite», continúa el experto.

Además de Irán, la gran mayoría de países de la región han criticado duramente el ataque israelí contra Teherán, y han pedido contención ante un conflicto, el de Israel con Hamás y Palestina, que amenaza con extenderse por todo Oriente Próximo.

«El asesinato de Haniya es un crimen horrendo, un acto peligroso y una clara violación de las leyes internacionales y humanitarias. Tan solo servirá para destruir la posibilidad de llegar a la paz [en Gaza]. ¿Cómo puede la mediación para un acuerdo de paz ser efectiva si un lado asesina el negociador del otro lado?», dijo ayer el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdul rahman Al Thani. Haniya, hasta ahora, vivía en Doha, donde recibía protección diplomática del Gobierno catarí.

#### Ordenado el ataque a Israel

Irán prepara su respuesta. El líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, habría emitido una orden para que Irán ataque directamente a Israel, en represalia por el asesinato en Teherán del líder de Hamás, Ismail Haniya, de acuerdo a varios funcionarios iraníes que han hablado con The New York Times. El Estado judío aún no ha reconocido ni negado el asesinato del líder político del grupo palestino, pero tanto Hamás como Irán lo han culpado de su muerte. Para Irán, el ataque contra Haniya, en el que ha perdido la vida su guardaespaldas, supone una grave humillación por el gran fallo de los servicios de inteligencia que supone que su enemigo pueda matar a sus aliados en su territorio.

«Si ellos apuntan a Beirut, nosotros apuntaremos a Tel- Aviv», alertan dirigentes de Hizbulá

Además de Irán, la mayoría de países de la región critican duramente el ataque contra Teherán

Jamenei dio la orden rápidamente. Lo habría hecho ayer en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, poco después de anunciar que Haniya había sido asesinado. Los tres funcionarios que han hablado con The New York Times lo han hecho bajo condición de anonimato. Aunque Israel tiene una larga historia de asesinatos de enemigos en el extranjero, especialmente científicos nucleares y comandantes militares iraníes, el ataque contra Haniya supone una escalada aún mayor. Con su asesinato, las autoridades hebreas mandan un claro mensaje, ya que el líder político de Hamás era quién capitaneaba las negociaciones por el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Ahora, Irán se encuentra en una posición incómoda. Desde el 7 de octubre, ha mostrado su apoyo férreo a sus aliados y les ha ayudado a presionar a Israel cuando hacía falta, pero, a la vez, se ha contenido bastante, ya que no desea elevar la situación hasta una guerra total con su archienemigo. En abril, realizó su mayor y más abierto ataque contra Israel.

### Oriente Próximo

# Ismail Haniya, de «terrorista global» a nuevo «mártir palestino»

En 2006, ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina \* La Corte Internacional ordenó su arresto

Andrea López Tomás

BEIRUT

Desde el exilio, el líder político de Hamás, Ismail Haniya, vio a su familia menguar. En abril, el Ejército israelí mató a tres de sus hijos y cuatro nietos en un bombardeo contra el coche en el que circulaban por el campo de Shati en el norte de la Franja de Gaza. Hace poco más de mes y medio, 10 miembros más de su familia, incluida su hermana, cayeron víctimas de un ataque en la misma zona. Entonces, dijo que más de 60 parientes habían sido asesinados desde el 7 de octubre. Ahora, le ha tocado su turno. Ismail Haniya murió ayer en Teherán «como resultado de una redada traicionera sionista», según Hamás.

Era uno de los rostros más conocidos del grupo palestino. A sus 62 años, estaba a cargo de liderar las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Casi 10 meses de ofensiva militar israelí han causado la muerte de más de 39.400 gazatís y la destrucción generalizada del territorio. La respuesta hebrea llegó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre que acabó con la vida de 1.139 israelís. Ese ataque estuvo liderado por el brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam. Haniya, al frente del brazo político del grupo, celebró la operación diluvio al Agsa con mucha sorpresa. Parece que el líder, de carácter más moderado, no sabía nada de antemano sobre esa operación.

«Todo nuestro pueblo y todas las familias de los residentes de Gaza han pagado un alto precio con la sangre de sus hijos, y yo soy uno de ellos», recordó en abril. A cargo del liderazgo de Hamás desde 2017, Haniya lleva años autoexiliado de su tierra. Durante este tiempo, ha vivido entre Turquía y Doha, la capital de Catar, lo que le permitía ser la cara visible de la diplomacia externa de Hamás. Ayer, se encontraba en su residencia de Teherán para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

### En un campo de refugiados

Nacido en el campo de refugiados de Shati, en la costa de la Ciudad de Gaza, Haniya era hijo de padres refugiados de la ciudad palestina de Asqalan. Dedicó su juventud a estudiar literatura árabe en la Universidad Islámica de la Ciudad de Gaza y allí militó como activista estudiantil. Eran los años previos a la creación de la milicia Hamás.

En el año 1983, se unió al Bloque Estudiantil Islámico, una organización considerada por muchos como la precursora del grupo que acabaría gobernando de facto la Franja de Gaza. Cuatro años después, en plena primera intifada, Haniya estaba en las calles participando en las protestas. En ese 1987 se fundó Hamás y Haniya fue uno de sus miembros más jóvenes.

Pasó por las cárceles israelíes en tres ocasiones. Su condena

más larga duró tres años y, después, fue deportado al Líbano en 1992. Un año después, tras la firma de los Acuerdos de Oslo, Haniya volvió a Gaza y se convirtió en el asesor más cercano del fundador Ahmad Yassin en 1997. En septiembre de 2003, ambos sobrevivieron a un intento de asesinato, el primero de muchos. Meses después, Yassin cayó víctima de otra emboscada israelí.

La popularidad de Haniya se disparó en 2006 cuando Hamás ganó las últimas elecciones palestinas convocadas en los territorios. Ese mismo año ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina. Occidente no reconoció los resultados y se abrió un breve período de guerra civil entre los islamistas y el secular Al Fatá. Finalmente, Hamás acabó gobernando la Franja hasta hoy. En mayo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás, entre ellos Haniya, así como contra el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, por presuntos crimenes de guerra. Cuando asumió el liderazgo del grupo en 2017, EEUU pasó a considerarlo un «terrorista global especialmente designado». Después de defender la resistencia «en todas las formas: resistencia popular, resistencia política, diplomática y militar», Haniya se convierte en el nuevo «mártir» de la causa palestina, como tantos otros lo hicieron antes que él.



Ismail Haniya, durante una intervención en junio de 2019. | DPA



Margarita Robles, ayer, en Pozuelo de Alarcón. | EFE

# Defensa evalúa la misión de los cascos azules en el Líbano por la actual tensión

Margarita Robles aborda con altos mandos militares la situación de la Finul

Juan José Fernández

MADRID

Las posibilidades reales de interposición de los cascos azules españoles en el Líbano, y el riesgo que corren con el nuevo escenario de tensión en la zona forman parte de una reflexión crítica en la cúpula de Defensa sobre la misión Finul, según fuentes de las Fuerzas Armadas.

La ministra Margarita Robles recibió ayer información puntual sobre la situación creada con el ataque, el sábado, supuestamente de Hizbulá, que mató a 12 menores en la localidad drusa de Majdal Shams, y la respuesta israelí del martes con un bombardeo de precisión en Beirut y ayer aniquilando al líder político de Hamás, Ismail Haniya, en Teherán.

En una visita clave al Mando de Operaciones (Mops) de las Fuerzas Armadas, en la base madrileña de Retamares, la ministra, entre otros asuntos de agenda, trató con el teniente general nuevo jefe de ese organismo, José Antonio Agüero, las previsiones que manejan en la frontera libanesa. No estaba prevista en un principio una videoconferencia con los mandos españoles en la zona, según sostenían fuentes de Defensa el martes, pero finalmente los reunidos contactaron con el jefe del Estado Mayor de la misión Unifil, el teniente coronel Javier Romera para que les diera la última hora. En torno a las fuerzas a su cargo hubo 27 incidentes ayer. Una fuente al tanto de la perspectiva que le trasladan los

militares al Gobierno advierte sobre la lógica de estas misiones de interposición: los cascos azules «tienen un mandato que cumplir acordado con ambas partes. Si se ve que no pueden cumplirlo o que los riesgos son inasumibles, se considerará la retirada».

### «Chupando búnker»

Hace 18 años, la ONU consiguió acordar con las partes en conflicto la presencia de una fuerza de 10.000 (hoy son 10.587) soldados de 40 naciones. En la actualidad manda todo ese contingente un general de División español, Aroldo Lázaro, con cuartel general en la base libanesa de Nagura. El despliegue vigila la llamada Blue Line en la frontera.

> Fuentes militares señalan que las tropas están bien, «chupando búnker» y no se marcharán

Un alto oficial del Ejército resume así la última hora de la que se ha convertido en misión más peligrosa de tropas españolas en el exterior: Uno, «están bien, aunque chupando mucho búnker»; dos, «no está previsto que se vuelvan»; y tres, «tampoco está previsto que cambie la misión». Pero eso era este martes y dicho desde Marjayún, antes de la respuesta israelí en Beirut. «El escenario puede cambiar en solo 24 horas», advierten las fuentes mencionadas.

# La resaca de las elecciones presidenciales

# Maduro militariza las calles de Venezuela y llama a movilizaciones

El dirigente chavista invoca el fantasma de la «guerra civil» mientras acelera la maquinaria represiva, que ya ha dejado 11 muertos en las protestas en el país

#### **Abel Gilbert**

La crisis política venezolana se desarrolla con signos de previsibilidad inquietantes: las ciudades se militarizan con un toque de queda fáctico después de las expresiones de rechazo a la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Mientras, la oposición asegura lo contrario y esgrime las copias de las actas como prueba de un triunfo «abrumador» de Edmundo González Urrutia.

Los incidentes que tuvieron lugar después de las elecciones han provocado hasta el momento 11 muertos. Dos de las víctimas son menores. Fueron arrestadas 749 personas, de acuerdo con la propia fiscalía general. La misión de la ONU para Venezuela detectó una «reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada».

Maduro intenta hacer valer el peso del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, e invoca el fantasma de la «guerra civil». También aseveró que recurrirá nuevamente a movilizaciones para «ganar la calle». El mandatario retó a Edmundo González Urrutia, a salir de donde «está escondido» e ir al Palacio de Miraflores a encon-

trarse con él y «dar la cara».

«Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde, venga por mí, cobarde», dijo el jefe de Estado desde la sede del Ejecutivo, pese a que el opositor no se encuentra resguardado en ningún lugar, ya que el martes encabezó una actividad en una calle de Caracas, donde reunió a miles de personas que lo apoyan.

Frente a cientos de seguidores, a quienes pidió movilizarse «todos los días» para «restituir la paz, la tranquilidad y la normalidad»,
Maduro sostuvo: «Da la cara, dame la cara a mí, deja de agredir al pueblo, señor cobarde (...) ¿dónde estás escondido, señor cobarde?».

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia colombiana intentó sin suerte mediar en el conflicto interno venezolano- sugirió otra alternativa que, por estas horas, tiene la forma de la cuadratura de un círculo. «Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de seguridad de las Naciones Unidas».



Nicolás Maduro, con su esposa y autoridades políticas y militares, ayer. | F. VERGARA / AP

Ante la posibilidad de que Estados Unidos responda a la crisis con nuevas sanciones económicas, el presidente colombiano solicitó también a Washington «suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos» que solo generan «más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos».

El centro Carter dice que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales

El Centro Carter, que ha participado de numerosos comicios en Venezuela, cuya observación de la reciente contienda fue en principio celebrado por el Gobierno venezolano, emitió en la noche caraqueña una declaración lapidaria.

«El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional».

Los comicios celebrados en Venezuela el pasado domingo se desarrollaron «en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación».

Maduro respondió al Centro Carter con la presentación de un rcurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, históricamente favorable al Gobierno.

# Estados Unidos y Rusia preparan un gran intercambio de prisioneros

El plan incluye a líderes de la oposición rusa y a condenados a prisión por 'hackeos' . El último detenido un periodista americano

### **Álex Bustos**

MOSCÚ

En las últimas 72 horas Rusia ha movido a cerca de una decena de prisioneros políticos dentro de sus propias fronteras. Estados Unidos, por su parte, eliminó de sus bases de datos la información sobre algunos reos rusos encarcelados en su territorio. Todo parece indicar que ambos estados se preparan para un cambio de cromos.

Así lo publicó ayer el medio esloveno NI, que aseveró que se iba a producir el intercambio pronto. Ningún gobierno implicado hizo declaraciones sobre esta información. El medio centroeuropeo aseguró tener fuentes fiables para publicar dicha noticia, además de apuntar que hay diferentes países implicados a parte de las dos potencias, como es el caso de Alemania y Bielorrusia.

Entre la lista de susceptibles para ser intercambiados están nombres importantes de la disidencia rusa como los activistas contra el régimen Ilya Yashin y Vladímir Kara-Murzá, considerados agentes extranjeros por las autoridades rusas; las exlíderes de la organización Fondo Contra la Corrupción de Aleksei Navalni, considerada organización extremista por Rusia, Lilia Chanisheva y Ksenia Fadeeva; los artistas Sasha Skochilenko y Daniil Crinari; el copresidente de Memorial, agente extranjero según Moscú, Oleg Orlov; la periodista Maria Ponomarenko y Kevin Lik, de 19 años.

El último detenido de este perfil fue el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, aunque por ahora se desconoce si formaría parte de este intercambio. Este profesional de la información fue condenado recientemente a 16 años de cárcel por los cargos de espionaje, algo que él mismo niega. La mayor parte de ellos entraron en prisión después del año 2022, momento en el que la represión en Rusia se recrudeció después del inicio de la guerra rusoucraniana, muchos de ellos con condenas de más de 10 años con cargos como desacreditar al ejército ruso o traición.

### El último en regresar

Entre los susceptibles de regresar al país euroasiático, están nombres como Vadim Krasikov, Alexander Vinnik, Maxim Marchenko, Vadim Konoshchenko, Vladislav Klyushin, Roman Seleznev y Vladimir Dunaev.

Krasikov, el primero de ellos, es un agente del FSB condenado en Alemania por el asesinato de un activista checheno. Vinnik, Klyushin y Seleznev eran hackers y fueron acusados de diferentes delitos relacionados con la informática y de lavado de dinero. Marchenko y Konoschenko, por su parte, fueron acusados de contrabando. El último en regresar a Moscú a través de un intercambio de prisioneros fue el apodado Mercader de la muerte, Viktor

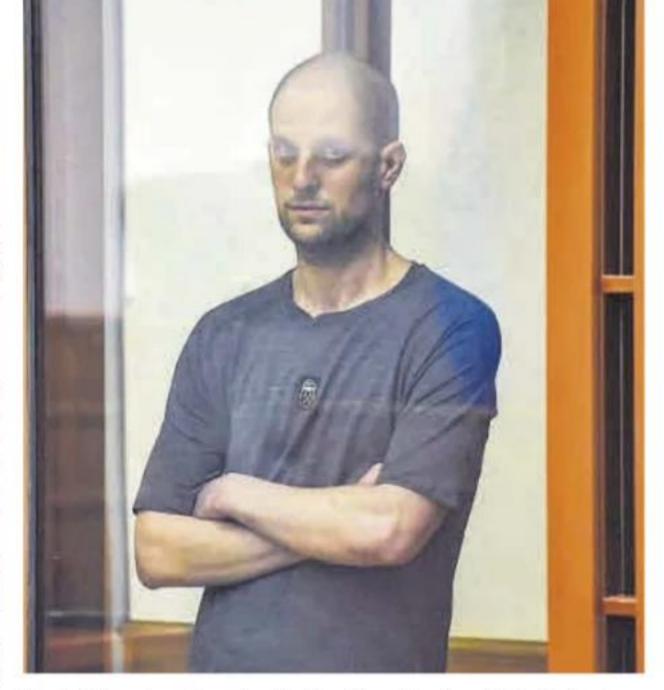

El periodista norteamericano Evan Gershkovich, condenado por Rusia a 16 años. | EFE

Bout, que justo al llegar fue recibido como un héroe y al poco tiempo de volver a Rusia se unió a las filas del Partido Liberal-Demócrata, de corte ultranacionalista. En aquella ocasión la estadounidense que volvió a casa fue la baloncestista Brittney Griner, que fue encarcelada por tenencia de estupefacientes.









VELA

# Joaquín Blanco zarpa y la abanderada Echegoyen se queda fuera

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Llega el turno para Joaquín Blanco a bordo de su ILCA 7 en las aguas del puerto deportivo de Marsella, a partir de las 13.20 horas en la que será la fase final para el grancanario después de haber participado en los Juegos de Rio ocho años atrás. Segunda experiencia para el navegante del Real Club Náutico de Gran Canaria.

En cuanto al al 49er FX español, con Támara Echegoyen como timonel y Paula Barceló de tripulante, se quedó fuera de la regata que decidirá las medallas entre los diez barcos mejor clasificados.

Echegoyen, campeona en Londres 2012, y Barceló, que ya fue compañera suya en Tokio 2020, donde quedaron cuartas, finalizaron su participación en decimotercer lugar. La abanderada de España en estos Juegos dijo que se sintió «liberada» al ganar la última carrera, lo que no evitó la eliminación. Admitió que había vivido «una semana dura» en la que ha «aprendido mucho y no solo en lo deportivo» y aclaró que se despedía de «la carrera olímpica pero no de la deportiva profesional».

Diego Botín y Florian Trittel no fallan. El cántabro y el catalán dominaron tres pruebas para asegurar su pase a la Medal Race en las mejores condiciones. Unos parciales de 15-12-6 les bastaron para mantener el liderato, aunque no para asegurar una medalla que tienen muy bien encaminada.

Con ese sexto puesto, España recuperó el liderato que había perdido por momentos, con cinco puntos sobre los irlandeses y ocho de renta sobre los neozelandeses.











#### Puerto Rico:

San Antonio (7), Guirantes (15), Brianna Jones (0), Roma (1), Hollingshed (10) -cinco inicial-, Rosado (11), Quiñones (2), Meléndez (7), Benítez (0), Pérez (0), Gibson (0) Pagan (9).

#### España:

Maite Cazorla (2), Queralt Casas (2), Leonor Rodriguez (17), Laura Gil (2), Megan Gustafson (18) -cinco inicial-Alba Torrens (0), Vilaro (2) Mariona Ortiz (8), María Araujo (8), Paula Ginzo (4), Leticia Romero (0).

#### Parciales:

19-18, 16-21, 19-15 y 18-19.

#### Arbitros:

Andrés Bartel (URU), Maripier Malo (CAN), Yevgeniy Mikheyev (KAZ). Sin eliminadas.



Leonor Rodríguez hace una penetración a canasta defendida por Tayra Meléndez -1- y India Pagan. | FEB

#### Adrián R. Huber

LILLE

La selección española, gracias a dos tiros libres finales de la murciana Laura Gil, segunda capitana del equipo, logró ayer el pase a los cuartos de final del torneo al derrotar, no sin sufrir, a la de Puerto Rico (62-63) en su segundo partido del grupo A, disputado en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille.

La nacionalizada Megan Gustafson (Vegas Aces) -con 18 puntos y 13 rebotes, para una valoración máxima del partido de 22- y la grancanaria Leo Rodríguez -con 17- volvieron a jugar un papel clave en el triunfo del equipo de Miguel Méndez, que el viernes jugará ante Serbia antes de disputar la fase final del torneo olímpico, la próxima semana, en París Bercy.

España venía de lograr un triunfo épico ante China tras la prórroga (90-89), mientras que Puerto Rico había caído ante Serbia (58-55) en un partido en el que, no obstante, habían puesto contra las cuerdas a las europeas con un último cuarto excepcional que no bastó para la remontada.

Pero lo de este miércoles ya era otra historia. Que, según la perspectiva hispana, con una victoria

# Leonor tira del carro y da el pase a los cuartos de final

España vence a Puerto Rico (62-63) con 17 puntos de la insular y 18 de Gustaffson, además de los dos tiros libres finales de Laura Gil

daría sentido a la gesta lograda contra la subcampeona mundial; mientras que una derrota situaría de nuevo en cero el marcador. Tal y como había indicado durante la víspera el seleccionador español, Míguel Méndez, el único con tres títulos de Euroliga -con el Ekaterimburgo ruso-, recordando que en unos Juegos «no hay rivales asequibles».

Así que los seis puntos de Leo subsiguientes a los cinco primeros tantos anotados por la zurda de Wisconsin adelantaban a las españolas (4-11) a las primeras de cambio. Un triple de Holingshed acercaba a las caribeñas, que, no obstante, ya caían por nueve tras el primer cuarto y lo hacían por quince (9-24) mediado el segundo. Se acercaron a siete (23-30); pero los doce puntos de Leo y los

once de Megan en la primera parte daban tranquilidad a España al descanso (25-39).

Las advertencias de Méndez no eran gratuitas. En unos Juegos no te puedes despistar. Puerto Rico se creció en el tercer cuarto, elevó sus prestaciones en defensa; y, sobre todo, gracias a la eficacia de Arella Guirantes (15 puntos al final) se metió de lleno en el partido. Que empataban gracias a un triple de Pamela Rosado, una canasta de India Pagan y dos tiros libres de Holingshed. Tras un parcial de 19-5.

Con igualdad en el marcador (44-44) arrancó el acto decisivo, en el que Hollingshed adelantaba a las caribeñas (47-46), que anunciaban que querían seguir vivas en el torneo olímpico con una nueva canasta de India le daba su

ventaja máxima (54-50). A un equipo en el que Trinity San Antonio fue su jugadora mejor valorada (15)

En el momento adecuado surgió Mariona Ortiz y reapareció Leo para nivelar un encuentro que llegó en advertencia cardíaca a su desenlace.

A nueve segundos, Holingshed adelantó por última vez a las puertorriqueñas (62-61). Pero la última posesión española acabó en dos tiros libres que no falló Laura Gil, segunda capitana y presente en la mayor gesta olímpica española, hace ocho años. En los Juegos de Rio 2016 (Brasil), donde España capturó plata.

Laura no había anotado con anterioridad. Pero sus dos tiros libres se convirtieron en oro. Y España estará en París.

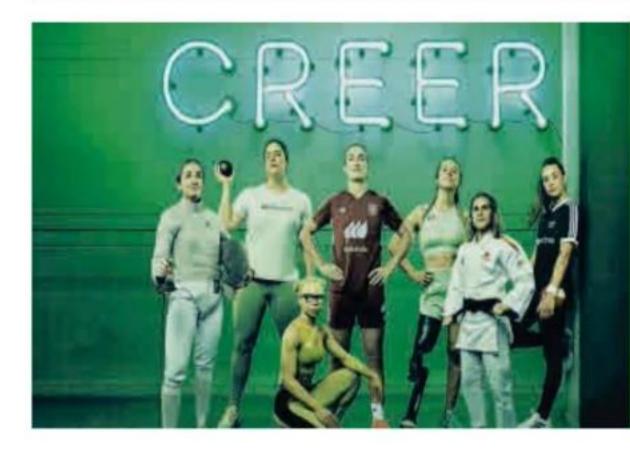

La fuente de energía más poderosa del mundo.









**TENIS** 

#### Sergio R. Viñas

PARÍS

Este oro solo existía en nuestra imaginación y no teníamos ni idea. Lo deseamos y creímos en él con tanta fuerza que nos convencimos de que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz habían venido a París a recogerlo por nosotros. Pero el deporte tiende a retorcer los guiones más bellos, los que dibujaban al mejor tenista que jamás conocieron las pistas de Roland Garros besando un oro olímpico junto a su heredero natural, abrochando con una corona de laurel una carrera irrepetible.

Lo deseamos con toda nuestra alma y creímos en este oro que nunca será. Porque ayer, en uno de los días más negros que recuerda España en unos Juegos Olímpicos, Nadal y Alcaraz se despidieron del torneo de dobles en cuartos de final. Austin Krajicek y Rajeev Ram, dos reputados doblistas estadounidenses, cinco Grand Slams entre ambos, rompieron (6-2, 6-4) el embrujo de los dos mejores tenistas españoles de todos los tiempos en apenas una hora y 38 minutos.

Incluso, qué demonios, lo deseó Francia, lo deseó una París entregado a su tótem extranjero y a su joven pupilo. Pero iba a ser un imposible, en un día de esos en el que todo se sale del revés, en el que si escupes hacia abajo te puede caer el rebote del cielo aunque las leyes de la física digan que es imposible. La insoportable humedad de la Philippe Chatrier terminó de redondear una indescriptible sensación de ahogo por saber que, más allá de la medalla, más allá de España, quizá haya sido la última vez que Nadal hay puesto un pie esta tierra prometida.

Nunca parecieron capaces los españoles de poder superar a sus sincronizados rivales, aunque en el circuito lleven vidas separadas. Krajicek y Ram ofrecieron un clínic de cómo jugar un partido de dobles y, en cierto modo, dieron una lección de humildad a quienes pensaban que esta disciplina bastante con juntar a dos cracks.

La tarde ya empezó con muy malas sensaciones, con Nadal cediendo el servicio inicial. Malas vibraciones que se incrementaron en el segundo, ganado en blanco por los estadounidenses. Y no, no era un mal comienzo fruto de la agresividad y las altas revoluciones impuestas por Krajicek y Raav. Era algo mucho más preocupante.

Porque más allá del remarcable buen hacer de sus rivales, Nadal y Alcaraz cometían fallos impropios de su nivel tenístico. Muchos errores no forzados, malas decisiones continuadas en la red, también descoordinaciones que sí habían emergido en el debut y parecieron ya corregidas en el duelo de octavos frente a Países Bajos.

Las señales de alarma se encendieron en la tórrida Philippe Chatrier, con un Nadal que fallaba muchísimo en la red y un Alcaraz que se precipitaba en exceso cuando



Rafa Nadal, a la izquierda, se lamenta durante un descanso, junto a Carlos Alcaraz, su pareja en los dobles de los Juegos Olímpicos. | EFE

# Nadal y Alcaraz despiertan de su gran sueño olímpico

Los estadounidenses Krajicek y Ram, dos reputados doblistas, acabaron (6-2, 6-4) en una hora y 38 minutos con la ilusión que habían generado las dos estrellas españolas

los estadounidenses subían su línea de defensa tras servicio, sobre todo tras el de Krajicek, un auténtico cañón. Intimidados incluso en algunos tramos, la pareja española confirmó su desastre de set perdiendo el definitivo servicio, el del octavo juego (6-2).

Los españoles necesitaban hacer terapia sobre la marcha, sin bajarse del tren, con la presión añadida de saberse a un set de que el mayor sueño olímpico del país se fuera por el sumidero en cuartos, una ronda prematura dada la expectación generada a su alrededor

### La caldera de la Chatrier

Pero no era el día, como demostró el octavo juego que iba a resultar decisivo. Con Alcaraz al servicio, España se vio de repente con 0-40 en contra, hábiles Krajicek y Ram para encontrar siempre los lugares en los que sus rivales dudaban de si ir uno o el otro. El break se resolvió con una bola ajustada que, en ausencia del ojo de halcón, Nadal y Alcaraz intentaron discutir durante un par de minutos con la árbitra del partido. El intento fue baldío.

Se resistieron hasta el final los españoles, con un décimo juego que fue pura pasión. Nadal avivaba con aspavientos la caldera de la Chatrier, de su propia casa, a cada punto que conseguían Alcaraz y él. Pero no había manera, no era el día, y menos con Krajicek al servicio en el juego decisivo. Salvó España una pelota de partido de los estadounidenses, pero a la segunda murieron en la hoguera y, con ellos, las ilusiones de un país que soñaba con su medalla como con ninguna otra.

# Carlitos accede a cuartos en individual sin sufrir ante el 'ruso' Saifulin

Ahora se enfrenta a Tommy Paul, número 13 del mundo & Sorribes y Bucsa continúan

S. R.V.

PARÍS

Unas horas antes de su eliminación en el torneo de dobles, Carlos Alcaraz selló su pase a los cuartos de final de individuales. A las 15.16 horas, el murciano cerró su partido (6-4, 6-2) ante el ruso Roman Safiullin, bajo bandera neutral en estos Juegos, que había comenzado exactamente una hora y media antes. El arranque de Alcaraz fue voraz, tras conceder un 40-0 con dos restos iniciales horribles. Su respuesta fue apuntarse 12 de los 13 puntos siguientes, elevando el 3-0 en el marcador en apenas 11 minutos. Todo ello sin aparente esfuerzo. Safiullin se apuntó el siguiente juego, rompiendo su servicio en blanco, en uno de aquellos momentos de desconcentración del murciano.

Nada que fuera preocupante,

pues no tuvo problemas en atar el primer set. Misma dinámica para el segundo, de nuevo con iniciado con un break a favor de Alcaraz, que cerró el pulso de forma cómoda. ayores complicación tendrá en cuartos ante el estadounidense Tommy Paul, número 13 del mundo.

Sara Sorribes y Cristina Bucsa se situaron a un paso de la lucha por las medallas, en cuartos de final del torneo de dobles femenino de París 2024, tras ganar por 6-3 y 6-4 al dueto argentino formado por Maria Lourdes Carle y Nadia Podorosca.

Las españolas, que no son pareja habitual en el circuito aunque consiguieron, en su primera actuación juntas, el título en el WTA 1.000 de Madrid, tardaron una hora y 51 minutos en cerrar la victoria que las sitúa entre las ocho mejores de la competición. Sólidas en la primera manga, nadie se hizo con el dominio en el segundo parcial, mucho más equilibrado. El fuerte calor pesó sobre las cuatro jugadoras. Ninguna era capaz de mantener el saque y las roturas prevalecieron durante casi todo el tiempo.

Hasta después del noveno juego. Con 5-4, Cristina Bucsa sacó. A pesar del 0-30 en contra, las españolas dieron la vuelta a la situación y sellaron el triunfo que les sitúa en cuartos de final.

Sara Sorribes y Cristina Bucas se centran en el dobles después de su caída en individuales. Jugarán contra las ganadoras del partido entre las ucranianas Lyudmiyla Kichenok y Nadila Kichenok y las que venzan del duelo de primera ronda aún pendiente entre las griegas Papamichail y Sakkari con las estadounidenses Collins y Kranwczyk.







FÚTBOL

# Ni las malas artes de Brasil tumban a la España 'B'

Olga y Alexia Putellas dan el triunfo con sus goles en un equipo plagado de rotaciones

Brasil





Lorena; Antonia, Tarciane, Lauren, Tamires (Yasmim, 61'): Ludmila (Gabrielle, 55'), Duda Sampaio (Ana Vitoria, 61'), Yaya (Gabi Nunes, 87'), Marta; Kerolin (Jheniffer, 62') y Adriana.

### España:

Cata Coll (Misa, m.75), Ona Batlle, Laia Codina, Aleixandri, Olga Carmona, Abelleira, Patri Guijarro (Alexia Putellas, 59'), Jenni Hermoso (Aitana Bonmatí, 59'), Athenea del Castillo, Lucía García (Mariona Caldentey, 45') y Eva Navarro (Salma Paralluelo, 45')

## Goles:

0-1.- (68'): Athenea; 0-2.- (106'): Alexia Putellas.

### Árbitros:

Espen Eskas (Noruega). Expulsó a Marta por parte de Brasil.

### Laia Bonals

A paso firme. España se repone a todo, hasta al juego sucio que Brasil intentó imponer (0-2). Ni las perdidas de tiempo exageradas ni las entradas con extrema dureza hicieron al conjunto de Montse Tomé tambalearse, pese a que no tuvo su mejor día. En su debut en unos JJOO se plantan en cuartos y empiezan a hacer buenos los pronósticos.

El partido fue descoordinado. España propuso y Brasil improvisó, pero ninguno de los dos conjuntos dominó. El primer tiempo fue especialmente espeso y accidentado. Muchos parones y demasiadas faltas torpedearon el ritmo que quería imponer la selección de Tomé. El once estuvo plagado de rotaciones. Aitana, Alexia, Mariona y Salma empezaron desde el banquillo. Y España las echó de menos. Y mucho.

La primera parte tuvo poco encanto. Más allá de remate el poste para Brasil y un error a bocajarro de Eva Navarro, el marcador no tuvo intención de moverse. Pese a eso, el primer tiempo del Brasil-España será recordado. Fue (probablemente) el adiós a una leyenda del deporte rey.

Marta Vieria vio la tarjeta roja por una entrada totalmente desafortunada con la pierna excesivamente alta que impactó en la cabeza de Olga Carmona. El colegiado no dudó y le enseñó la tarjeta que ponía punto y final a su participación en el encuentro. Marta se echó a llorar. No podía ser. Lágrimas de pena, de frustración, de terror por despedirse de esta forma.

Tanto las futbolistas españolas como las brasileñas se quedaron estupefactas al ser conscientes de lo que acababa de pasar. Marta, de 38 años, se marchó resignada, con un dolor descomunal directamente proporcional al tamaño de su leyenda. Solo si Brasil llega a semifinales podría volver a jugar con la 'canarinha', cosa a priori se plantea complicada.

El partido llegó al descanso destemplado. La desesperación atusó a las españolas que a medida que iban pasando los minutos y veían cómo la guardameta brasileña se abonaba a



Misa Rodríguez entra al campo por la lesionada Cata Coll. | AGENCIAS

las males artes parando el partido cada 20 minutos. Pese a eso, y ya con Alexia, Aitana, Mariona y Salma sobre el césped, España empezó a reconocerse.

La grancanaria Misa Rodríguez debuta en los Juegos debido a la lesión de la portera titular, Cata Coll

Patri Guijarro se tuvo que marchar con molestias tras un choque, como Cata Coll minutos más tarde tras un rodillazo en la cara que le abrió una brecha en el pómulo. Brasil jugó pasado de vueltas, con una agresividad innecesaria que puso en peligro la integridad de las españolas en diferentes momentos del partido.

Mientras Brasil ponía la dureza, España intentó poner el fútbol. No acababa de fluir, pero con futbolistas de tanto nivel en sus filas, tarde o temprano, tenia que llegar una genialidad. Y nació de las botas de Mariona Caldentey, que puso un balón con música al punto de penalti para que Athenea se encontrara el esférico y con tan solo empujarla, el primer tanto para España subió al marcador. Por delante en el marcador, la urgencia desapareció y Montse Tomé respiró en la banda.

En los 16 minutos de añadido, tras las incesantes perdidas de tiempo del conjunto brasileño, Alexia puso el punto y final a un encuentro surrealista con un zurdazo desde fuera del área que sentenció el encuentro que sella su clasificación a cuartos de final.



# Mosakhlishvil y Tsunoda pierden sus batallas por el bronce

Francisco Cabezas

PARÍS

Salió corriendo del tatami Tristani Mosakhlishvili (-90kg), como si quisiera que aquello acabara cuanto antes. Salió con el semblante triste, reflexiva, pero paciente, Ai Tsunoda (-70kg), como si quisiera ver que el camino continúa. El hispanogeorgiano y la ilerdense (de padre japonés y madre francesa), que batallaron ayer todo el día por una medalla, acabaron cediendo en el último escalón.

Mosakhlishvili, tras perder la semifinal, tampoco pudo superar la final de consolación, quedándose con el cuarto puesto. Mientras que Tsunoda, que llegó desde la repesca, también acabó perdiendo el combate con el que hubiera obtenido uno de los dos bronces en disputa.

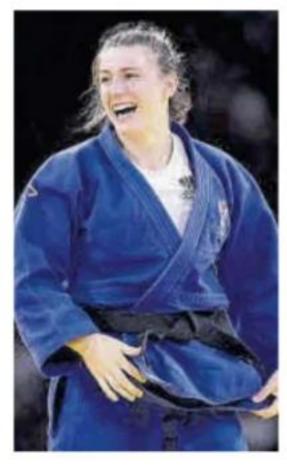

La judoca española Ai Tsunoda. | EFE

Cabe resaltar que a Mosakhlishvili, a quien llaman Tato, nacionalizado por carta de naturaleza en enero de 2022, llegó a las semifinales tras una matinal en la que venció sus tres combates con una notable superioridad.

Cayó en la semifinal ante el número uno y oro en Tokio, el también georgiano Lasha Bekauri. No se repuso de esa derrota. El griego Tselidis, doble bronce europeo, supo defenderse tras apuntarse un rápido waza-ari.

A Tsunoda, de 22 años, su determinación obligaba a tenerla en cuenta. Perdió en el combate definitivo de la repesca contra la austriaca Polleres, que no le dio opciones con un ippon.



Salma, a la derecha, junto a Alexia Putellas, celebra el tanto logrado por Athenea del Castillo, el primero de España a Brasil.





JUDO

# «Si lo doy todo y lo disfruto, ganaré el oro, seguro»

# Niko Sherazadishvili

Judoca en - 100 kilos

Niko Sherazadishvili, más conocido como Shera, de origen georgiano, buscará en París el título olímpico que no pudo lograr hace tres años, pese a que llegaba como líder del ránking mundial. Ahora ha subido de categoría, a la de menos de 100 kg.

Sergio R. Viñas

PARIS

Si se repasan las previsiones de medallas españolas saltará enseguida a la vista que Nikoloz Sherazadishvili, más conocido como Niko Shera (Tiflis, Georgia, 1996), era un nombre destacado en todas ellas. A la anterior cita olímpica, el judoca nacido en Georgia y afincado en Madrid desde los 14 años llegó como líder mundial de la categoría de -90 kilos y, por tanto, como máximo favorito al oro.

El séptimo puesto, en cambio, fue su techo. «Fue tan duro que pensé en dejar el judo», rememora, recuperada la confianza en sí mismo, sanada también la rodilla que se le quebró en el camino entre Tokio y París. Más grande y más fuerte, en una categoría superior, 100 kilos, hoy perseguirá de nuevo el sueño olímpico y no vacila cuando se le pregunta qué se puede esperar: «La medalla de oro».

### ¿Sería el único resultado con el que se iría contento de París?

Yo me iría contento si consigo disfrutar de mi judo, disfrutar de la competición y si lo doy todo. Entonces, si yo lo doy todo y lo disfruto, llega esa medalla de oro. Seguro.

### En este ciclo olímpico ha decidido cambiar de peso.

Creo que ha sido la decisión correcta, porque sufría mucho bajando el peso. Mi cuerpo, mi altura [1,91 metros] y mi masa muscular no me permitían quedarme tanto tiempo en menos de 90 kilos.

### Llegó a decir que pasaba mucha hambre.

Sí y, además, cuando haces tantas bajadas de peso llegan las lesiones y eso termina por acortar tu carrera. Confiaba en que podía estar en menos de 100 kilos mejor que en menos de 90 y podría conseguir los mismos resultados. En ello estoy.

### El peaje es que ahora se enfrenta a rivales más grandes, más fuertes y más pesados.

No estaba acostumbrado a enfrentarme a gente de mi altura o más altos y ahora tengo que hacerlo. He cambiado un poco mi estilo de judo y también han cambiado los rivales a los que tengo que estudiar. Son deberes nuevos, por así decirlo.



Niko Shera, en la capital francesa antes de su debut de hoy. | J. J. GUILLÉN / EFE

#### Llega sin la presión de ser el número uno del ránking, sin esa etiqueta de tener la medalla casi asegurada. ¿Le ayudará a liberarse?

Realmente nunca sentí presión por lo que se dijera de mí, soy yo el que se pone la presión, no hay nadie más exigente que yo. Ahora mi perspectiva ha cambiado, por la forma de tomarme las cosas, y espero que eso se muestre en París.

### ¿En qué sentido?

En la exigencia que yo tenía conmigo mismo, en el hecho de no disfrutar de cada resultado. Yo ganaba una competición y era tan exigente que estaba mirando en cualquier detalle el más mínimo fallo sin darme margen para disfrutar . Este año he conseguido disfrutar más con mis resultados. Con una medalla de plata, cuando competía en menos de 90 kilos, estaría muy mal conmigo mismo. Estaría mirando los vídeos y no llegaría a disfrutar. Este año he estado presente en tres finales, he conseguido un bronce en el Mundial, resultados bastante buenos que he aprendido a disfrutar. He encontrado el equilibrio, disfrutar de los resultados mientras aprendo de los errores que cometo.

### ¿Ese bronce mundial es el que le ha llevado a estar convencido de que puede ser campeón olímpico?

Totalmente. Porque yo me puedo sentir entrenado, pero es la competición la que determina si de verdad estás preparado. Y eso ha ocurrido en el campeonato del mundo, que es la competición más importante que tenía antes de los Juegos. El combate que perdí fue muy ajustado, contra el azerbayano, al que hemos estudiado más. Me ha permitido acceder a los Juegos como cabeza de serie. Los objetivos que nos habíamos marcado tras la lesión los hemos cumplido. Y ahora queda el último de todos, que es, ahora sí que sí, el top1.

### ¿Cómo le ha marcado el tener un padre que fue judoca?

A mí me ha marcado para bien, porque no ha sido un padre obsesivo. Sí que quería proyectar en mí lo que él no pudo conseguir, por circunstancias de la vida, por la guerra, por el trabajo, por formar una familia con 19 años... Él sí que quería que yo hiciese judo, pero realmente en lo que más me ayudó es en intentar ser honesto conmigo mismo.



# El triatlón se disputa a pesar de la calidad del agua y con más polémica

La organización no repite una clara salida nula en la prueba de natación en el Sena

**Leticia Fuentes** 

PARÍS

Erna las las 8 de la mañana, cuando las 55 triatletas saltaban al río Sena en la primera competición en sus aguas, después de que se hubieran anulado dos sesiones de entrenamientos por la toxicidad provocada por las lluvias. Una imagen para la historia de Francia tras 100 años de prohibición del baño pero que se ha visto empañada por la polémica desde el primer segundo de la competición, cuando varias atletas saltaban al Sena antes de tiempo.

«Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros. Ha habido salida nula y no se ha repetido. Ha sido exagerado, incluso yo me he quedado parada pensando que sería una salida nula», afirmó la española Anna Godoy al acabar la prueba y sentenció: «Está pasando en cada carrera, que se tiran antes, y no puede ser porque nos perjudican a las legales». Las imágenes de la infracción eran clarísimas.

Otro punto negativo fue la fuerte corriente del río, que dificultó la prueba de nado, y que provocó un desgaste mayor a las nadadoras porque las llevaba a los muros de piedra laterales. Con la bicicleta, la prueba no resultó más fácil. El suelo de adoquín, mojado tras las lluvias de la noche, provocó varias caídas. «Han tenido ocho años para preparar estos Juegos. Cada año vamos a peor», criticaba Godoy ante la prensa.

La calidad del agua del Sena era la máxima preocupación. A la organización le preocupaba otra jornada de lluvias, con la alerta naranja por tormentas que azota a Francia estos días, que iba a imposibilitar el nado en el río parisino.

El plan B era mutar la competición de triatlón a duatlón. Un fiasco, puesto que competir en el río más famoso de Francia era uno de los principales reclamos de estos Juegos. La amenaza no se cumplió y, al final, las atletas de triatlón rompían la maldición de más de cien años de un Sena no apto para el baño. Ganó la medalla de oro la francesa Cassandre Beaugrand para regocijo local. Godoy quedó 17º. Miriam Casillas, la 33ª.

Las dificultades fueron menos en la categoría masculina, disputada dos horas más tarde. Alberto González fue el mejor clasificado de los tres españoles al terminar octavo. El británico Alex Yee se alzó con el oro.

### Calidad del agua

La calidad del agua del Sena estaba por encima de los niveles de autorización sanitaria, pero aún así no alcanzaba los niveles verdaderamente deseables para el baño este miércoles, según mediciones privadas realizadas poco antes de las pruebas de triatlón.

A falta de datos oficiales, que no han sido divulgados ni por el Comité Organizador de París 2024 ni por World Triathlon (la federación internacional de ese deporte), la empresa francesa Fluidion, dedicada a la monitorización del agua, obtuvo niveles de concentración de la bacteria E. coli de 687 por cada 100 mililitros, según reprodujo la cadena pública France Info.

World Triathlon indica que la calidad del agua es buena o excelente con niveles de E. coli inferiores a 500 cada 100 mililitros de agua y mala si las concentraciones superan el umbral de 1.000 por 100 mililitros.

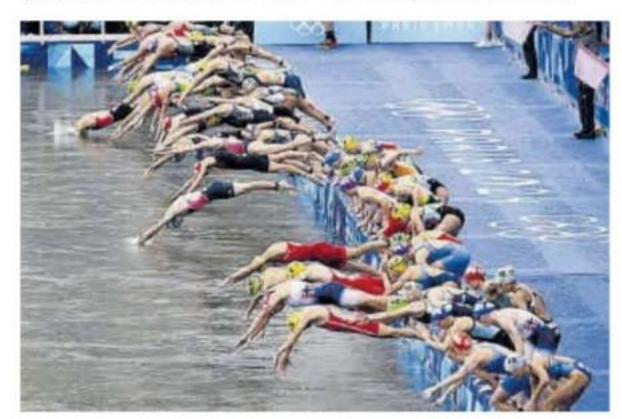

Momento de la salida nula de la prueba femenina de natación. | EFE







WATERPOLO

# España gana a Grecia (10-8) y pone la directa a las eliminatorias

LP/DLP

Tercera victoria de la selección española de waterpolo que dirige Miki Oca, esta vez frente a Grecia (10-8). El próximo rival en el, hasta ahora, desfile imperial de España, será Italia el domingo, con el objetivo de mantener el liderato del grupo por delante de Estados Unidos, el ogro al que derrotaron en el anteriorpartido consiguiendo una gesta histórica sobre la piscina de los Juegos de París.

El duelo con Grecia estuvo presidido por la igualdad hasta que se llegó al descanso (2-2 y 3-3), pero las españolas cobraron ventaja en el tercer parcial (4-2) y la ampliaron en el último cuarto antes de que las helenas empataran otra vez (1-1).

Judith Forca fue la máxima anotadora con cuatro goles. La acompañaron Bea Ortiz, la gran estrella, y Elena Ruiz con dos tantos cada una.



BASKET

# EEUU pasa a los cuartos al ganar a Sudán del Sur sin esforzarse

Adrián R. Huber

LILLE

La selección de Estados Unidos, la gran favorita al oro, derrotó a Sudán del Sur, por 103-86, y aseguró el pase a cuartos del torneo olímpico de los Juegos de París 2024 en un partido disputado en las afueras de Lille; y en el que su máximo anotador fue esta vez Bam Adebayo, con 18 puntos.

Los hombres de Steve Kerr se impusieron sin forzar en exceso la maquinaria de cara a las eliminatorias; en un partido en el que el más productivo fue el sursudanés Nuni Omot, que macó 24 puntos y compartió la mejor valoración del encuentro (25) con el citado pívot de los Miami Heat; en un partido que se decidió en la primera mitad y que estuvo más nivelado en la reanudación.



NATACIÓN



Katie Ledecky muestra su medalla de oro, la octava de su carrera. | EFE

# Marchand inicia un tiempo, Ledecky perpetua el suyo

El ídolo de Francia protagoniza un momento icónico doblando triunfos en mariposa y braza 🍫 La estadounidense gana su octavo oro

Francisco Cabezas

PARÍS

La leyenda de los Juegos se construye a partir de pedazos icónicos. De aquellos que nunca nadie más olvida. Léon Marchand, a sus 22 años, inicia un tiempo que se presume inolvidable. Katie Ledecky, a sus 27, insiste en perpetuar el suyo.

Marchand sumó dos oros más en estos Juegos -ya son tres junto al de 400 estilos-. Y los consiguió en pruebas que hasta entonces debían ser antagónicas, los 200 mariposa (1:51.21, con récord olímpico) y los 200 braza. Como si, puestos a romper con la historia, quisiera también hacerlo con las leyes de la naturaleza. Ese viraje cuando todo parecía ya perdido será difícil de olvidar. Ese nado subacuático. Esos últimos 50 metros en los que, con su aleteo, sobrevoló sobre el plumarquista mundial húngaro Milak, que se vio engullido tanto por el alumno aventajado de Phelps como por una afición cuyos gritos hacían temblar las sillas.

Marchand, a quien la victoria en los 200 braza se daba ya por descontada, tenía en el 200 ma-

riposa la verdadera prueba. La que permitiría saber si es solo un nadador genial y superdotado, o si tiene la capacidad suficiente para convertirse en leyenda. Tras lo visto, pocas dudas quedan.

Milak era el favorito para repetir el oro conquistado en Tokio. El suelo comenzó a temblar cuando los nadadores se acercaron a los poyetes de la piscina. «Léon, Léon, Léon». Y Marchand, con su cara dulce, de jovencito angelical nacido y criado, miraba hacia el suelo de la piscina.

Hugo González sufre el pase para la final del 200 espalda; Jessica Vall dice adiós a los Juegos

Milak, que había dominado con solvencia en los primeros 150 metros, se encontró de repente con la cabeza de Marchand a su altura. El francés lo había cazado al emerger del viraje. A partir de ahí, el húngaro se vio condenado. Mientras Marchand nadó el último largo como si casi acabara de comenzar la carrera (29.76), a Milak los brazos se le

encogieron (30.23) sin remedio. La plata, en su caso, debería ser suficiente consuelo. No le ganó un simple rival, un simple nadador. Le ganó quien inicia una era.

Extrema la suya Ledecky, que continúa disfrutando con la misma sonrisa estrenada con 15 años en los Juegos de Londees. La estadounidense no solo se revolvió contra su presunto crepúsculo, sino que superó (15:30.02) en cerca de cinco segundos su récord olímpico de los 1.500 logrado en Tokio (15:35.35). Lo hizo nadando sola hasta conquistar su octavo oro olímpico, igualando así Jenny Thompson como la nadadora con más oros de siempre, aunque ella solo triunfara como relevista.

El español Hugo González salió de La Défense con peor cara. Se metió en la final de los 200 espalda, prueba de la que es campeón del mundo. Pero lo hizo con el peor tiempo (1:56.52). Saldrá este jueves en la calle ocho. Difícil horizonte.

Quien pudo despedirse en paz fue Jessica Vall. A sus 35 años, y tras nadar la semifinal del 200 braza, pudo decir adiós como merecía, disfrutando de sus terceros Juegos.



TIRO

# Dos diplomas que saben a poco para Mar Molné y Fátima Gálvez

Agencias

PARIS

Mar Molné y Fátima Gálvez quedaron cuarta y quinta, respectivamente, en la final de tiro al plato. Estaban contentas por el resultado, aunque las expectativas de medalla se habían multiplicado cuando en la ronda clasificatoria matinal habían terminado primera y segunda en la clasificación. Sin embargo se quejaron de algunas condiciones bajo las que celebró la competición y no pudieron subirse al podio del campo de tiro de la capital francesa.

La ganadora de la final en el campo de tiro de Chateuraux, reservada solo a las seis mejores, fue la guatemalteca Adriana Ruano, que logró el primer oro de la historia olímpica de su país y la tercera medalla de siempre. Lo logró con 45 aciertos, estableciendo un nuevo récord olímpico, que era de 43.



# Miren Lazkano, décima en la final de C1, sin diploma

**Europa Press** 

PARÍS

La piragüista Miren Lazkano se clasificó a la final del C1 en eslalon de los Juegos Olímpicos de París 2024, y no pudo conseguir diploma olímpico en la prueba, después de cometer tres toques que conllevaron penalización en las primeras puertas, para finalmente terminar en el décimo lugar.

La donostiarra, de 27 años, se metió sin apuros en la final que acogió el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne, pero en la bajada con las medallas en juego -suyo fue el tercer turnono arrancó bien, tocando dos puertas y sumando cuatro segundos a su tiempo final a las primeras de cambio, una situación que empeoró más tarde, para terminar la bajada con seis segundos de penalización.





GOLF

David Puig ha crecido esta temporada jugando en el circuito de Arabia Saudí de LIV, que le fichó estando en la universidad. Ahí coincide con Jon Rahm, el gran dominador de los campos de golf y con el que competirá a partir de hoy bajo la bandera española para subirse al podio de los Juegos de París.

# Puig, Rahm y sus 'swings'

El jugador catalán, afincado en EEUU compite junto al campeón de Barrika por el podio olímpico tras crecer en el circuito de Arabia

Albert Guasch

BARCELONA

Después de la entrevista, David Puig se sube a un coche y desaparece con un potente rugido de su motor. Acelera y hace ruido Puig. No solo con las manos en el volante. Este curso ha generado un estruendo golfístico considerable.

A sus 22 años, Puig ha pegado un estirón en su juego. Disputa su segunda temporada en el circuito saudí de LIV, que le fichó cuando aún estaba en la universidad. En una incursión en el circuito asiático, conquistó en febrero su segundo torneo como profesional, el Open de Malasia. El primero fue en Singapur en 2023.

En el US Open, tercera vez que participaba en un major, superó el corte y eso le permitió ascender al puesto 113 del ránking mundial, suficiente para apropiarse de la segunda plaza olímpica, al lado de Jon Rahm. Por poquito superó a Jorge Campillo. Antes multiplicó sus viajes por todo el mundo para competir y sumar puntos. En 20 días, Arizona, Cancún, Las Vegas, Malasia, Omán... Una locura.

Así que en el Club de Golf de Barcelona, lugar de la entrevista, Puig reflexiona sobre su rápido ascenso, el esfuerzo invertido y la oportunidad de disputar unos Juegos Olímpicos. Sucede unos días antes de desplazarse a París. «Participar en unos Juegos era uno de mis sueños y lograrlo me hace sentir muy bien conmigo mismo», explica en medio del esplendoroso verde del club pegado a Sant Esteve Sesrovires. Creció en L'Ametlla del Vallés, pero aquí empezó a gatear como golfista.

El estreno de Puig se producirá hoy con buenas sensaciones después de merodear por los primeros puestos durante casi todo el



David Puig, en un entrenamiento en Le Grand National. | MATT YORK

torneo LIV del Reino Unido de la semana pasada. No tan buenas como las de Rahm, al que se le escaparon las lágrimas al certificar su victoria: fue su primer trofeo en 15 meses. Lágrimas de liberación.

La competición se disputa entre el 1 y 4 de agosto en Le Golf National, campo propiedad de la Federación Francesa de Golf, ubicado a 41 kilómetros de la villa olímpica. Puig lleva una trayectoria algo paralela a la de Rahm. Pasó cuatro años en el CAR de Sant Cugat antes de decantarse por una propuesta de la Universidad de Arizona State, la misma en la que creció el golfista de Barrika. Y ha mantenido en Scottsdale (Arizona) su base residencial. Como el vasco. Y como Rahm compite en el circuito profesional saudí. No a su nivel económico. Pero no se queja. Al contrario. «Apostó por mí desde el principio. Me dio de un día para otro la posibilidad de competir con los mejores jugadores del mundo y darme una experiencia que en ningún otro sitio hubiera podido encontrar tan rápido», dice Puig, al que se le ha quedado una musiquita norteamericana al hablar en catalán y castellano.

Se siente capaz de optar a los majors. Y al podio olímpico. «Espero disfrutar de los Juegos. Pienso que Jon y yo podemos hacer buen papel. Queremos la medalla. Y creo que tengo el nivel». Puig quiere hacer más ruido.

# Laagenda

# **ATLETISMO**

# Alvaro Martin, Diego García, Paul Mcgrath

6.30h. 20 km marcha

# Maria Perez, Cristina Montesinos, Laura Garcia-Caro

8.00h, 20 km marcha

#### **REMO**

# Virginia Diaz

8.30h. Scull. Semifinales

#### Aleix Garcia-Rodrigo Conde

10.30h, Final doble scull

#### **VOLEY PLAYA**

# Liliana-Paula / Marwa-Elghobashy (EGI)

10.00h. Grupo A

# SALTO OBSTÁCULOS España

10.00h. Equipos calificación

# **NATACIÓN**

# África Zamorano

10.04h.200 espalda. Eliminatorias

# Carmen Weiler

10.13h. 200 espalda. Eliminatorias

# Hugo González

10.52h. 200 estilos. Eliminatorias

# 4x200 libre (M)

11.16h. Eliminatorias

# GOLF

# Jon Rahm y David Puig

10.06h. Primera jornada

# JUDO

# Niko Shera

10.36h. Categoría -100 kg.

# **TENIS**

# Carlos Alcaraz

11.00h Cuartos de final

# WATERPOLO

# España - Serbia (H)

11.05h Grupo B

# **BOXEO**

# **Enmanuel Reyes**

12.08h. -92 kg. Cuartos de final

# **BALONMANO**

# España - Hungría (M)

13.00h Grupo B

# **VELA**

# Joaquin Blanco

13.20h Final ILCA 7

# Diego Botín-Florian Trittel

13.43h Final 49er. Regata de nedalla

# PIRAGÜISMO Pau Echaniz

14.30hSemifinal Kayak K1

# HOCKEY

# España - Sudafrica

16.30h Grupo B (M)

# BADMINTON

Carolina Marín

17.30h Ronda 16

# **BALONCESTO 3X3**

# España - China

17.00h Preliminar (M)

# España - Estados Unidos

20.30h Preliminar (M)

8. Italia

9. Canadá

35. España

10. Hong Kong 2

#### El medallero Japón 14 2. China 11 Australia 18 5 4 Francia Corea 3 11 26 6. EEUU 11 11 7. Gr. Bretaña 4 3 12

3

2

11

3

2

1



La fuente de energía más poderosa del mundo.





Cobertura especial Juegos Olímpicos

# 00

# Súmate a nuestro equipo

PARIS 2024



Nuestra delegación está compuesta por los informadores más en forma, los corresponsales más veloces, los formatos más flexibles y al análisis más completo. Todo para ponerte en bandeja la victoria: las Olimpiadas de París24.







La cobertura más completa



Videoblog desde la sede de la delegación









Fabio González Estupiñán firma malabarismos con el esférico en uno de los campos del Marbella Football Center, en el primer tramo de esta pretemporada.

# La UD cierra la puerta a Fabio

El club etiqueta de intransferible al pivote sureño, pretendido por un club de Malasia y el Sporting « Ante el Inter lució el brazalete y es uno de los cuatro grancanarios de Carrión

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En el reino carry on y la transformación total de Luis Helguera, hay gloria para Fabio González. El timonero de Ingenio se queda y presume de taquilla. Defensa a ultranza del capital humano de la legión invencible del Clipper de fresa. Portazo a la salida del organizador, que finaliza su vínculo contractual en junio de 2025 y ha sido tentado por la liga de Malasia y el Sporting de Eric Curbelo. La actuación del centrocampista amarillo de 27 años ante el Inter de Milán, que mandó un balón al palo del arco de Josep Martínez, viene respaldada por el veredicto favorable de la dirección deportiva. Prohibido soltar platanitos.

En un proyecto con diez fichajes y cuatro grancanarios en nómina con licencia profesional -el sureño junto al ariete Sandro Ramírez, el extremo Benito Ramírez y el central Álex Suárez-, la marcha del mimbre centenario (123 partidos oficiales desde su debut en Primera en 2017 ante el Atlético de Madrid) está descartada. Ante el Inter de Milán, campeón del Scudetto, sorprendió por su eficiencia y rigor. Acarició su diana, como aconteciese ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Ha portado el brazalete en esta pretemporada y se distingue por su jerarquía. Un líder silencioso, que predica con el ejemplo y vale de respaldo para Kirian Rodríguez, líder espiritual del proyecto pimientista, así como para Alberto Moleiro la gran joya de la factoría-.

El de Ingenio fue titular ante el Granada y los interistas de Simone Inzaghi

En el caso de Fabio, el centrocampista presentó una propuesta de un conjunto de Indonesia para dejar la Isla, pero desde las oficinas pío pío la tildaron de insuficiente. Reclamaban cuatro kilos al bloque de la competición asiática. El salario del canterano por temporada acariciaba los 850.000 euros, una cifra irrechazable.

El Sporting también pujó por el canterano, pero el interés resultó tímido y sin concretar una cifra. En las filas del cuadro rojiblanco milita el zaguero Eric Curbelo, que dejó la entidad grancanaria en junio en un clima de máxima animadversión con el estratega Xavi García Pimienta -discrepancias que también alcanzaron a los Jonathan Viera, Aarón Escandell o el propio Nuke Mfulu, que ayer se oficializó su salida-. Pero con la salida del barcelonés al Sevilla, hav un nuevo orden táctico. Es el reino Carrión, y ahí Fabio encadena

# Al-Shabab y en La Orotava

Mañana llega el quinto duelo del verano carry on en Los Cuartos de La Orotava de Tenerife ante el Al-Shabab FC de la Liga Profesional Saudí (12.00 horas y por la TVC). En el equipo árabe milita el exjugador del Atlético de Madrid e internacional belga Yannick Carrasco -que fue mundialista con el amarillo Januzaj en 2018-. Tras sumar dos empates, ante el Al Sadd del ariete isleño Mujica (0-0) y el Granada de Ruiz (1-1) en Marbella, así como sendas derrotas ante los italianos del Como de Fábregas (2-1) y el Inter de Milán (3-0), el laboratorio Carrión busca perfección aristas tácticas. El calendario se cierra ante el Sur Yaiza (sábado, 12.00, TVC) y UD Tamaraceite (martes, 12.00) en Barranco Seco, así como ante el Liverpool en Anfield (10 de agosto) como broche de oro. | P. C.

dos titularidades ante Granada y el citado Inter de Milán en el nuevo ideario táctico del 4-2-3-1.

# Movimientos en la medular

En esa zona de creación, para potenciar la fórmula mixta de Carrión de la velocidad ultrasónica y la estética, se renovó a Campaña y a Enzo Loiodice, además se ficharon a Manu Fuster, así como al ejecutor milimétrico de Iván Gil. También puede actuar de mediocentro ofensivo el internacional con Bélgica Adnar Januzaj. Además, se busca un organizador, tras complicarse la adquisición en propiedad del cántabro Sergio Ruiz (el Granada se planta en cuatro millones para activar la salida).

Lesionado ante el Deportivo Alavés el 27 de mayo de 2023, la fecha del ascenso, el sureño se perdió gran parte de la temporada por una recaída de su dolencia en el tobillo. Con Pimienta, en la máxima categoría, solo disputó seis partidos oficiales (121 minutos). Dentro de la elevada competencia, para Carrión, Fabio se presenta como un embajador de liderazgo. Concretada la salida de Nuke Mfulu, el rol y la ascendencia del renacentista del Roque Nublo no se discute. Se lo ha ganado.

Faltan tres bolos para el cierre de una de las pretemporadas más revolucionarias de las últimas décadas. Nuevo entrenador, diez incorporaciones y la búsqueda de un estilo propio en margen récord. Dar un paso al frente en todos los sentidos. Incluso, en el logístico con la disputa de dos ensayos ante rivales que contabilizan nueve Copas de Europa como el Inter de Milan ((3) y el del Liverpool en un escenario mítico como Anfield. Pendientes del duelo de impacto mediático en el jardín de los Beatles, Fabio presume de taquilla y la puerta de salida cerrada.

P.C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Negativa a la Liga Profesional Saudí. Calabazas a la tentación millonaria del desierto. El culebrón Álvaro Valles es agotador. Serial con guantes en esta particular adaptación de la Pasión de Gavilanes. El meta de la UD Las Palmas, cuyo contrato acaba el 30 de junio de 2025 y no figura en los planes de Luis Carrión - Cillessen y Dinko lucirán licencia profesional en el curso 24-25 por la permanencia-, ha rechazado una propuesta de diez millones netos de salario por tres temporadas en la competición de Arabia. Buscan guardametas, cautiva el instinto felino del '13' pío pío que llamó a la puerta de la Roja de De la Fuente de cara a la disputa de la Eurocopa.

El club grancanario le trasladó la propuesta el pasado jueves al meta de La Rinconada, que suponía el ingreso de cerca de diez kilos para la entidad grancanaria, y fue desechada por el galáctico con guantes en la pasada edición liguera. Valles cuenta con un pacto sellado con el Real Betis Balompié. Esta determinación, por defender el arco de Heliópolis, le llevó a truncar su marcha al Olympique de Marsella de De Zerbi.

En su lista de pretendientes, también figura el Villarreal CF, que comunicó el traspaso de su meta canterano Jorgensen al Chelsea londinense por 24,5 millones. El Submarino Amarillo renovo el contrato a su arquero y luego lo puso en el mercado por una cifra suculenta. Una fórmula diferente a la orquestada por la UD. En el caso de Valles, se ganó esta año adicional por la cláusula de partidos hasta junio de 2025-, pero luego no accedió a ampliar su vínculo. La temperatura subió de forma importante con la cláusula Ramírez. El principal mandatario recordó a la Araña de La Rinconada que si no renovaba se vería obligado a permanecer todo el año en la grada del Gran Canaria.

# Inédito en el laboratorio

Tras escenificarse las rescisiones contractuales de Álvaro Lemos y Aarón Escandell, que jugarán en el Real Oviedo, así como la de Nuke Mfulu (que pone rumbo al Deportivo), cabe reseñar que la venta de Saúl Coco se cerró en cuestión de 48 horas al Torino italiano -por un importe de siete millones-. Pero el culebrón del arácnido de La Rinconada sigue sumando capítulos. Cuatro partidos, cuatro descartes.

El Betis ofrece cuatro millones y el presidente Miguel Ángel Ramírez sigue firme en su estrategia de defender el patrimonio humano de la UD. Cueste lo que cueste. El eslogan se ha repetido hasta la saciedad: 'Renovación, traspaso o todo el año en la grada'. El club galo, según destapó el propio mandatario, ofrecía diez millones por la operación, pero no alcanzó un acuerdo con el de La Rinconada en el otro factor clave. Una vez sentados en la mesa, el meta exigía una cantidad considerada como «desmedida» por el conjunto de la Ligue-1. Eran esos tres millones por curso, que sí se lo ofrecen



El pistolero Oli McBurnie y el reto de los diez goles de Prince. El ariete escocés Oli McBurnie se presenta este mediodía en sala de prensa de Barranco Seco (12.45 horas). Tras el aciago paso de Kaba, llega con el reto de convertirse en el mejor estilete de este siglo en Primera de amarillo y batir la marca de Prince. | LP / DLP

# Valles rechaza diez millones de un club de Arabia Saudí

El meta de la UD prioriza jugar en el Betis y desecha otro contrato millonario de tres campañas \* También descartó al Marsella

desde la competición del caviar.

Pero para el de La Rinconada solo figura una opción: vestir de verdiblanco. Betis o Betis. Con el acuerdo ya perfilado, la entidad de Heliópolis primero debe traspasar a Rui Silva al Oporto. Los pasos y condiciones para que Valles cumpla su deseo. Permanecer en la grada de Siete Palmas es una ruina. La UD perdería cuatro kilos y el meta revelación de la pasada edición liguera perdería valor. Una cuestión de paciencia y que se den todos los acontecimientos. Además, cabe recordar que el pasado enero, Ramírez ya desechó la venta de Valles al Nottingham Forest Football Club por veinte millones. La propuesta llegó al cierre del pasado mercado invernal.

Inédito en esta pretemporada, el de La Rinconada tiene un acuerdo con los verdiblancos

El Nottingham inició la puja con veinte 'kilos' el pasado enero en el cierre del mercado

Si se suman los montantes ofrecidos a la UD del bicampeón de Copa de Europa inglés (20), así como las del Marsella (10) y el del equipo saudí (10) se alcanza la cifra de cuarenta. De febrero a agosto, propuestas para el delirio y solo 37 partidos en Primera de amarillo (44 goles encajados y nueve pulsos en los que dejó la portería a cero). El valor de mercado de Valles voló en la pasada temporada a los quince millones -tras conquistar el ascenso ante el Alavés como figura amarilla era de apenas de un millón-. En otra dimensión, ya es uno de los metas más cotizados en el jardín de Mbappé y Bellingham. Pero falta el acuerdo final. Sellar la paz para facilitar su salida. La última aparición del sevillano de amarillo se remonta al 26 de mayo en el Gran Canaria ante el Alavés.Despedida con contrato en vigor y el inicio de un laberinto eterno de millones y suspicacias.

# Nuke Mfulu rescinde e Iñaki jugará cedido en el Unionistas

P.C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Nuke Mfulu, 69 duelos con la UD Las Palmas, ya es agente libre para fichar por el Deportivo de la categoría de plata. La entidad grancanaria comunicó ayer la rescisión de contrato del centrocampista internacional con la República Democrática del Congo de 30 años tras tres temporadas. Fue capitán y fue determinante en la campaña del ascenso con la disputa de 30 encuentros. Con un rol residual en la pasada temporada, su marcha estaba cantada para iniciar ahora su periplo en el club gallego. 'La UD Las Palmas le desea los mayores éxitos, tanto a nivel personal como deportivo', se podía leer en la web del club. Su último partido de amarillo se remonta al 20 de diciembre ante el Athletic en San Mamés.

En relación a la nómina de canteranos, Iñaki González jugará cedido en el Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF. Con el no ascenso de Las Palmas Atlético a la Segunda RFEF, la entidad se ve obligada a buscar salidas profesionales a los platanitos en categorías superiores al Grupo Canario.

# Pichichi del vivero

Pau Ferrer, cuyo contrato finaliza en junio, también jugará a préstamo en las filas de la UD Ibiza de la Primera RFEF. En la pasada temporada con el filial, fue el cuarto máximo realizador de la categoría a nivel nacional con 24 tantos. Una habilidad que le permite ser valorado como un mimbre de futuro. Cesiones para estirar una progresión y seguir los pasos de Juanma Herzog, que sí cuenta con protagonismo a las órdenes de Carrión e hizo dos tantos en Primera División.

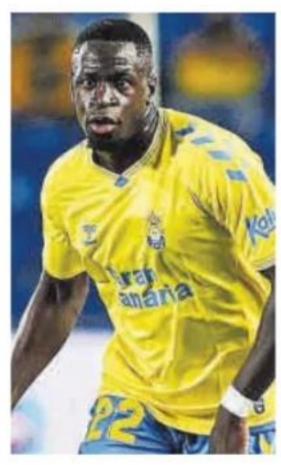

Nuke Mfulu. LP/DLP

Primera

# Flick debuta con nota

El Barça, repleto de canteranos y en el estreno del alemán, bate al City en los penaltis en Orlando en el inicio de la gira americana & Tantos de Pau Víctor y Torre bajo el diluvio

Albert Traver

ORLANDO (ESTADOS UNIDOS)

El Barça superó en la tanda de penaltis 4-1 al Manchester City tras empatar (2-2) en el tiempo reglamentario de un partido amistoso de pretemporada jugado en Orlando (Estados Unidos) que sirvió de debut al estratega alemán Hansi Flick. Muy buena imagen dejaron el Barcelona y Flick con los canteranos en la cancha.

Se hizo esperar el debut del Barcelona en esta pretemporada, pues la tormenta eléctrica que acechaba a Orlando obligó a los más de 60.000 espectadores que abarrotaban el Camping World Stadium a buscar refugio en el interior del estadio durante más de una hora. Con el visto bueno meteorológico, Flick apostó en su once por los canteranos con los que se encontró al llegar a Barcelona, que respondieron a la confianza con descaro ante el City, más rodado y más experimentados.

El cedido las dos últimas temporadas Clément Lenglet llevaba el brazalete de capitán bajo la lluvia y la humedad de Orlando. El City creó más ocasiones en el tramo inicial y a punto estuvo de adelantarse con un disparo -quizás gol fantasma- de Erling Haaland en el minuto 11 que sacaría Iñaki Peña sobre la línea con la ayuda del poste. El guardameta alicantino fue protagonista durante este primer tiempo, con otras

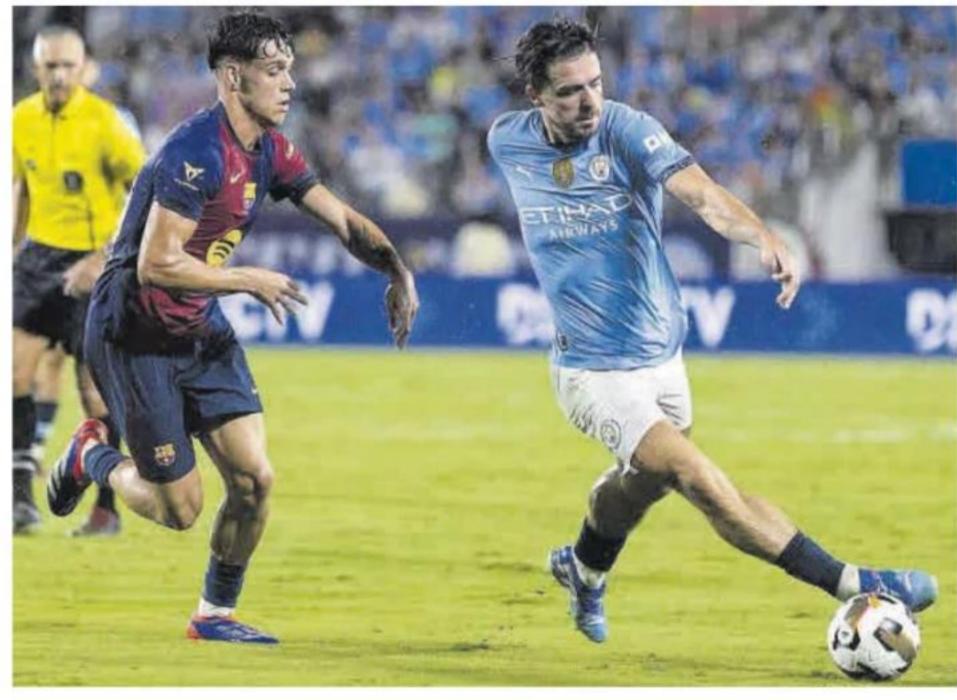

El centrocampista del Manchester City Jack Grealish controla el esférico ante la presión de Héctor Fort. | CRISTÓBAL HERRERA

paradas de mérito, incluyendo un tiro libre envenenado de Grealish y otro de Kalvin Phillips en el 36.

Barcelona, que creaba peligro con juego directo y por las bandas, se adelantó en el minuto 24 con un gol de Pau Víctor asistido de tacón por Casadó, uno de los futbolistas más destacados de Flick. En el 39' empató el City con un tanto del canterano inglés Nico O'Reilly, una de las sensaciones de la pretemporada de los de Pep Guardiola asistido por Josko Gvardiol con un pase entre líneas. Cuando parecía que el partido se iba al descanso con empate, Pablo Torre en el añadido puso el 2-1 poniendo la guinda a un centro de Martín que Pau Víctor dejó pasar para que el cántabro superase a Ederson. Con la entrada de aún más canteranos en el segundo tiempo, los de Flick mantuvieron el guion de atacar al City y luego en los penaltis, Toni Fernández puso la puntilla a los cityzens.

# Internacional

# Jürgen Klopp no solo deja el Liverpool sino que no volverá a entrenar más

El alemán confiesa que «esto es todo» para él en el Congreso Internacional de entrenadores

Sebastián Vargas Rozo

MADRID

Sorpresa mayúscula en el mundo del fútbol. El alemán Jürgen Klopp, hasta hace apenas unos meses técnico del Liverpool previo a su adiós al banquillo *Red* a final del curso pasado, ha anunciado también su retirada definitiva de los banquillos. Muchas veces considerado el mejor técnico del mundo por sus glorias en la Premier League y Champions League, Klopp desveló la primicia en el Congreso Internacional de Entrenadores en Wurzburgo (sur de Alemania).

«A partir de ahora, esto es todo

para mí como entrenador. No renuncié por capricho, sino que fue una decisión general. También he entrenador a los mejores equipos del mundo», sentenció al ser consultado por sus próximos pasos.

En el evento, Klopp aprovechó para remarcar sus palabras sobre una posible oferta de la selección inglesa: «No importa quién llame: en mi declaración de renuncia dije que no entrenaría a ningún país ni club durante unos años. Algunas personas deben haber pasado por alto esa parte. Al día siguiente, alguien llamó y le dije: '¿Estás loco? Te lo expliqué ayer'».

«Sería la mayor pérdida de pres-



Klopp en su adiós del Liverpool. | EFE

tigio en la historia del fútbol si dijeras: haré una excepción», dijo en relación a la posibilidad de interrumpir su retirada, ahora defintiva, acorde a sus palabras.

«Hay muchos entrenadores aquí y la situación en la que el teléfono no deja de sonar y puedes ir a cualquier parte es una fortuna que pocos tienen. Sin embargo, el momento no podría ser peor para contactarme. Voy a trabajar en algo. Soy demasiado joven para jugar sólo al pádel y pasar tiempo sólo con mis nietos», dijo. «¿Voy a volver a ser entrenador? De hecho, lo descartaría por ahora. Veremos cómo se presenta la situación en unos meses. Ahora mismo, nada», sentenció.

Su etapa en el Liverpool, donde ha tenido que competir en la liga más exigente del planeta, resultó bastante prolífica e histórica. Como mánager de los 'reds', levantó una Premier League, una Champions, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Supercopa de Europa, una Community Shield y un Mundial de Clubes.

Su sustituto, Arne Slot, será el encargado de dirigir al conjunto Red en la próxima Premier League con el reto de intentar igualar la senda de Jürgen. Además, se medirá a la Unión Deportiva el próximo día 10 de agosto, cuando el equipo insular dispute por primera vez un amistoso en Anfield.

# Italia

# El ex de la UD Coco, titular en el pulso del Torino ante el Lyon

Agencias

PARÍS (FRANCIA)

El central lanzaroteño y ex de la UD Las Palmas Saúl Coco fue titular ayer con el Torino italiano en el pulso amistoso ante el Olympique de Lyon, que concluyó (0-0). Traspasado el pasado 17 de julio por siete millones, el isleño completó los noventa minutos en la retaguardia del bloque de Vanoli. El campeonato italiano arranca para el Torino el próximo 17 de agosto y desde las 18.45 horas ante el AC Milan en San Siro.

El Torino acabó en la novena plaza en la pasada edición de la Serie A y a ocho puntos de los puestos europeos. Coco finalizaba contrato en junio de 2025 con la UD y contaba con propuestas del fútbol galo, así como del Sevilla. El próximo 11 de agosto, el Torino arranca su andadura en la Copa ante el Cosenza. El lanzaroteño cierra la pretemporada ante el Metz, el 3 de agosto en el Stade Saint-Symphorien de Francia en esta gira gala. Sanabria, Ricci y Zapata son las estrellas del equipo de Saúl Coco.

# Mercado

# Dovbyk deja el Girona y ficha por la Roma por 34 millones

Efe

GERONA

El ariete ucraniano Artem Dovbyk deja el Girona y sale traspasado a la Roma por 34 millones. El pichichi de Primera de 27 años pone rumbo a la Ciudad Eterna para estampar la firma en su nuevo contrato en las filas del giallorosso y dejar huérfanos de gol a los de Míchel. El ucraniano viaja mañana a Italia y pone fin a su etapa en LaLiga y será el quinto país donde lleve sus goles tras los pasos por Ucrania (Dnipro), Moldavia (Balti), Dinamarca (Midtjylland y Sonderjyske) y en la Liga con los gerundenses. De esta manera, se descarta su fichaje por el Atlético de Madrid, club que había mostrado un enorme interés por hacerse con el pistolero ucraniano.

# **Tenis**

#### V.P.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Sube cada vez más el nivel en el ITF W100 DISA Gran Canaria con el debut de las mejores jugadoras del cuadro con la clasificación de las últimas tenistas para octavos de final. Además se resolvieron los partidos de octavos de dobles, con una única representante española para cuartos de final, la catalana Marina Bassols.

Expectación en pista central para seguir muy de cerca a la cabeza de serie del torneo, la gallega Jessica Bouzas. Tras hacer historia en Wimbledon derrotando a la vigente campeona, Marketa Voundrosova, Bouzas llega a Maspalomas estrenando su mejor ranking, 77 del mundo y con el deseo de quitarse la espinita de la pasada edición, en la que se quedaba a las puertas del título tras una apasionante final. Toda una declaración de intenciones, Bouzas se hacía con el encuentro frente a la italiana Camilla Rosatello por 6-0 6-1 en poco más de una hora.

No decepcionaba la número cuatro del cuadro, Nuria Parrizas. La granadina, que forma parte de la historia de esta competición al convertirse en 2019 en la primera española en ganar este torneo, batía a su contrincante, la francesa Amandine Hesse por 6-2 6-4. Incontestable Marina Bassols, segunda cabeza de serie de la competición y puesto número 119 del mundo, la gerundense dejaba fuera del cuadro a Ysaline Bonaventure por 6-1 6-0. Otra española, la catalana Andrea Lázaro se clasificaba también para octavos de final con un contundente 6-1 6-2 frente a la británica Freya Christie.

Uno de los encuentros más disputados de la jornada lo protagonizaban la suiza Jil Teichmenn, y la rusa Victoria Kan. Teichmenn, que ha llegado a ser la 21 del mundo, lograba su plaza en octavos de final tras vencer por 3-6 6-4 6-2 a una digna rival en un encuentro



Jessica Bouzas, a punto de golpear la pelota ayer en las canchas del Club Conde Jackson Maspalomas. LP/DLP

# Jessica Bouzas y Nuria Parrizas entran en acción

La gallega, favorita del ITF W100 DISA Gran Canaria, tritura a la italiana Rosatello por 6-0 y 6-1 y se mide a Seone Méndez en cuartos

de casi tres horas. Vencen también la australiana Seone Mendez frente a Carlota Martínez por 6-3 6-2 y la croata Lea Boskovic contra la suiza Leonie Kung 6-4 6-3.

# Dobles

En dobles la pareja favorita del cuadro, Angelica Moratelli y Sabrina Santamaria se ha estrenado con una victoria frente a Lucía Cortez y Mina Hodzic por 6-3 6-2. Remontada de las checas Miriam Kolodziejova y Jesika Maleckova [#4] que ganaban en el tie break a las españolas Bolsova-Fita por 3-6, 6-2, 10-5. La catalana Marina Bassols, que se clasificaba en la jornada de ayer junto con su compañera Shuo Feng, queda como única representante española en esta categoría.

La dupla formada por Anna Rogers y Qianhui Tang se han impuesto 6-2 6-3 ante el equipo italiano Pedone-Tona. La estadounidense Jessie Aney y la alemana Lena Papadakis se imponían a Mendez-Portillo por 6-4 6-1. Al cierre de esta nota aún se disputaban los dos últimos partidos.

Mañana será el turno de los octavos de final de individuales y los encuentros de cuartos de final de dobles. Todos los encuentros se disputan en el Club Conde Jackson Maspalomas con entrada gratuita hasta completar aforo. Toda la información sobre partidos y horarios, disponible en las redes sociales del evento y en la web oficial itfgrancanaria.com.

# Rally

# El Mundial en la Isla será del 24 al 27 de abril del próximo año

V.P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Consejo Mundial de la FIA confirmó por unanimidad el calendario WRC 2025. El Rally Islas Canarias será la 4º prueba y se celebrará la semana del 24 al 27 de abril, marcando un hito histórico al ser la primera participación del Rally Islas Canarias en el Campeonato Mundial de Rallyes (WRC).

El evento comenzará el jueves 24 de abril con el Shakedown, seguido de las tres etapas principales que se disputarán del 25 al 27 de abril. Este cambio a tres etapas, en lugar de dos como en ediciones anteriores, se debe a su inclusión en el calendario del WRC, lo que también implica que el recorrido deberá contar con un mínimo de 300 kilómetros cronometrados.

El calendario del World Rally Championship 2025 contará con un total de 14 citas, incluyendo nuevos rallies en España, Paraguay y Arabia Saudí,

# Windsurf

# Benedetti y Alabau siguen en lo más alto del Mundial de Foil Slalom

# LP/DLP

PÁJARA

La salida de la tarde de ayer de las féminas tuvo lugar a las 16:30 horas con la ronda 9, en la que Justine Lemeteyer continuó demostrando su dominio al volar nuevamente al frente, mientras la única representante española, Blanca Alabau, lograba un impresionante segundo puesto en el ranking, seguida de la alemana Alisa Engelmann.

Por su parte, en la categoría masculina, la tarde cerró con un emocionante empate entre Pierre Mortefon y Daniele Benedetti, ambos con 9,4 puntos. Sin embargo, Benedetti lidera técnicamente en el desempate, habiendo vencido a Mortefon en tres de las cinco carreras completadas.

Mañana comenzará con la gran final de Foil Slalom femenina y masculina.



# Mike Tobey ya está «en casa»

«Estoy súper contento por llegar aquí, tengo muchas ganas de empezar la temporada. Para mí las Islas Canarias son mi casa, así que tengo muchas ganas de estar aquí. Creo que tenemos un súper equipo y ojalá podamos hacer buenas cosas esta temporada». Con estas palabras llegó el nuevo pívot del CB Gran Canaria, Mike Tobey, durante la noche del martes. Su casa, por su pasado en el actual La Laguna Tenerife, donde conoció a su esposa. Además, reconoció que Lakovic interfirió en su fichaje. Durante mis años en la selección de Eslovenia he hablado con él [Lakovic]. Me gusta cómo juegan sus equipos. Creo que su estilo me viene bien». | D. Rodríguez



CBGC

# Salud

# Canarias crea una prueba pionera para medir el funcionamiento de los riñones

El proceso, que ya se ha implantado en 14 hospitales, tiene menor margen de error y es menos invasivo . La medida ya ha beneficiado a 3.000 pacientes

#### Verónica Pavés

LA LAGUNA

Un grupo de investigadores canarios ha creado un método pionero
para medir el buen funcionamiento de los riñones de forma menos
invasiva y más certera. Esta novedosa prueba, creada por investigadores del Hospital Universitario de
Canarias (HUC) y la Universidad
de La Laguna (ULL), ya ha sido implantada en 14 centros hospitalarios de España y ha beneficiado a
3.000 pacientes, la mayoría de
ellos canarios.

«Es una historia de éxito donde Canarias tiene un papel principal», argumenta el nefrólogo e investigador de la ULL, Esteban Porrini, que también ha coordinado el proyecto. Los científicos llevan una década trabajando en adaptar este método diagnóstico, que se lleva utilizando en el mundo desde hace más de 40 años, para conocer el estado de los riñones. «Esta información nos permite dar una medida más certera, que en última instancia nos permite ajustar la dosis de los tratamientos, hacer un mejor seguimiento de la enfermedad renal y mejorar la calidad de vida de los pacientes», indica Porrini.

Este método, conocido como aclaramiento el iohexol-DBS, tan solo requiere de una gota de sangre y un pequeño papel de filtro para tomar la muestra. Como la molécula que se utiliza para tomar la muestra es «muy estable», tal y como explica el bioquímico clínico del HUC, Sergio Luis, su conservación es sencilla y puede mantenerse a temperatura ambiente. «Es un método muy útil, y en especial en nuestra comunidad autónoma», recalca Porrini, que asegura que las muestras se pueden enviar incluso por correo postal lo que facilita el traslado desde otras islas a los laboratorios centrales, ubicados en el HUC.

Este grupo ha obtenido un Proyecto de Medicina Personalizada Red Nacional de Laboratorios de Función Renal financiado con Fondos Europeos PERTE, cuyo objetivo más inmediato es mostrar este método a otros centros del país y de Europa para que pueda ser utilizado en pacientes. Además, el Laboratorio de Función Renal del HUC y la ULL pretenden ser referente para toda Canarias con este método.

# Referente autonómico

Gracias a esta innovación, el centro sanitario ha conseguido consagrarse como referente de la Red Nacional de Laboratorios de Función Renal de España, entre los que también se encuentran el Hospital del Mar, el Hospital Vall



Investigadores del HUC y de la ULL presentan esta innovación clínica. | ARTURO JIMÉNEZ

d'Hebrón (ambos en Cataluña) o el Hospital Carlos Haya (Málaga)

El método que ahora se ha normalizado en los hospitales de Canarias surgió hace una década en un laboratorio. «Es un ejemplo perfecto de ciencia traslacional», asegura el director científico del HUC, Fernando Gutierrez. Una circunstancia ratificada por María Luisa Díez, jefa de servicio de laboratorio del HUC, que añade: «es un logro y un beneficio para la capacidad asistencial».

Mucho antes de que esta innovación siquiera estuviera sobre la mesa, Esteban Porrini y Sergio Luis se habían embarcado en un proyecto para hacer seguimiento de ciertos pacientes renales y se dieron cuenta de que necesitaban una fórmula más sencilla de la que se había estado utilizando hasta entonces.

Y es que los métodos tradicionales no solo son más engorrosos e invasivos, sino que también fallan mucho más. «Tienen un margen de error del 30%», argumentó Porrini, que insistió en que tal diferencia «no es aceptable» y supone «un problema para los pacientes».

Los investigadores decidieron entonces ajustar un método ya existente y muy utilizado en la práctica clínica -ejemplo de ello son las pruebas del talón- para la enfermedad renal. «No era fácilLa prueba tan solo necesita una gota de sangre y un papel de filtro para poder llevarse a cabo

> En el Archipiélago hay más de 200.000 pacientes renales que se beneficiarán de esta técnica

mente escalable», rememora Luis, quien sin embargo, insiste en que tenía todas las características como para poder hacerlo. Una década después, no solo han conseguido ajustarlo, sino también simplificar el proceso.

«Cuando empezamos el estudio clínico, a los primeros pacientes debíamos sacarles muchos botes de sangre», rememora Porrini. Pero en cierto momento se dieron cuenta de que una gota de sangre era suficiente como para realizar el diagnóstico. La muestra de sangre seca se impregna de una sustancia que disminuye en concentración según lo rápido que pase la molécula de la sangre a la orina.

Estas ventajas hacen que el método sea útil en pacientes con enfermedad renal crónica, en particular en niños, en donantes de riñón del Programa de Donante Vivo, en pacientes con un trasplante de riñón y de otros órganos (hígado, pulmón, corazón) y para dosificar mejor los fármacos que se eliminan por el riñón.

Los coordinadores de la implantación de este método en el HUC se encuentran ahora ayudando a otros hospitales a hacer lo propio. «Enseñamos el método, compramos los aparatos necesarios y les damos apoyo técnico», destaca Porrini, que asegura que la técnica está establecida en la práctica clínica diaria de ocho centros, mientras que otros ocho han mostrado su interés en empezar a acreditarse cuanto antes. «Tenemos incluso centros europeos, hace poco se interesó por ella un hospital de Escandinavia», resalta Porrini.

Este método ha revolucionado la forma en la que se trata a los pacientes renales en los hospitales de Canarias y en algunos centros de la Península, y los investigadores pretenden seguir expandiéndolo por todo el mundo. En las Islas, más de 200.000 pacientes que sufren distintos problemas de riñón podrán beneficiarse de esta prueba mucho más sencilla, que requiere menos volumen de sangre, menor logística y a un coste reducido.

# Ana Crespo reforzará la labor en IA de la Real Academia de las Ciencias

La bióloga canaria, primera mujer que preside la entidad, fue recibida ayer por Clavijo

#### Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La bióloga tinerfeña Ana Crespo, primera mujer que preside la Real Academia de las Ciencias, se ha marcado los retos de rejuvenecer este organismo, alcanzar el equilibrio de género en un tiempo prudente y dar una especial relevancia a la comisión de Inteligencia Artificial que, ha dicho, está «en un punto crucial».

Ana Crespo ha realizado estas consideraciones tras ser recibida ayer por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y en declaraciones facilitadas por el Gobierno regional ha recordado al primer canario que presidió la Real Academia de las Ciencias (RAC), el físico lanzaroteño Blas Cabrera (1934-1938).

«No todas las comunidades españolas pueden decir que han tenido un científico como Blas Cabrera, un canario muy eminente al que podrían haber dado el Premio Nobel», ha subrayado la bióloga, para confesar que lo mejor que puede hacer al frente de la Presidencia de la RAC es «coger la antorcha» del físico lanzaroteño «con cierta serenidad y sin entrar en competencias de ninguna manera».

# Retos

Como retos al frente de la institución se plantea los de que de cada dos académicos que ingresen uno tenga menos de 50 años y alcanzar el equilibrio de género porque aunque «éramos muy pocas, esto se está corrigiendo con los nuevos estatutos y se va progresando adecuadamente».

Crespo no cree que haya que dividir a los académicos por géneros ni por cualquier otra cosa que no sea la competencia profesional en cualquier área del conocimiento, pero también defiende que las mujeres no se enfrenten a la sensación de que «hay techos» para ellas.

Ha precisado también que la RAC no hace investigación como tal sino que son los académicos los que realizan ciencia en sus respectivos centros, y en la entidad lo que se hace es reflexionar y opinar sobre el futuro y las perspectivas con una voz cualificada e independiente «y siempre multidisciplinar».

# Salud

# La donaciones de sangre en las Islas caen un 20% durante el periodo estival

El banco de sangre anima a donar antes de las vacaciones, sobre todo, al grupo 0+ que cuenta con el stock más bajo \* Tambien demandan la transfusión de plasma

#### Claudia Morín

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Durante el periodo estival se produce un descenso de hasta el 20% en las reservas del Centro Canario de Transfusión. De ahí que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anime a la población a donar antes de irse de vacaciones. El banco de sangre además, lanza un llamamiento a uno de los grupos sanguíneos más comunes y demandados en el Archipiélago, el O+. Cerca del 38% de la población de las Islas se encuentra en este grupo, el mayoritario junto al A+.

Por estas fechas, buena parte de los donantes habituales hacen las maletas y se marchan por unos días. Al no encontrarse en el sitio que les corresponde y al que acuden con frecuencia, mantener el número de donaciones de otros periodos estacionales se complica. El Área de Comunicación del ICHH subraya por eso que, pese a que el principal desequilibrio se encuentra en el grupo 0+, todos son necesarios e importantes porque siempre hay pacientes de todos los tipos que requieren una trasnfusión. Si las reservas de algún grupo sanguíneo fueran insuficientes, las intervenciones se posponen y se reprograman -una decisión que alargaría el proceso de enfermedad-, pero por el momento el Instituto señala que los niveles son buenos en líneas generales.

# Puntos fijos para la colecta

El ICHH dispone de una serie de puntos fijos para la colecta repartidos por toda Canarias. Los hospitales de cada isla, varios centros de salud, el propio banco provincial o un centro comercial son algunas de las opciones disponibles durante todo el año. Sin embargo, desde el 1989 la Red Transfusional Canaria rueda por los municipios del Archipiélago para que la distancia no sea un problema a la hora de donar.

Un estudio reveló hace más de 30 años que facilitar la accesibilidad era una cuestión clave para aumentar las transfusiones. Hoy en día, los puntos móviles son el elemento más emblemático e identitario del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. También son el espacio en el que más sangre se recoge. Universidades, pueblos, centros de ciudad y, en general, cualquier rincón de las Islas es válido para invertir alrededor de veinte minutos en donar. No obstante, el Banco de Sangre centra sus esfuerzos en



Una extracción de sangre a un donante. I ICHH

que la población también acuda a los puntos fijos por dos motivos: ofrecen mayor comodidad y permiten realizar otro tipo de donaciones como plaquetas.

Para donar sangre, los requisitos básicos son tener entre 18 y 65 años -hasta 60 si es su primera donación-, pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Hay múltiples variables que pueden determinar la idoneidad de la persona donante, por lo que el ICHH pone a disposición de la ciudadanía en su página web efectodonacion.com un cuestionario de autoevaluación con el que comprobar si se puede donar sangre.

La transfusión de sangre es una práctica cada vez más común y asentada entre la población canaria. Lo mismo ocurre con la donación de plaquetas, que en los últimos años se ha popularizado. Sin embargo, el plasma es una de las opciones en las que más desconocimiento existe y, por ese motivo, el ICHH lanzará en septiembre una campaña específica para animar a la donación de este componente sanguíneo.

La transfusión de plasma ayuda a detener hemorragias y a recuperar el volumen sanguíneo adecuado, también se utiliza para combatir partos complicados, en pacientes con grandes quemaduras, problemas de coagulación de la sangre y para tratar enfermedades renales, entre otras aplicaciones.

El procedimiento es algo más complejo, pues se necesitan 45 minutos en lugar de 20. El donante se pone en contacto con una máquina que fracciona la sangre en hemoderivados y que, de manera única, toma el plasma y devuelve el resto. Con la sangre es diferente, porque el fraccionamiento se realiza a posteriori, pero los requisitos son bastante similares: personas que ya hayan donado, sin venas débiles, que dispongan de tiempo y no tengan inconvenientes.

En el caso de la sangre, es posible donar cada dos meses. Se recomienda no hacerlo más de cuatro veces al año para los hombres y no más de tres para las mujeres. Por su parte, el plasma, como es en su

mayoría agua, se recupera muy rápido y se puede donar cada quince días.

Uno de los últimos avances instaurados, a petición de la comunidad de donantes, es el servicio de envío por correo electrónico de la analítica que el ICHH realiza a cada donación y que permite conocer algunos aspectos de la salud de quien realiza la transfusión. Esta medida se incluye en las propuestas, que dentro del ámbito de la innovación, ha puesto en marcha este organismo autónomo desde el pasado 14 de junio, Día Mundial del Donante.

Aquellas personas que acudan a donar por primera vez recibirán su analítica con su carné de donante en formato papel, mientras que los donantes habituales podrán recibirla automáticamente en la dirección de email facilitada. Quien lo prefiera también puede seguir recibiendo la notificación por correo postal. Fuentes del ICHH aseguran que «el feedback por ahora ha sido muy positivo, pero aún es pronto para realizar una valoración».

# El Archipiélago destinará 1,4 millones de euros a frenar la obesidad infantil

El objetivo es promover estrategias para reducir el sobrepeso y fomentar hábitos de vida saludable

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias destinará 1,4 millones al desarrollo del Plan de prevención de la obesidad infantil en menores de 12 años en Canarias (POICAN). El documento tiene como objetivo promover estrategias y cambios necesarios para reducir el sobrepeso y la obesidad de la población infantil y fomentar, a su vez, hábitos de vida saludables y herramientas para llevar una alimentación adecuada, actividad física regular y evitar el ocio sedentario.

Este Plan, que fue presentado hoy por los consejeros de Sanidad y Educación, Formación Profesional Actividad Física y Deportes del ejecutivo regional, Esther Monzón y Poli Suarez, respectivamente ha sido desarrollado conjuntamente por ambos departamentos junto con otras áreas gubernamentales y de administraciones locales e insulares.

Esther Monzón explicó que «el POICAN unifica los trabajos desarrollados por todas las instituciones implicadas y promueve hábitos saludables en niños y niñas menores de doce años, involucrando a las familias como agentes clave en la promoción de la salud con el objetivo último de disminuir las cifras de prevalencia de exceso de peso en este subgrupo de población».

# Prevención: la prioridad

Según dijo, el Plan ha sido coordinado por el Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, y en él han participado más de cuarenta profesionales de Salud Pública, Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Salud Mental o la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. El documento cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Pediatría, las Sociedades Canarias de Pediatría de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias y la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria.

La consejera de Sanidad manifestó que la prevención de la obesidad es una prioridad para el ejecutivo regional por la alta prevalencia que hay en la población infantil de las Islas.

# **Biodiversidad**

#### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un equipo de investigación ha descubierto tres nuevos volcanes submarinos en una zona situada al norte de las islas Canarias. Algunos de estos volcanes, situados al este de Lanzarote, podrían estar relacionados con las erupciones de Timanfaya y otros se cree que fueron islas en el Eoceno, hace entre 56 y 34 millones de años.

Los responsables del hallazgo, coordinados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han bautizado los nuevos volcanes como monte Los Atlantes, debido a su relación con el proyecto Atlantis que se desarrolla a bordo del Sarmiento de Gamboa, buque oceanográfico del CSIC, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El proyecto Atlantis está liderado y coordinado por los investigadores Luis Somoza y Javier González, del grupo de Recursos Geológicos Marinos y de Medios Extremos del IGME-CSIC. Participan especialistas de las universidades Complutense de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Évora y Lisboa, además del Instituto Volcanológico de Canarias (IN-VOLCAN) de Tenerife, el Instituto Hidrógráfico de la Marina y el EMEPC de Portugal.

En esta campaña, que se inició el 27 de junio y acaba el próximo 6 de agosto, se ha utilizado un submarino no tripulado ROV para investigar el estado de los fondos marinos alrededor del Archipiélago entre los 2.500 y los 100 metros de profundidad. Su objetivo es detectar señales de actividad submarina magmática e hidrotermal en el Archipiélago, que podrían suponer un riesgo futuro para la población.

También se están investigando los procesos ambientales y de formación de minerales submarinos en condiciones extremas, donde los microorganismos promueven la biomineralización de metales como el manganeso, cobalto, fosfatos o las tierras raras; todos ellos tan importantes en la transición energética.

# Las 'abuelas', 'madres' e 'hijas'

El grupo de investigación que ha realizado el hallazgo es el mismo que descubrió las denominadas «abuelas», que son montes submarinos al sur de las islas Canarias que se consideran ancestros del Archipiélago actual, entre las que se encuentra el famoso monte submarino Tropic.

Dividida en dos partes, en la primera fase de la campaña se han estudiado los volcanes recientes, conocidos como las «hijas» de las islas Canarias, que son los deltas de lava del volcán Tajogaite, surgido en 2021 en La Palma; el volcán submarino Tagoro, de la erupción de 2011-2012 en El Hierro; y los deltas de lava del Te-

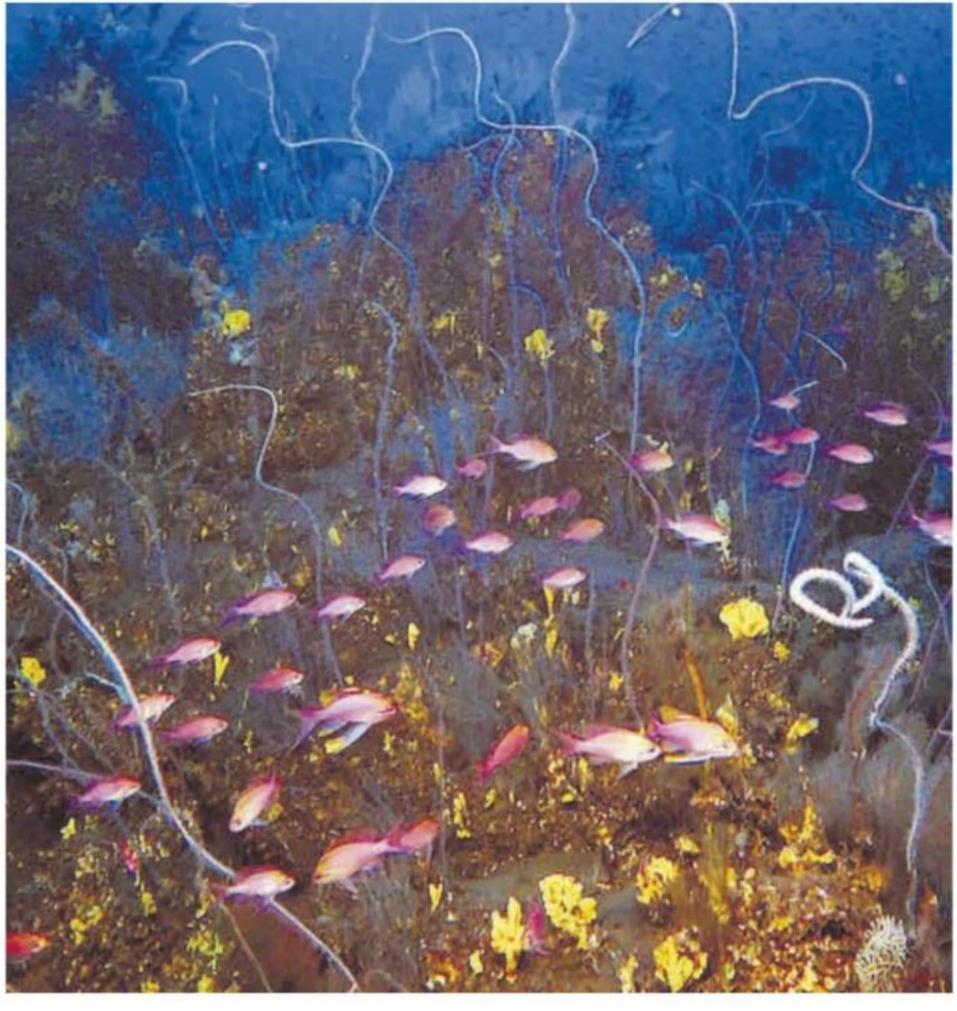

Corales y peces en la lava submarina del volcán Tajogaite de La Palma. | IGME-CSIC

# Descubren un monte submarino compuesto por tres volcanes en Canarias

Un equipo coordinado por el IGME-CSIC halla este conjunto alojado en el norte de las Islas

neguía (1971) y San Antonio, Fuencaliente (1677) ocurridas al sur de la isla de La Palma. En la segunda parte, se han dedicado a las madres, situadas al norte, que son las que dieron origen al archipiélago y donde se ha descubierto el monte que se propone llamar Los Atlantes. «Fueron islas en el pasado y se han hundido, aún se están hundiendo, como cuenta la leyenda de la Atlántida. Algunos hemos podido constatar que todavía mantienen sus playas», señala el geólogo y coordinador del proyecto Luis Somoza.

Además, se ha descubierto una serie de volcanes submarinos al este de Lanzarote, situados en el límite con el margen continental africano. Estos volcanes pueden ser más modernos de lo esperado y podrían ser los equivalentes submarinos del sisLos nuevos volcanes han sido bautizados como monte Los Atlantes, en nombre del proyecto Atlantis

Algunos al este de Lanzarote podrían estar relacionados con las erupciones de Timanfaya

tema de volcanes del Timanfaya.

Las imágenes obtenidas reflejan la ingente vida que hay en los
fondos marinos después de que
las coladas submarinas formaran
los deltas de lavas, comprobando
también cómo la vida submarina
está renaciendo tras las recientes

erupciones con nuevos jardines de corales y esponjas, o áreas cubiertas de tapices bacterianos junto a las fuentes hidrotermales. Algunas de las coladas de lava alcanzan más de 1.200 metros de profundidad. Al enfriarse su capa exterior, se forman tubos que permiten que fluya caliente sobre las pendientes, configurando impresionantes tuberías a grandes profundidades. Son las famosas «toothpaste» o lavas en forma de pasta dentrífica.

# El robot submarino

La campaña cuenta con el uso de nuevas tecnologías de exploración submarina como el ROV 6000 Luso, con cámaras de ultra resolución 5K, brazos robóticos para toma de muestras del fondo marino y sensores de gases como dióxido de carbono y metano en el agua. Puede sumergirse hasta los 6.000 metros. También se utiliza el moderno equipamiento del buque del CSIC Sarmiento de Gamboa para el mapeo detallado de los fondos marinos y de las propiedades de la columna de agua oceánica.

La investigación realizada en el presente proyecto Atlantis podrá ser de utilidad a la hora de afrontar los riesgos de una futura erupción submarina en el Archipiélago canario, como fue la de El Hierro en 2011-2012 o la irrupción de los deltas de lava en zona marina, como ocurrió en la de La Palma.

# Ciencia

# Las estrellas binarias que evolucionan a gigante roja orbitan en circular

Una investigación del IAC firma este hallazgo tras estudiar cerca de 1.000 astros oscilantes

#### Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Una investigación liderada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha descubierto que, en sistemas binarios, las estrellas que evolucionan en gigante roja cambian la forma en que giran con sus compañeras, y su órbita se vuelve más circular. El resultado se ha conseguido estudiando cerca de 1.000 estrellas oscilantes de tipo solar en sistemas binarios, lo que supone el mayor censo hasta la fecha de este tipo de objetos, reveló ayer el IAC.

Para su identificación se ha explorado el tercer catálogo de datos de la misión Gaia y los catálogos Kepler y TESS de la NASA. El estudio se ha publicado en la revista Astronomy and Astrophysics y ha sido seleccionado como la imagen de la semana de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Las estrellas binarias, es decir, sistemas estelares formados por dos estrellas unidas gravitacionalmente, son «un tesoro» para la astrofísica estelar, explica el IAC, pues las dos «compañeras» nacieron de la misma nube interestelar y, por tanto, tienen la misma edad, composición química y distancia. Gracias a ello se puede deducir con gran certeza sus propiedades fundamentales, como la masa y la edad, y poner a prueba los conocimientos actuales de física estelar. El estudio de estas uniones estelares también ayuda a comprender otros fenómenos, como la interacción de los planetas y su estrella anfitriona.

# Astrosismología

Los astrónomos indican que una poderosa técnica para estudiar estos sistemas estelares es la denominada astrosismología y al igual que se utiliza la sismología de la Tierra para comprender mejor la estructura interna de nuestro propio planeta, la astrosismología permite inferir la estructura interna y la dinámica de las estrellas estudiando las variaciones periódicas de brillo causadas por las oscilaciones estelares.

Si uno o ambos componentes de un sistema binario muestran signos de movimientos o pulsaciones estelares, a partir del estudio de estas oscilaciones se puede obtener una imagen completa de la estructura y evolución estelar. Asuntos sociales | Informe Valor Compartido 2023

# El Grupo Social ONCE incorpora a 716 nuevos empleados en la autonomía

El incremento de la plantilla ha sido posible por el crecimiento en los ingresos, impulsados por las ventas récord de lotería que alcanzaron los 2.623 millones

Iván Alejandro Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cuando Carlos Molina habla del Grupo Social ONCE, no para de nombrar personas. En 2012, cuatro años después de llegar a Canarias desde Colombia, le diagnosticaron glaucoma y pasó hasta por doce operaciones, seis por cada ojo. Pero su visión siguió mermando hasta que quedó totalmente ciego. «Esto me llevó a una situación que no se la deseo a nadie. La esperanza se me vino a pique», recuerda. Cuando tuvo fuerzas para levantarse, acudió a la organización y su experiencia la narra a través de quienes le han ayudado y le siguen acompañando, desde las trabajadoras sociales al recepcionista: «Muchas, muchas gracias, de verdad, por todo lo que hacen».

Para atender a personas como Molina, el Grupo Social ONCE cuenta con 3.791 empleados en las Islas (71.892 en toda España), sumando 716 más en 2023 respecto al año pasado entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, según los datos del Informe Valor Compartido presentados ayer. La mayoría de los trabajadores, por encima del 60%, son personas con discapacidad visual y, además, se ha incrementado el número de empleadas por encima del 30%, según ha destacado José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias. En el conjunto nacional, las mujeres superan el 40%, hasta las 31.940.

El incremento en el personal del Grupo Social ONCE se ha extendido en todo el ámbito nacional, que sumó 3.187 empleos más hasta un total de 71.892 trabajadores. Ello ha sido posible gracias a la mejora de los ingresos experimentados en 2023, sobre todo, impulsados por las ventas de loterías sociales: con un 8,1% más respecto a 2022, la organización alcanzó un récord histórico de 2.623,8 millones de euros. Más de la mitad de estos ingresos, en un 56,2%, se han destinado a los premios, con uno 90 millones para Canarias; un 32,2% se han empleado para el pago de salarios y los gastos de gestión; un 9,4% ha ido directamente a servicios sociales para personas ciegas y con discapacidad y el 2,2% restante queda como remanente.

«Los logros económicos son necesarios para seguir actuando, pero los logros sociales no son menos importantes», remarca Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial del Grupo Social ONCE en Canarias, quien reivindica valores como «el compañerismo, el sentimiento de equipo y la motivación para superar metas», que contribuyen a construir «un grupo social cada vez más dispuesto a ha-



Representantes e integrantes del Grupo Social ONCE en Canarias. LP/DLP

cer esfuerzos conjuntos para sumar más personas con posibilidades de generar ingresos y de llegar a cada vez más personas que viven realidades difíciles».

La mayor parte de los ingresos de la ONCE se destinan a la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. En el ámbito nacional, se inyectaron 247 millones para inversión social con programas de coberturas en todos los ámbitos, una cifra que en Canarias ascendió hasta los 8,2 millones. El Grupo Social ONCE facilita coberturas a un total de 70.997 personas ciegas o con discapacidad visual en España, especial-

mente a 3.390 que sufren sordoceguera y a los 7.187 estudiantes que reciben las clases en aulas ordinarias gracias al apoyo de 1.500 profesionales. En el Archipiélago, hay registrados unos 3.461 afiliados y 270 estudiantes. El año pasado, se incorporaron 3.377 personas en todo el ámbito nacional para recibir servicios específicos, de los que 125 tuvieron lugar en las Islas.

Otro de los aspectos que reivindicó López fue la figura de los vendedores de lotería, que en 2023 se situaron por encima de los 20.000 en la ONCE, con 1.224 en Canarias, un ámbito donde también desempeña un papel decisivo la Funda3.461

# personas afiliadas

En España se facilita cobertura a personas ciegas o con discapacidad visual a 70.997 afiliados: 3.461 viven en Canarias, de los cuales 270 son estudiantes en aulas ordinarias.

# millones de euros

La mayo parte de los ingresos de la ONCE se destinan a la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. En las Islas, esta cifra ascendió a 8,2 millones en 2023.

ción ONCE. Durante la presentación del informe, también intervino Elena López, quien obtuvo la incapacidad desde 2022 por una operación de espalda. A través de Inserta Empleo, le ofrecieron la posibilidad de trabajar como vendedora. «Estoy muy orgullosa de pertenecer a la ONCE. Es un sitio donde te sientes valorada, útil, respetada, porque cuando crees que las cosas no van bien, siempre tienes la palabra de aliento de un compañero o un superior para seguir adelante. Y ayudas a personas que realmente lo necesitan», expone.

# Casi 5 millones para proyectos de apoyo a la dependencia y la discapacidad

Bienestar Social publica la convocatoria para solicitar las subvenciones en un plazo de diez días

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las bases para conceder las subvenciones a los proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, por 4.703.636,54 euros, casi 250.000 euros más que la convocatoria correspondiente a 2023.

Según se especifica en las bases, la financiación por líneas de ayudas, que se realizará mediante concurrencia competitiva, será la siguiente: para fomento de accesibilidad a personas dependientes se contempla una partida de 179.255 euros; y para la de prestaciones sistema de dependencia 1.500.000 euros, según detalla el Gobierno este miércoles en un comunicado. También para el servicio de atención a personas con discapacidad un montante gloque asciende 2.845.127,54 euros y, la línea de fomento accesibilidad para personas con discapacidad una partida de 179.254 euros.

Podrán acogerse a estas líneas de subvenciones las entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia de naturaleza privada, que estén inscritas legalmente en el registro y desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, deben de estar inscritas en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias y tienen que tener como objeto de actividad el desarrollo de intervenciones en el ámbito de las discapacidades, la atención a la dependencia, la atención temprana o la accesibilidad universal.

El Gobierno indica que la presente convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, tiene como fin subvencionar la realización de proyectos que tengan como objeto la promoción de los derechos de las personas con discapacidad; las personas en situación de dependencia y sus familias y entorno.

# Récord de facturación

El proyecto empresarial Ilunion fue una de las áreas que permitió mejorar los ingresos del Grupo Social ONCE, con una facturación récord de 1.142 millones de euros (un crecimiento del 14%). Cuenta con 50 líneas de negocio, 485 centros con presencia en todas las autonomías y el 41,7% de sus trabajadores son personas con discapacidad. «Se trata de empresas de servicios: seguridad, limpieza, reciclado de materiales eléctricos, cadena de 31 hoteles, centros de llamada, lavandería... Buscamos nichos de empleo para personas con discapacidad», explica José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias. En el Archipiélago hay 29 centros de Ilunion con 1.049 trabajadores. Iván Rodríguez, con discapacidad, trabaja en una de las empresas de Ilunion desde 2020. Comenzó como auxiliar de servicio y en 2023 fue promocionado como vigilante de seguridad. «Después de varios meses de servicio, la empresa me proporcionó todo lo necesario para obtener la licencia de armas. Actualmente soy el responsable de equipo de seguridad de este servicio», cuenta. | I.A.H.

# Música



El cantante Saiko. LP/DLP

# El concierto de Saiko en el Gran Canaria Arena se pospone al 31 de agosto

El artista urbano anunció la semana pasada que sufre una neumonía avanzada y, por este motivo, se ha decidido aplazar sus dos fechas en Canarias

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los conciertos de Saiko en Canarias, previstos para el viernes 2 de agosto en el Gran Canaria Arena y el sábado 3 de agosto en el recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en el marco del Festival Mar Abierto, se trasladan de fecha como consuencia de la neumonía en estado avanzado que sufre el cantante.

Pero Saiko quiere cumplir con su cita con las Islas y el festival isleño en que se enmarcan los conciertos anunció ayer sus dos nuevas fechas: el 31 de agosto en el Gran Canaria Arena y el 14 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife, por lo que las entradas adquiridas son totalmente válidas para las nuevas fechas sin necesidad de hacer ningún cambio por parte de las personas que ya tenían sus entradas.

Desde Mar Abierto Producciones y desde la oficina del artista indican que «Saiko ha intentado por
todos los medios llegar a las dos fechas de Canarias», pero «la salud es
lo primero» y, ahora, «solo le queda
recuperarse para llegar a las Islas
en plena forma y ofrecerles dos
shows que no van a olvidar nunca». Asimismo, agradecen «la comprensión de los seguidores del artista granadino por la situación
creada y las posibles molestias ocasionadas».

Las entradas para las nuevas fechas se pueden comprar en la web www.saikoencanarias.com y en www.tickety.es.

Así, el artista retomará su gira Sakura tras llenar dos Estadio Los Cármenes en Granada, el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi en Barcelona, Saiko es uno de los artistas más destacados de la música urbana actual. Sus temas Bad Gyal v Yo lo soñé están en el top 50 de las más escuchadas del año y a ello se suma la innumerable lista de artistas del más alto nivel con los que ha colaborado: Feid, Mora, Nicki Nicole, J Balvin o Quevedo. Con el puertoriqueño Mora, en la colaboración de la canción Reina, fue número uno en España, debutando en el top 50 de Spotify y en el 15 a nivel global.

Mar Abierto Producciones cuenta con el apoyo para los conciertos de Saiko en Canarias del Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo; la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias - Canarias Latitud de Vida, Cabildo de Gran Canaria - La Isla de mi Vida, Fauca, Zonas Comerciales Abiertas, Canarias Viva, Naviera Armas, Alkur, Tecnosound y la plataforma de venta de entradas Tickety.

Concierto: Saiko en el marco de la gira 'Skaura' Lugar: Gran Canaria Arena. c/Fondos de Segura, s/n. Fecha: Sábado 31 de agosto. Hora: 21.30 horas.

# Danza

# 29Masdanza elige La Puntilla como escenario de Danza en Espacios Abiertos

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Con la belleza de un atardecer y el mar de fondo, la Plaza de La Puntilla será el escenario en el que bailarines de Italia y España presenten varias coreografías en la programación de Danza en Espacios Abiertos de 29Masdanza.

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias presentará esta actividad llevando la danza contemporánea del teatro al aire libre, con cuatro piezas de Danza Contemporánea creadas por los coreógrafos Vanessa Medina y Adex Alonso de Gran Canaria, el Colectivo Premohs de Cádiz, Granada y Málaga, Rafa Arenas e Idoia Rodríguez de Pamploa y Matteo Bittante de Milán.

#### Los espectáculos

Danza en Espacios Abiertos comenzará con la representación de Solos en el Jardín, una obra en la que un dúo de bailarines en un idílico jardín entablan un diálogo. Después del dúo, bailarán ante el Mirador, cuatro bailarines en la pieza En cuclillas para mostrar que hay algo oculto en nuestra memoria, donde también existe algo roto. En Dérive, dos individuos buscan cómo salir de las atadura sociales presentando una lucha interna. Masdanza Dunas culminará con Litania, una actuación que refleja el grito de una generación hacia el hombre que invade el terreno del alma.

# Humor

# El cómico majorero Saúl Romero y el trío Jamming, estrellas de 'Humor en la Sala'

Las entradas para las funciones previstas los días 6 y 7 de septiembre ya están a la venta

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Auditorio Alfredo Kraus ya ha puesto a la venta las entradas para las dos funciones que incluye este año la propuesta *Humor en la Sala*, que contará con la participación del humorista majorero Saúl Romero y la compañía Jamming, que integran Juanma Díez, Paula Galimberti y Lolo Diego.

Las funciones, impulsadas por Multitrack, tendrán lugar en la sala Jerónimo Saavedra del citado recinto escénico de la capital grancanaria. El día 6 de septiembre, a las 20.30 horas, Saúl Romero presenta su espectáculo denominado Jaque Mate, inspirado en situaciones cotidianas a las que todo el mundo se enfrenta, comparando la existencia mundana como una complicada partida de ajedrez que se juega a modo de batalla doméstica sobre un tablero. Ganemos o perdamos la partida en cada una de nuestras íntimas situaciones cotidianas, Romero utiliza su agudo sentido del humor para exagerar situaciones y encontrar la chispa cómica en cada una de ellas.

La segunda actuación se celebrará el día 7 de septiembre, también a



El humorista majorero Saúl Romero. | LP/DLP

las 20.30 horas, con el trío Jamming y su teatro de improvisación que, partiendo de las sugerencias del público al que implica en sus desternillantes espectáculos cómicos, construye las historias que plantea en sus distintos estilings en los que juega con acentos y registros interpreatitivos diferentes. Los estilings son géneros teatrales, cinematográficos o televisivos que Jamming Parodia



El trío Jamming. LP/DLP

y desarrolla con su sello particular.

Sus sesiones son cien por cien espontáneas porque, como ellos mismos señalan, el eatro es una manifestación que debe de ser libre, tolerante, sin ánimo de adoctrinar y sin límites.

En la organización de Multitrack *Humor en la Sala* colaboran el Cabildo grancanario, la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Cicar y Restaurante el Centro de Guayadeque.

Espectáculo: 'Humor en la Sala', con Saúl Romero y Jamming. Lugar: Auditorio Alfredo Kraus. Ctra. del Rincón, s/n. Fecha: 6 y 7 de septiembre. Hora: 20.30 horas.

# Literatura

#### Nora Navarro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Venezuela, envuelta en manifestaciones masivas contra el presunto fraude de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al Gobierno chavista el pasado domingo, protagoniza la próxima edición del Festival Hispanoamericano de Escritores de La Palma, que este año se celebrará desde el 23 al 28 de septiembre en Los Llanos de Aridane.

Mientras la comunidad internacional presiona a favor de una revisión transparente de los resultados electorales, que colman el vaso del continuo atropello de la democracia y los derechos humanos en el país, el festival palmero abre un espacio para el diálogo entre orillas a través de la literatura. Y este año, en consonancia con su tradición de enhebrar cada edición con el acervo literario de un territorio, tiene como hilo conductor la fuerza cultural de Venezuela, que atesora importantes puentes con Canarias y, en concreto, con La Palma, donde la denominan «la novela isla».

Así, este encuentro internacional reúne en La Palma a una destacada nómina de más de 20 escritores y escritoras venezolanos, muchos en la diáspora, desde narradores y poetas a editores, críticos y periodistas, que formarán parte de mesas redondas, recitales y actividades escolares en distintos enclaves del corazón de Aridane. A estos se suma la participación de figuras literarias procedentes de distintos lugares de España, donde los autores de Canarias y, en concreto, de La Palma, ejercen como anfitriones de cada nueva entrega.

Uno de los nombres fundamentales de las letras venezolanas de esta edición es el poeta, ensayista y docente Rafael Cadenas, recientemente galardonado con el Premio Cervantes 2023, que recogió

# Venezuela vertebra el 6º Festival Hispanoamericano de La Palma

Rafael Cadenas, Yolanda Pantin o Karina Sainz Borgo forman parte de esta edición que se celebrará del 23 al 28 de septiembre



De izq., a dcha., José Esteban, Elsa López, J. J. Armas Marcelo y Yolanda Arencibia, en el festival el pasado 2023. NATALIA MORALES

en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid a sus 93 años, erigiéndose en el primer autor venezolano en recibir este reconocimiento. Este galardón engrosaba un palmarés en el que desfilan otros tan importantes como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Premio Nacional de Literatura de Venezuela y Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. No obstante, debido a su edad y su estado de salud, la presencia de Cadena se materializará de manera virtual, según avanzan

desde la organización.

También en la senda de la poesía aterrizarán en La Palma la poeta caraqueña Yolanda Pantin y su contemporáneo Ígor Barreto, junto con los novelistas venezolanos José Balza, Rodrigo Blanco Calderón, Karina Sainz Borgo, Juan Carlos Méndez Guédez, Juan Carlos Chirinos o Alberto Barrera Tyszka. Merece una mención especial, entre los prescriptores, la presencia del editor y ensayista venezolano Nelson Rivera, afincado en A Coruña, quien dirige en el exilio el mítico suplemento cultural Papel Literario, del diario El Nacional, desde finales de 1995.

Como anfitriones del encuentro desde su primera edición destaca la presencia de la escritora palmera Elsa López, Premio Canarias de Literatura y parte del consejo asesor del festival, así como del escritor venezolano afincado en La Palma Antonio López Ortega. Y a la batuta, el también escritor palmero Nicolás Melini dirige este proyecto en su tierra de la mano del escritor y crítico J.J. Armas Marcelo, como presidente ejecutivo. Su objetivo al constituir el Festival Hispanoamericano de Escritores en la isla bonita es tender puentes entre tradiciones literarias a ambos lados del Atlántico y consolidar «un encuentro entre escritores españoles y americanos, con la particularidad de que concederá espacio a los autores españoles del conjunto de las islas, que ejercerán de anfitriones».

Esta entrega de la cita reunirá a más de una veintena de autores venezolanos en la isla bonita

> La directora del Cervantes destaca la literatura del país como «una de las más vivas»

Durante la presentación del Festival Hispanoamericano el pasado mes, en el Instituto Cervantes de Madrid, su director Nicolás Melini destacó que «más de 1.000 alumnos de enseñanza media de la isla de La Palma se beneficiarán este año de la programación del festival», toda vez que La directora de cultura de la institución, Raquel Caleya, declaró que «la edición de este año es de sumo interés dado que está centrada en Venezuela, una de las literaturas más vivas en nuestros días y muy presente en España».

Evento: Sexta edición del Festival Hispanoamericano de Escritores de La Palma. Lugar: Los Llanos de Aridane. Fechas: Desde el 23 al 28 de septiembre.

# Parece una tontería

# El asesor



Juan Tallón

ntre la multitud asoma de vez en cuando un profesio-veces da gusto mirarlo, como da gusto mirar una hormiga cargando el cadáver de una mosca, o el Cristo do Corcovado, o al malabarista del paso de peatones. Me fascinan los asesores cuando son muy influyentes, por lo que tienen de astutos, de subrepticios, de susurrantes, de mano derecha.

No son un invento moderno. Siempre hubo. El paso del tiempo refinó su nombre, sus cometidos,

su trascendencia, hasta convertirlos en especialistas en soluciones y problemas, en un mundo cada vez más complejo, confuso, desesperado.

Hacen algo que tú no sabes hacer, o no puedes, o no tienes tiempo, ni ganas, o no debes hacer, simplemente, porque tienes las manos ocupadas o limpias. Son hacedores en tu nombre.

A veces dudo qué les gusta más, si las soluciones, casi mágicas, o los problemas, hipnóticos como el fuego. Si no tienen problemas, salen a la calle a cazarlos para poder solventarlos y reivindicarse como genios. «Búscate un buen problema; sé alguien» podría ser su lema secreto.

Su vida profesional no tiene demasiado sentido sin dificultades que desarmar. No sé si también ellos lo piensan, o lo pienso yo, que, para ser francos, ejercí de asesor en el pasado. Sin dificultades, ¿quién iba a comprar su audacia, su ímpetu, su eficiencia? Su negocio se iría a la ruina si las cosas no se torciesen en el momento más inesperado.

El asesor tiene alma de guía. Seguramente es el que siempre decía «conduzco yo» cuando iba a alguna parte en coche con los colegas, demasiado borrachos. El asesor es un experto en pensar y actuar por los demás. «Si yo fuese tú...» podría ser su comienzo de frase preferida. También es un experto en no alimentar dudas, o, en todo caso, en alimentar menos que sus superiores. Es un experto en ser experto. Cree tener una li-

El asesor tiene alma de guía. Seguramente es el que siempre decía «conduzco yo» cuando iba a alguna parte en coche con los colegas, muy borrachos

gera idea de cómo se comportará la dificultad venidera, y por dónde debe ir su solución.

Después de todo, la pregunta que más angustia a quien le paga es «¿Qué me va a pasar?» Por supuesto, el asesor no es infalible. Hay cosas que ignora, cosas que no salen como esperaba. Pero cuando falla, nunca se viene aba-

jo, al contrario, porque entonces lo que tiene es un problema el doble de grande y bonito, y una solución aún más genial que las anteriores.

# Gurú

En casos excepcionales, el asesor muta en gurú. Ejerce un grado superior de asesoría. El gurú se ve como un genio. Se encierra contigo a solas y te adelanta detalles de cómo se va a presentar el futuro, y cómo actuar para que te sonría. Esa discreción con la que comparte algo que solo él parece dominar, alienta la leyenda de si existe o no existe.

El gurú no se deja señalar. Es gurú en la oscuridad, en la leyenda. Nunca se anda por las ramas: aparece de vez en cuando con un informe secretísimo que explica por dónde salir del laberinto en el que estás metido con éxito, más fuerte, más alto, más guapo, lo que no evita que, al final del laberinto, el gurú se meta una buena hostia. Y tú con él.

# Vanidades

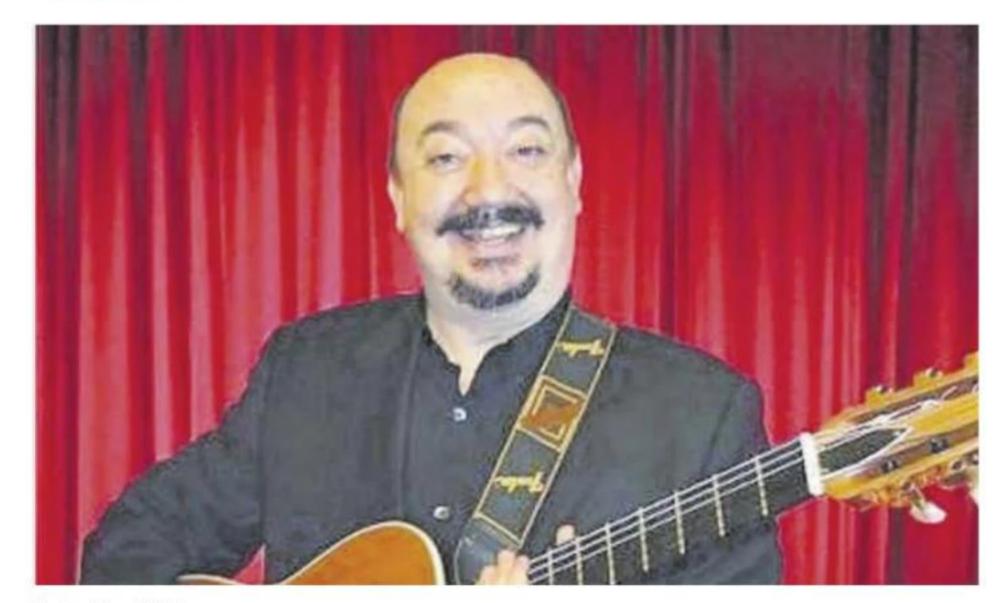

El actor Miguel Vigil. | EUROPA PRESS

# Fallece Miguel Vigil, actor en 'Cuéntame' o 'La que se avecina'

El intérprete muere a los 68 años por un infarto en su domicilio . Fue una de las figuras más destacadas del panorama interpretativo

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Miguel Vigil, actor conocido por sus interpretaciones en series como *Cuéntame, La que se avecina* o *El ministerio del tiempo* ha fallecido a los 68 años en su domicilio en Ronda (Andalucía) a causa de un infarto. «Trasladamos nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del artista», ha compartido la Unión de Actores y Actrices en su perfil en X.

El intérprete se convirtió en

una de las figuras más destacadas del panorama artístico con un importante desarrollo en el mundo de la interpretación, la música, el humor y la novela. Además, el recién fallecido solía frecuentar espacios de actualidad y entretenimiento.

Su trayectoria profesional despegó gracias a la oportunidad que le dio Chicho Ibáñez en *Un, dos, tres... responda otra vez,* su primera aparición en un programa de televisión. Más tarde fundó el grupo de humor Académica Palanca, acompañado de Antonio Sánchez y Javier Batanero, convirtiéndose en grandes figuras de la televisión nacional.

Sin embargo, varios años unidos después, en 2009, el grupo se disolvió. Tras esto, su presencia en televisión se vio reducida a pequeñas apariciones en series de la pequeña pantalla como Cuéntame cómo pasó, La que se avecina, Centro médico y El ministerio del tiempo. HIT La canción fue su última participación en un programa en el año 2015.

# La cantante María Becerra abandona las redes por el acoso a su físico y su forma de vestir

Lola Mandefuá

BARCELONA

María Becerra ha dicho basta. La cantante argentina ya manifestó hace un año que estaba harta de la presión estética que recibía en las redes sociales. En concreto, en Instagram se cebaron con ella al ver que tenía pelos en los brazos. La artista salió al paso con un comentario con el que se ganó el apoyo de los usuarios. Ahora ha sufrido otro episodio de odio, pero directamente ha cortado por lo sano: ha denunciado el acoso que recibe en X, anteriormente Twitter, y ha anunciado que cerrará sus canales.

La nena de Argentina ha detallado que ha llegado a experimentar «ataques de pánico y ansiedad». «Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí», ha dicho, a la par que ha dado ejemplos de los comentarios que recibe a diario: «Cosas de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo». Por todo ello, ha tomado la decisión de abandonar X, donde tiene más de tres millones de seguidores, no sin antes dar las gracias a sus fans por el cariño que le han dado y delegará el uso de sus otras redes.

# ANUNCIOS POR PALABRAS

PRECIO DE CADA PALABRA

0,52 euros

de Lunes a Sábado

0,54 euros el Domingo

Mínimo 10 palabras por anuncio

# SERVICIOS PROFESIONALES

# **FONTANERIA**

DESATASCOS JUMBO urgencias, cañerías, desagües, domésticos, industriales, detectores, cámaras, equipo de alta presión. 928225262.

DESATASCOS LAS PAL-MAS. Fontanería. Desatascos domésticos, industriales, cámaras, detectores. Servicio permanente. 928222279.

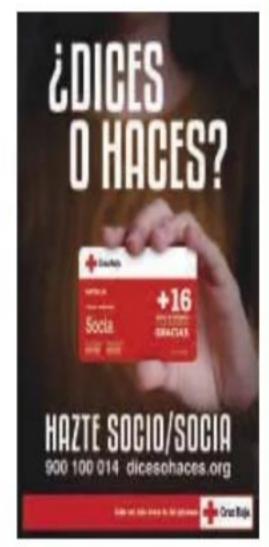





# Los cómicos Jimmy Kimmel y John Mulaney renuncian a presentar la gala de los Oscar

Kimmel ha sido el presentador de la ceremonia las últimas dos ediciones de los premios

Efe

NUEVA YORK

Los conocidos cómicos estadounidenses Jimmy Kimmel y John Mulaney han renunciado a presentar la próxima ceremonia de entrega de los Óscar, que se celebrará el 2 de marzo, informó Variety. Kimmel, cuatro veces presentador de los Óscar, lo que incluye las dos últimas ediciones, rechazó la oferta a principios de verano. Mulaney, que participó en la última ceremonia de los codiciados premios del cine y que también fue presentador de los Governors Awards, «tiene una apretada agenda con varios proyectos por delante», aseguró el medio especializado.

Kimmel es actualmente el cuarto presentador con más apariciones en las galas de los Óscar, junto con Whoopi Goldberg y Jack Lemmon. Todos ellos lo han hecho en cuatro ocasiones. Le siguen Johnny Carson, que ha presentado cinco, el actor Billy Crystal, con nueve, y Bob Hope que estuvo en 19.

Anfitrión de los Governors Awards en enero y presentador en la 96ª edición de los Óscar, Mulaney se había convertido en uno de los favoritos entre los seguidores de los premios para asumir el relevo, precisa Variety.

En una entrevista con este medio el pasado mes de junio, Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia de Cine de Estados Unidos, elogió a Kimmel y valoró la posibilidad de que Mulaney se uniera a la retransmisión.



El presentador Jimmy Kimmel, durante la pasada edición. | REUTERS

«Tenemos suerte de contar con Jimmy (Kimmel), que ayudó a crear uno de los mejores Óscar del año pasado. John Mulaney también hizo un trabajo increíble. Todo lo que diré es que, sea quien sea el presentador del programa en el futuro, queremos continuar con este tono de celebración, respeto, humor y un gran amor por el cine».

# Un vecino de Fuerteventura, detenido por robar 87 kilos de cobre de las farolas

El acusado dejó sin luz durante una semana varias calles de Caleta de Fuste \* Los daños ocasionados por sustraer y revender el mineral ascienden a 5.700 euros

C. B.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un vecino de Fuerteventura ha sido detenido por robar 87 kilogramos de cobre del alumbrado público de Caleta de Fuste, en Fuerteventura, y provocar durante una semana cortes de luz en las calles. Tras las sustracciones, vendía en establecimientos de la Isla el material, pero en una de sus intervenciones fue cazado 'in fraganti'.

La Guardia Civil del puesto de Puerto del Rosario tuvo conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia formulada el Ayuntamiento de Antigua en la que se ponía de manifiesto que desde el 12 de julio habían detectado averías en varias calles de Caleta de Fuste.

En distintas ocasiones los operarios municipales tuvieron que desplazarse y confirmar que faltaban las líneas de cable de tierra de las farolas, lo que provocó el corte del suministro eléctrico y dejó sin luz a varias de las zonas más transitadas y turísticas de la localidad.

En la denuncia, se hacía constar los graves daños producidos: más allá del corte de luz durante una semana, el perjuicio del material robado ascendió a 5.765,16 euros.

«Además, estos hechos representaron un gravísimo riesgo para la seguridad de las personas, ya que el presunto responsable privó de toma de tierra las luminarias de las distintas calles ubicadas en un punto neurálgico de turismo tan frecuentado», destaca la Guardia Civil: «Y generó un evidente peligro para la salud de los viandantes, dado que su instalación impide el paso de corriente de las farolas». Las calles más afectadas eran Verol, Aulaga, Sávila y Pitera.



El detenido, localizado robando cobre de una de las tomas de tierra de las farolas de Caleta de Fuste. | LP/DLP

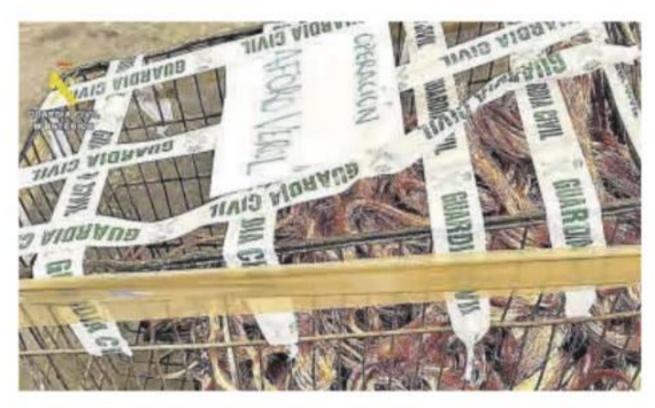

Parte del cobre que la Guardia Civil ha logrado recuperar. | LP/DLP

El Equipo de Policía Judicial de Puerto del Rosario inició las labores de investigación que se centraron en un pormenorizado análisis de las ventas de cobre que pudieran haberse efectuado en los centros de valorización de metales y gestión de residuos. Se detectaron hasta cinco transacciones desde principios de julio en uno de los establecimientos. Era una gran cantidad de cobre y siempre vendida por la misma persona. El precio de cada kilogramo oscila entre los 4,5 y los 6 euros (a veces llega hasta 7), por lo que por los 87 kilos robados el ladrón pudo embolsarse más de 500 euros.

En base al seguimiento y fruto de la colaboración con la Policía Local de Antigua, se ubicó al sospechoso en las inmediaciones de las calles afectadas con herramienta para cometer los actos denunciados. Fue un ciudadano el que dio la voz de alarma tras verlo manipular las arquetas de las farolas.

Los agentes procedieron a la detención del implicado el 24 de julio, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, todos ellos directamente relacionados con robo de cobre.

# Un ciclista resulta herido de gravedad tras sufrir un accidente en Telde

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Guardia Civil investiga el accidente sufrido por un ciclista ayer por la tarde en Telde, después de que testigos afirmasen que la víctima fue atropellada. La afectado, de 43 años, resultó herido de gravedad a consecuencia de un traumatismo craneal y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos ocurrieron a las 17.14 horas en la GC-100, en la confluencia entre La Primavera y el camino de Las Majadillas. El 112 recibió en ese momento una llamada en la que requerían asistencia sanitaria para el ciclista que, según manifestaron testigos, acababa de ser atropellado.

Al lugar se desplazaron una pareja de motoristas de la Unidad de Tráfico y un vehículo de Atestados para investigar los hechos, cuentan a este diario fuentes de la Guardia Civil.

Los agentes investigan si realmente se produjo el arrollamiento o, por el contrario, el ciclista sufrió una caída y se salió de la vía. Cuentan con las declaraciones de testigos que presenciaron el supuesto atropello y afirmaron que vieron cómo un turismo se daba a la fuga. Trabajan ya en la identificación y localización del conductor para esclarecer los hechos y esperan a la mejora del herido para tomarle declaración.

# Un conductor sin carné huye de un control y hiere a la dueña de otro coche

El detenido chocó de manera frontal contra el turismo en su fuga Los agentes arrestan en la Isleta a otro piloto por desobediencia

C. B.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Noche de fugas y detenciones de conductores en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Local detuvo el antes de ayer a dos hombres -uno a los mandos de un coche; el otro, en una motocicletapor saltarse los controles policiales y no detenerse pese a las advertencias de los agentes. Uno de ellos -el del turismo- lesionó a la conductora de otro turismo contra el que impactó de manera frontal y, además, carecía de carné.

El primero de los sucesos ocurrió a las 21.50 horas en la zona de San Juan, donde el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) había instalado un control de seguridad. Al darse cuenta de la presencia de los agentes en la calle Real de San Juan, el conductor decidió no parar en el control y darse a la fuga.

A gran velocidad, recorrió toda la vía pública, hasta que de frente se topó con otro coche, contra el que impactó. La conductora del vehículo sufrió lesiones de carácter leve a moderado a causa del siniestro. Fue trasladada a un centro sanitario.

Tras el choque, finalizó su huida, ya que el conductor no tuvo más remedio que bajar del coche. Con él iban otros tres ocupantes, en un vehículo que un conocido les había prestado. Los agentes del GOIA descubrieron que carecía de carné de conducir, informan fuentes policiales. Él conductor, español de 36 años, quedó detenido y el vehículo fue trasladado al depósito municipal.

Solo media hora más tarde, en la Isleta, un motorista se accidentó delante de una patrulla de agentes que le dieron el alto, pero en vez de pararse, el conductor, también español de 19 años, recogió el ciclomotor del suelo y salió huyendo.

En el transcurso de la fuga fue golpeando y chocando contra varios vehículos estacionados en la



Estado de los dos vehículos tras el choque en San Juan. | LP/DLP

vía pública, en las calles Pérez Muñoz y aledañas. Además, se saltó varias señales de stop y ceda al paso. En una de esas maniobras volvió a caer al suelo, momento en que abandonó el ciclomotor y echó a correr.

Uno de los policías fue tras él y logró detenerlo. Se le acusa de desobediencia grave y conducción temeraria. Fue trasladado a un centro de salud con magulladuras.

# Hallado un proyectil antiaéreo en un punto limpio de Telde

El equipo de explosivos de la Policía Nacional intervino el objeto para destruirlo

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los trabajadores de un punto limpio de Telde localizaron el 25 de julio un proyectil sin detonar en sus instalaciones. De inmediato, ante el riesgo que podría conllevar, dieron la voz de alarma a la Policía Nacional, que lo aseguró e intervino.

Los hechos ocurrieron hace una semana. Los trabajadores realizaban las tareas habituales cuando entre los enseres depositados en el punto limpio localizaron el proyectil. Se lo comunicaron al responsable del enclave, que avisó a los agentes.

Hasta las instalaciones se desplazó, primero, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de Telde, que confirmaron lo relatado. Dieron aviso al grupo especializado en explosivos, los Tedax de la Jefatura Superior de Canarias. Mientras tanto, los policías de la patrulla de seguridad ciudadana procedieron al desalojo de la zona y a asegurar el proyectil hasta la llegada de los agentes especializados.

Una vez que los agentes del Tedax llegaron, procedieron a la inspección minuciosa. Era un proyectil antiaéreo rompedor del calibre 88 milímetros. Estos proyectiles



El proyectil localizado en el punto limpio de Telde. LP/DLP

en su conjunto están formados por una espoleta, un proyectil rompedor con 765 gramos de explosivo (trilita), una vaina con 2.600 gra-

mos de pólvora como carga de propulsión.

Por seguridad y ante la posibilidad de que se encontrase cargado con explosivo fue trasladado a las dependencias del Grupo Tedax para un estudio más pormenorizado y posterior destrucción.

# Los narcos detenidos en Barbate tras la muerte de dos guardias, en libertad

Efe

CÁDIZ

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha decretado la libertad para los seis tripulantes de una narcolancha que estaban en prisión desde febrero, cuando su embarcación fue confundida con la que embistió en el puerto de Barbate (Cádiz)

la muerte de dos agentes.

Según ha informado el Tribunal superior de Justicia de Andalucía, el juzgado ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía no se opusiera a esta medida.

Los seis permanecían en prisión provisional ya que, aunque la investigación descartó que su narcloancha fuera la que embistió a

a una de la Guardia Civil causando una patrullera de la Guardia Civil matando a dos agentes, son investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia. Como medidas cautelares, los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

# El 'Argos' identifica a un tercer español fallecido

Julio Pérez

VIGO

Las condiciones meteorológicas permitieron que el avión militar que cubre la ruta entre Malvinas y Reino Unido repatriase los cadáveres de los nueve cuerpos recuperados en el naufragio del Argos Georgia hace nueve días. Entre ellos, los de tres marineros

gallegos, y no dos, como se conocía hasta ahora. Además del vigués César Acevedo Durán, el patrón de pesca, y de Santiago Leyenda Amoedo, vecino de Baiona y cocinero en el palangrero desde hace cinco meses. entre los fallecidos identificados está Antonio Barreiro Torea, segundo ingeniero y natural de Noia (La Coruña).

EL SEÑOR DON

# José Antonio Ferrera Limiñana

(ABOGADO)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2024, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Aurora Álvarez Martín; hijas: Mausy y Remy Ferrera Álvarez; hijo político: Agustín Fuentes González; nietos: Alejandro y Gonzalo; hermanas políticas: María Remedios, Antonia María y María José Álvarez Martín; hermano político: Anatolio Álvarez Méndez; sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar HOY JUEVES, día 1 de agosto de 2024, a las 19.00 horas, en la Catedral de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas; favor que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de agosto de 2024

# Matan de una puñalada en el cuello a un hombre

VALENCIA

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre por herida de arma blanca en el cuello en Valencia, ocurrida el martes a última hora de la tarde, cerca de la zona del Oceanográfico. La Policía aún no ha practicado detenciones y continúa investigando para esclarecer los hechos para dar con los autores del crimen. | E. P.



D. E. P.

LA SEÑORA DOÑA

# Antonia Suárez García

(VIUDA DE DON VICENTE DOPACIO RODRÍGUEZ) QUE FALLECIÓ EN LA ATALAYA, SANTA MARÍA DE GUÍA, EL DÍA 26 DE JULIO DE 2024, A LOS 80 AÑOS DE EDAD. DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Fernando y Heriberto (†) Suárez García; hermanos políticos: Rosa María Moreno Sosa y Minerva Barrios Monzón; Piedad (†) y Carlos Dopacio Rodríguez; sobrinos: Lorenzo, Luis y Elisabeth Suárez Moreno, Desirée Suárez Barrios, Chelo, Eduardo, Pili e Isa; primos, amigos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que en su sufragio se celebrará HOY JUEVES, a las 19.00 horas, en la parroquia de San Pedro Apóstol, La Atalaya, Santa María de Guía; favor que agradecerán profundamente.

La Atalaya, Santa María de Guía, 1 de agosto de 2024



LA SEÑORA DOÑA

# María Rosa Pérez González

(VIUDA DE DON JUAN GUERRA GONZÁLEZ)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2024, A LOS 90 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Juan, María Rosa, Adolfo (†) y Magüi Guerra Pérez; hijos políticos: Amalia, José Antonio y Germán; nietos: Daniel, Raquel, Rosa, Guillermo, María, Ricardo, Germán y Miriam; bisnietos: Rosa, Zion, Óscar, Diego, Álvaro y Sofía; hermanos: Hortensia, Adolfo y Juan (†) Pérez González; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES, a las 10.00 horas, desde el tanatorio Albia San Miguel al cementerio de Las Palmas, donde se le dará sepultura; favor que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de agosto de 2024

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### **CRUCIGRAMA**

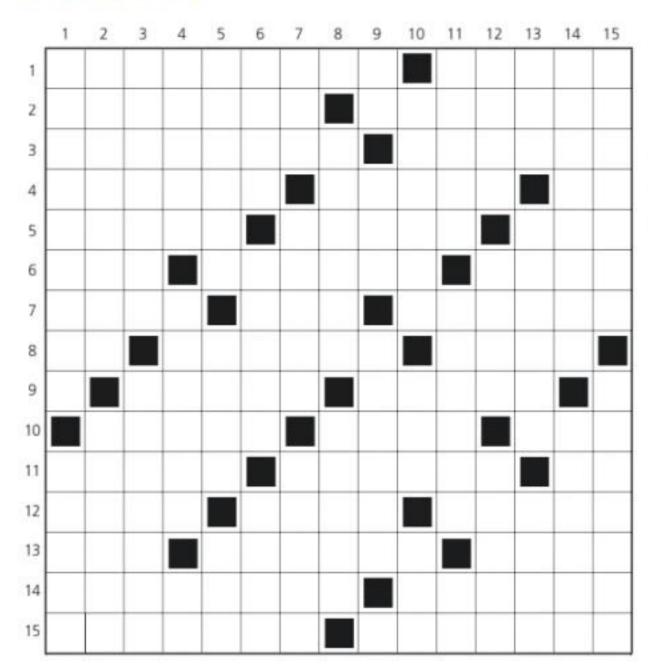

HORIZONTALES.- 1: Fecha límite para el uso o consumo de un producto alimenticio, farmacéutico o cosmético. Enredara.-2: Que tiene vena de loca. Desviarse, apartarse de lo normal o usual.-3: Cargado de calina. Mujer pública.-4: Rectos, conformes a la moral. Aula. Símbolo del indio.-5: Espacios cortos de tiempo. Beis, color. El de ahí.-6: Metal precioso. Vistazo. Juntar.-7: Que no ha resultado herido. Átomo que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. Planta pedaliácea, de la especie del ajonjolí y la alegría.-8: Campeón. Color verde de las plantas vigorosas. Ciervo de los países nórdicos, con astas muy ramosas.-9: Letra del plural. País de Oceanía. Abanico. Abreviatura de Norte.-10: Conjunto de granos diminutos contenidos en las anteras de las flores. Interjección usada para llamar la atención o dejar en suspenso el discurso. Exista.-11: Tejidos. Escudo de armas. Símbolo del rutenio.—12: Olfatear. Incursión militar aérea. Platos de caldo con uno o más ingredientes sólidos cocidos en él.-13: Ansia de beber. Romper con las manos algo de poca consistencia. Lance, arroje.-14: Que coopera a algún fin. Atrevimiento.—15: Que tiene ondas. Adornar y guarnecer con flores.

VERTICALES.- 1: Vasijas de metal, de forma cilíndrica, de poca altura, con asas, utilizadas para cocer y guisar. Poco trabajado, sin pulimentar o hecho con materiales de escasa calidad.-2: Fases, cambios, vicisitudes. Pendenciero, camorrista.-3: Omisiones voluntarias o imprudentes castigadas por la leyes penales. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía.-4; Solo y sin otro de su especie. Dar a algo forma de óvalo. Símbolo del germanio.-5: Que tiene canas. Plural de consonante. Acusada.-6: Que están faltos de juicio. Pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa. Unidad monetaria de Sudáfrica.-7; Concedes. Embriagada o borracha. Grosero, tosco, sin pulimento.—8: Símbolo del amperio. Mar de gran extensión que separa dos o más continentes. Escoge.-9: Regala. Pelea, combate. Hendida, partida, abierta. Símbolo del flúor.-10: Prenda interior femenina. Plural de consonante. Catálogo, lista.-11: Descifrese un escrito. Seguíamos la opinión de alguien. Voz arriera.—12: Marcharme. Utilicen. Reparar, observar o advertir.—13: Trabaje la tierra. Bajos de estatura. Solicita, demanda o requiere algo.-14: Extrañísimo. Contribuyente o tributaria. – 15: Tramposo, embustero, estafador. Asquear, repugnar.

# SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



# **AJEDREZ**



Blancas: Kristjew. Negras: Tringow. Negras juegan y ganan.

# **JEROGLÍFICO**

- ¿Cuántos te pongo?

10 AÑOS

# SUDOKU

|   |   |   |   | 9 |   |   |   | 6      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|   |   |   |   |   | 2 |   | 7 | 6<br>3 |
|   |   | 1 | 7 |   | 2 | 4 |   |        |
|   | 9 |   |   | 6 |   | 8 |   | 1      |
| 7 |   |   | 9 |   |   |   | 3 |        |
|   |   |   | 9 |   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |   |   | 9 |   | 4      |
| 3 |   |   |   | 2 |   | 7 | 6 |        |
|   |   |   | 1 |   | 5 |   |   |        |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

C

# OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





# **AUTODEFINIDO**

| QUE<br>CONTIENE<br>METAL<br>ARCILLA         | ٧ | ÁCIDO<br>NUCLEICO<br>ORA    | ٧                                    | TIEMPO<br>LIBRE<br>CRUCES             | ٧                                  | CONTRA-<br>MANDATO<br>HUÉR-<br>FANO | ٧ |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| >                                           |   | ٧                           |                                      | ¥                                     | -                                  | ٧                                   |   |
| TIRANTEZ<br>CALMA,<br>TRANQUI-<br>LIDAD     | > |                             |                                      |                                       |                                    |                                     |   |
| >                                           |   |                             | DETRÁS<br>DE,<br>PREFIJO<br>TURBINTO | <b>&gt;</b>                           |                                    |                                     |   |
| PERSONA<br>PEGAJOSA<br>O PESADA<br>51       | > |                             | ٧                                    |                                       | PRA-<br>SEODIMIO<br>EXTRA-<br>VIAR | >                                   |   |
| <b>&gt;</b>                                 |   | AGENTE<br>SECRETO<br>IMPUTA | >                                    |                                       | ٧                                  |                                     |   |
| HACER<br>APELAR                             |   | •                           |                                      | SONIDO<br>REPETIDO<br>CARCA-<br>JEABA |                                    |                                     |   |
|                                             |   |                             |                                      | <b>Y</b>                              |                                    |                                     |   |
| RUTENIO<br>DEFIENDE<br>UNA PRO-<br>POSICIÓN |   |                             | TIEMPO<br>VIVIDO<br>TECNECIO         |                                       |                                    |                                     |   |
|                                             |   |                             | <b>V</b>                             |                                       |                                    |                                     |   |
| EXTRA-<br>JERON                             | > |                             |                                      |                                       |                                    |                                     |   |

# **SOLUCIONES**

# CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Caducidad. Liara.-2: Avenada. Aberrar.-3: Calinoso. Ramera.-4: Éticos. Clase. In.-5: Ratos. Beige. Ese.-6; Oro. Ojeada. Unir.-7; Leso. Ion. Sésamo.-8: As. Verdor. Reno.-9: S. Samoa, Abano, N.-10: Polen. Ejem. Sea.-11: Telas. Blasón. Ru.-12: Oler. Raid. Sopas. -13: Sed. Rasgar. Tire. -14: Coagente. Osadía.-15: Ondeado. Florear.

Verticales.-1: Cacerolas. Tosco.-2: Avatares. Peleón.-3: Delitos. Soledad.-4: Único. Ovalar. Ge.-5: Canoso. Emes. Rea.-6: Idos. Jirón. Rand.-7: Das. Beoda. Basto.-8: A. Océano. Elige.-9: Da. Lid. Rajada. F.-10: Bragas. Bes. Rol.-11: Léase. Éramos. So.-12: Irme. Usen. Notar.-13: Are. Enanos. Pide.-14: Rarísimo, Eraria.-15: Aranero, Nausear,

# AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: M. A. O. C.-2: Verdacho.-3: Tensión.-4: Paz. Post.-5: Lapa. Pr.-6: Ll. Espía.-7: Far. Eco.-8: Recurrir.-9: Ru. Edad.-10: Sostiene.-11: Sacaron.

# AJEDREZ

1-..., Dh1+; 2-Rxh1, Txh3+; 3-Rg1, Th1++

# **JEROGLÍFICO**

-Una de cada. (una decada)

# **SOPA DE LETRAS**

| NOP | LIAPA | 51317                                |
|-----|-------|--------------------------------------|
| ANE | BIUAM | 41819                                |
|     | LIQUE | 51211                                |
|     | AMIPR | 2 9 3                                |
|     | ORNAD | 71618                                |
|     | LAAGA | 11415                                |
|     | DILLO | 8 5 2                                |
|     | INNAM | Action of the Control of the Control |
| LER | RAAYR | 3 1 1 4                              |

# SUDOKU 4 9112 816

| ANANEBIUAM | 4 8 9 6 5 2 1 7 3 |
|------------|-------------------|
| PIRAPLIQUE | 51211 7 318 4 519 |
| ABMMDAMIPR | 2 9 3 5 6 7 8 4 1 |
| ACDALLAAGA | 71618 9 114 5 312 |
| YARMADILLO | 11415 2 813 6 917 |
| DICABINNAM | 8 5 2 3 7 6 9 1 4 |
| LSIERRAAYR | 31114 8 219 7 615 |
| OSIERTMMOA | 91716 1 4 5 3 2 8 |



# La suerte

| ONCE  | 29/7/2024                        |
|-------|----------------------------------|
| 09462 | Serie: 011                       |
|       | 30/7/2024                        |
| 00839 | Serie: 028                       |
|       | 31/7/2024                        |
| 20158 | Serie: <b>005</b>                |
|       | 25/7/2024                        |
| 95048 | Serie: 018                       |
|       | Cuponazo 26/7/2024               |
| 38445 | Serie: 097<br>Sueldazo 27/7/2024 |
| 02534 | Serie: 043                       |
|       | Sueldazo 28/7/2024               |
| 28592 | Serie: <b>005</b>                |

Mi día 31/7/2024 12 ENE 1997 Suerte: 10

# Super ONCE 31/7/2024

Sorteo 1

04-06-09-12-21-23-29-33-36-37-39-51-54-57-59-61-68-71-74-80 Sorteo 2

02-06-12-23-34-38-39-44-47-48-55-56-60-62-64-65-66-74-82-84 Sorteo 3

02-03-10-11-22-29-31-39-42-48-51-54-56-60-68-71-77-78-79-82 Sorteo 4

09-13-14-21-28-30-35-41-43-48-66-67-70-73-74-80-81-83-84-85 Sorteo 5

05-06-16-34-37-46-48-49-54-57-59-61-64-66-71-76-78-80-84-85

| Triplex  | 31/7/2024 |  |  |
|----------|-----------|--|--|
| Sorteo 1 | 542       |  |  |
| Sorteo 2 | 314       |  |  |
| Sorteo 3 | 007       |  |  |
| Sorteo 4 | 399       |  |  |
| Sorteo 5 | 708       |  |  |
|          |           |  |  |

# Euro Jackpot 30/7/2024

2-16-30-31-49 Soles: 2 y 5

Sueño: 3

Eurodreams 29/7/2024 01-05-09-19-22-25

| Bonoloto          | 31/7/2024                |
|-------------------|--------------------------|
| 03-05-24-29-44-48 |                          |
| Euromillones      | C: 07 -R: 1<br>30/7/2024 |
| 09-25-28-37-38    |                          |

El millón: FKF28893 E: 02 y 08 26/7/2024 04-19-23-35-37

El millón: FFG99087 E:4y8 La Primitiva

29/7/2024

C: 19 R: 0 12-20-22-27-36-42 Joken: 2 645 028 25/7/2024 C: 47 R: 4 07-10-23-28-29-32 Joker: 1300 985

27/7/2024 01-05-13-32-42-44 C: 02 R: 4 Joker: 7539 401

El Gordo 28/7/2024

21-24-35-41-53 Clave: 3 SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

# Aviso por altas temperaturas

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Elaboración propia.

Gran Canaria: En zonas bajas del norte, cielos nubosos, salvo durante las horas centrales en que se podrán abrir claros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas del sur. Viento moderado del nordeste. **Fuerteventura y Lanzarote:** Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el norte y oeste. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior. Tenerife: En zonas bajas del norte, nuboso, con apertura de claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte. La Palma, La Gomera y El Hierro: En zonas bajas del norte y nordeste, nuboso, con apertura de claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.



#### El mar

N o NE 5 o 6 en costas sureste y oeste ocasionalmente 7 mar adentro. NE 3 a 5 en el norte. Fuerte marejada, localmente marejada en el norte. En costa suroeste, Variable 1 a 3, brisas y marejadilla. En costa norte, mar de fondo del N de 1 m disminuyendo. En costas sur, mar de fondo del S de 1 a 1,5 metros.

#### Crepúsculo Mareas HORARIO ALTURA 7.00 h. CIVIL

# El sol

Sale a las 7.25 horas. Se pone a las 20.52 horas.

#### La luna

Sale a las 4.13 horas. Se pone a las 19.01 horas.

# FASES

Domingo 4 de agosto, luna nueva:



# **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- C/ Obispo Codina, 3 Sector Catedral . 928310154
- C/Tomás Morales, 120 . 928249432 C/ Juan Rejón, 113 - Sector Puerto - . 928460003
- C/ Pintor Miró Mainou,9 2ª calle a la derecha junto a la rotonda de la subida a Lomo Los Frailes - . 928667054

# **GRAN CANARIA**

Agaete: C/ La Concepción, 9 (Agaete Casco Urbano), 928898219

Agüimes-Ingenio: C/ Juan Alvarado y Saz, 48 - Agüimes. 928781829 Avda. Los Artesanos, 6 - Ingenio. 928780695. (Hasta las 22 horas). Arucas: C/ Francisco Gourie, 13. 928600506

Firgas: Avenida de la Constitución. 29. 928625208. (Hasta las 22 horas). Gáldar-Guía: C/ Marmolejo, 3 - Marmole-

jo (Gáldar). 928551747 C/ Médico Estévez, 1 (Guía). 928881874. (Hasta las 22 horas).

La Aldea de San Nicolás: C/ Alfonso XIII, 42.928890076

# FARMACIAS DE GUARDIA www.coflp.org

Mogán: Avda. de la Cornisa, 22 - Puerto Rico - Mogán - . 928561019

Moya: C/ Miguel Hernández, 14. 928620501 San Bartolomé de Tirajana: Avda. de Tirajana, 50 - Frente C.C. San Fernando - . 928761583

San Mateo: C/ Cifuentes, 8, 928661480 Santa Brigida: Carretera del Centro, 136 -El Monte, 928350193

Santa Lucía de Tirajana: Avda. de Canarias, 224 - Vecindario. 928750226 Santa Lucía de Tirajana (casco): C/ Maestro José Enrique Hernández González, 12 - Santa Lucía de Tirajana. 928798359. (Hasta las 22 horas).

Tejeda-Artenara: C/ Domingo Guerra Navarro, 25 - Tejeda. 928666072 Telde: C/ Navarra, 21 - esq. S. Guedes, frente al Mercado Viejo - . 928690443 Teror: C/ José Miranda Guerra, 4. 928630016

Valleseco: C/ León y Castillo, 22. 928618029

Valsequillo: Avda. Los Almendros, núm. 18 - La Barrera, 928570012

# LANZAROTE

Arrecife: Avda, Hernández Pacheco, nº 15 Sta. Coloma, 928810742

Tías: Avda. Central, 45 - Tías. 928833729 Yaiza: Avda. Papagayo, 17 - Playa Blanca. 928518473

Haría: C/La Hoya, 10. 928835027. (22 h). Teguise: Avda. Islas Canarias local 2 -Complejo Pueblo Marinero de Costa. 928590423. (Hasta las 22 horas).

Tinajo-San Bartolomé: C/ Navío s/n - C.C. Deiland - Playa Honda. 928820083. (22 h).

# **FUERTEVENTURA**

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Castillo, Avda, El Castillo, 928163160 La Oliva: Avda. Ntra. Sra. del Carmen, núm. 68 - Esquina calle Acacia - Corralejo. 928536499

Morro Jable-Jandía: Shopping Center Cosmo - Jandía, 928540553 Puerto del Rosario: C/ María Estrada, 14

 Esquina C/ Andalucía (Fabelo). 928530218

Tuineje-Gran Tarajal: C/ Atis Tirma, 8 -Gran Tarajal. 928870839

# Atentos a...

# ¡BUENOS DÍAS, MAMÁ!

21:45 Antena 3

La familia Borghi consta de la madre. Anna, que es realmente especial para sus seres queridos; el padre. Guido, director del instituto local, y sus hijos: la concienzuda Francesca, el rebelde Jacopo, la genial Sole y el pequeño Michelino. Sin embargo, todo cambia cuando Anna entra en coma tras un accidente: la llegada de Ágata, misteriosa enfermera, saca a la luz secretos escondidos durante demasiado tiempo. (Nuevo en emisión.)

# ¿CÓMO NOS REÍMOS!

21:00 La 2

Imitados e imitadores frente a frente, recopilados con la selección más fiel con las más divertidas parodias y sketches. Los mejores grupos y solistas del panorama nacional e internacional, vistos desde el prisma de los mejores humoristas.



# **SUPERVIVIENTES ALL STARS: CONEXIÓN HONDURAS**

21:00 Telecinco

Tras su mes en Honduras en la edición más extrema hasta la fecha de 'Supervivientes', los participantes de 'Supervivientes All Stars' volverán a verse en el debate final del reality. donde ajustarán todas las cuentas pendientes y resolverán definitivamente sus conflictos. El deabte final esta presentado por Sandra Barneda.

# CALLEJEROS

21:50 Cuatro

Nacho Medina, emblemático reportero del programa, junto a Fanny Boehm, Adolfo Zarandieta y Silvia Ruiz salen a la calle cámara al hombro para mostrar nuevas realidades sorprendentes y dar voz a sus protagonistas. Fieles al inconfundible estilo de periodismo a pie de calle del programa, los reporteros cruzan España para buscar las increíbles historias que se viven en sus barrios.

# 42 SEGUNDOS

21:55 h. La1[\*\*\*]

▶Drama. 2022. España. Dirección: Dani de la Orden, Alex Murrull. Intérpretes: Jaime Lorente, Álvaro Cervantes. 106 min. Color.

■ Manel Estiarte y Pedro García Aguado son los protagonistas de un proceso de superación en permanente relación amor-odio con su entrenador, el croata Dragan Matutinovic, que, con sus métodos discutibles logró que el equipo español se colgara la medalla de plata.

# **HARRY EL SUCIO**

221:30 h. laSexta [\* \* \*] ►Acción, 1971, Estados Unidos. Dirección: Don Siegel. Intérpretes: Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, 102 min. Color.

■ Un misterioso asesino, que se da a sí mismo el nombre de Scorpio. está aterrorizando a los habitantes de San Francisco con sus repetidos crímenes, ejecutados con un rifle de largo alcance.

# La1

06.25 Paris 2024

Atletismo (M) 08.20 Paris 2024

Atletismo (F)

10.15 Paris 2024

Remo 10.55 Paris 2024

Golf (M). Prueba masculina, con la presencia del español Jon Rahm

11.05 Paris 2024 Waterpolo (M). España-Serbia

12.30 Paris 2024

Otros, Actualidad

14.00 Telediario 1

Presentado por Aleiandra Her-

ranz. Con la colaboración de Ana Ibáñez

14.45 Telecanarias

14.55 El tiempo

15.00 Paris 2024 Otros. Actualidad

17.15 Paris 2024 Gimnasia artística (F), Final All

Around femenina 19.30 Paris 2024

Natación. Sesión vespertina

20.00 Telediario 2

20.30 Paris en juegos 21.05 4 estrellas



#### 21.55 Nuestro cine '42 segundos'

A pocos meses de las olimpiadas de Barcelona 92, la selección española de waterpolo tiene todos los números para pasar sin pena ni gloria. No están preparados y necesitan un golpe de efecto si no guieren hacer el ridículo jugando en su propia casa

23.40 Cine

'100 metros' 01.20 Cartelera

# La 2

06.35 Zoom tendencias

07.05 Océanos épicos 08.00 Pueblo de Dios

08.20 Seguridad vital 5.0 08.55 Guardianes del patrimonio

09.25 Arqueomanía

09.55 Paris 2024 Natación, Sesión matinal

11.30 Las rutas D'Ambrosio

12.25 Mañanas de cine 'En el límite del desierto'

13.35 Verano azul

14.45 Saber y ganar

15.30 Grandes documentales

15.30 México indómito 16.15 La 2 express

16.25 Paris 2024 Hockey hierba (F), España-Sudáfrica. Categoría femenina

18.10 El Paraiso de las Señoras 19.30 Telecanarias 19.50 Ecominuto

19.55 La 2 express 20.30 Cifras y letras



21.00 ¡Cómo nos reimos! 22.00 ¡Cómo nos reimos!

22.55 LateXou con Marc Giró 00.05 Hacia la circularidad

01.30 Festivales de verano 02.45 Documenta2

02.45 El universo de Keops 03.40 Las rutas D'Ambrosio

 Zamora: Sabores de vigilia y pasión: Gonzalo es, en esta ocasión, testigo de primera mano de la gastronomía de Zamora. Comienza en Jambrina haciendo ristras de ajos, ingrediente fun-

04.30 Ruralitas

# Antena 3

07.55 Espejo público

12.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

12.45 La ruleta de la suerte

14.00 Antena 3 Noticias 1

14.30 Deportes

14.35 El tiempo 14.45 Sueños de libertad

16.00 Pecado original 17.00 YAS Verano

19.00 Pasapalabra 20.00 Antena 3 Noticias 2

20.30 Deportes

20.35 El tiempo



21.45 ¡Buenos días, mamá!

(T1): La familia Borghi consta de la madre, Anna, que es realmente especial para sus seres queridos; el padre, Guido, director del instituto local, y sus hijos: la concienzuda Francesca, el rebelde Jacopo, la genial Sole y el pequeño Michelino. Sin embargo, todo cambia cuando Anna entra en coma tras un accidente: la llegada de Ágata, misteriosa enfermera, saca a la luz secretos escondidos durante demasiado tiempo. (Nuevo en emisión.) (T1): La familia Borghi, sin la ayuda de Lucrezia, se encuentra en serias dificultades económicas. Paralelamente, Guido conoce a la nueva profesora de apoyo, Miriam Castellani, mientras intenta desbloquear el fondo fiduciario constituido por Anna para los muchachos, encontrándose ante

una amarga realidad 00.15 Los artistas: primeros

# Cuatro

06.00 Love Shopping TV Cuatro

06.30 ¡Toma salami! 07.00 Especial Callejeros

viajeros 07.45 Callejeros viajeros

09.25 Viaieros Cuatro

10.30 En boca de todos

13.00 Noticias Cuatro 13.55 ElDesmarque Cuatro

14.10 El tiempo 14.30 Todo es mentira

17.30 Tiempo al tiempo

Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal 19.00 Noticias Cuatro

Presentado por Diego Losada 19.45 ElDesmarque Cuatro Presentado por Ricardo Reyes

19.55 El tiempo 20.05 First Dates



21.50 Callejeros Camping de playa (T11): El programa coge la tienda de campaña y recorre la costa española en busca de campings de playa. Según la Federación Española de Campings, en 2023 casi 10 millones de viajeros escogieron el camping como lugar de alojamiento para pasar sus vacaciones, sobre todo, los situados junto al mar. Hay campings para todos los gustos y bolsillos: desde 30 euros la noche por una parcela donde montar una tienda, hasta 300 euros la noche en el bungaló más exclusivo

23.10 Especial Callejeros - A bordo

00.15 Callejeros Paseo maritimo y Agua dulce 01.30 The Game Show

# Tele 5

07.05 Informativos Telecinco 07.55 La mirada crítica

Presentado por Ana Terradillos

09.30 Vamos a ver 14.00 Informativos Telecinco

14.35 ElDesmarque Telecinco 14.40 El tiempo

14.45 El diario de Jorge 16.30 TardeAR

19.00 Reacción en cadena

20.00 Informativos Telecinco 20.35 ElDesmarque Telecinco

20.45 El tiempo



#### 21.00 Supervivientes All Stars. El debate final

Presentado por Sandra Barneda. El espacio pone punto final a las cinco semanas de la epopeya en los Cayos Cochinos. Adara Molinero, Olga Moreno, Abraham García, Bosco Martínez Bordiú, Logan Sampedro y Lola Mencia reciben a los recién llegados de Honduras: los finalistas Jorge Pérez, Sofía Suescun y Alejandro Nieto y la ganadora: Marta Peñate. Más tarde, todos los concursantes comentan algunos de los momentos más destacados del concurso: los conflictos surgidos entre Marta y Sofia, el posicionamiento de los demás concursantes en torno a ese desencuentro, el robo en el que estuvo implicado todo el grupo, las duras condiciones de supervivencia y de los juegos y las apuestas que cada uno hizo sobre el posible ganador, entre otros asuntos

00.55 Casino Gran Madrid Online Show

01.20 ¡Toma salami!

# La Sexta

05.00 Minutos musicales

05.45 Ventaprime

06.15 ¿Quién vive ahí? 08.00 Aruser@s fresh

10.00 Al rojo vivo 13.30 La Sexta noticias

1ª edición

14.15 Jugones

14.30 La Sexta meteo 14.45 Zapeando

Presentado por Dani Mateo. Con la colaboración de Miki Nadal, Cristina Pedroche, Quique Peinado, Valeria Ros, Santi Alverú, Berta Collado y Maya

Pixelskaya 16.15 Más vale tarde 19.00 La Sexta noticias 2ª edición

20.00 Especial La Sexta

noticias 20.20 La Sexta meteo 20.25 La Sexta deportes

20.30 El intermedio Summertime



# 21.30 El taquillazo

'Harry el sucio' Un misterioso asesino, que se da a sí mismo el nombre de Scorpio, está aterrorizando a los habitantes de San Francisco con sus repetidos crimenes, ejecutados con un rifle de largo alcance. Scorpio incluso se atreve a extorsionar a las autoridades. Exige una gran cantidad de dinero a cambio de no cometer

nuevos asesinatos 23.55 Cine

'Tornado magnético' 01.30 Pokerstars

# TV Canaria

07.45 Buenos días, Canarias 10.05 Cine

'Doctora en el paraíso.

La decisión'

11.45 Hotel El Balneario

12.50 Lavadoras de texto 13.00 Con el timple a cuestas

13.55 ¡Toda una vida!

25 años contigo 14.30 Telenoticias 1

15.10 TN Deportes 1

15.20 El tiempo 1

15.30 Cógeme si puedes

16.30 Cine 'Luchando por vivir'

18.15 Agenda SGF Verano

18.50 Toc Toc ¿Se puede?

19.50 Como en casa 20.30 Telenoticias 2

21.15 TN Deportes 2 Espacio dedicado a la información de actualidad deportiva, Presen-

tado por Dani Álvarez 21.25 El tiempo 2 21.30 ¡Toda una vida! 25 años



#### 22.05 Hit List

Concurso presentado por Mariam Hernández y Iván Torres. Tres nuevas parejas sorprenden adivinando el título y el intérprete de reconocidas canciones, escuchando tan solo unos segundos, con el objetivo de demostrar lo que saben de música y alcanzar el gran premio de hasta

6.000 euros 23.05 Cine

'Vacaciones en el infierno' 00.50 Operación Marea Negra

01.40 Agenda SGF Verano

02.15 Cógeme si puedes



DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400



laprovincia.es editorialprensacanaria.es

1 de agosto de 2024



# Limón & vinagre

# IlloJuan y Masi

CREADORES DE CONTENIDO



POR Matías Vallés

# Uno menos una, igual a dos

J.D. Vance le lanza a Kamala Harris el infamante childless, donde no tener hijos propios debería interpretarse como una liberación, pero el número dos de Trump quiere trasladar una idea de insuficiencia. Por supuesto, el exalumno de Yale, como los Bush, contrapone su matrimonio ideal a la vicepresidenta de Estados Unidos. En estas situaciones, la estadística aconseja aguardar a que el denunciante se vea envuelto en una reordenación conyugal, que le obligue a tragarse su prepotencia familiar.

Lo cual casi viene a cuento de la ruptura más importante registrada en España desde Iñaki y Cristina, el adiós de IlloJuan a Masi y viceversa. Incluso quienes solo tienen ojos para los Juegos Olímpicos han padecido el impacto de la separación anunciada con solemne naturalidad y a dúo por los poderosos influencers.

Es injusto añadir dramatismo gratuito a la vida ya de por sí exigente del español medio. Cuando algún miembro de la pareja se desliga del yugo compartido, uno menos una es igual a dos. Es decir, los seguidores de estos pensadores digitales verán doblado el número de proposiciones que aliviarán su rutinaria existencia.

Aunque desde este foro irreverente solo puede predicarse optimismo, ninguna medalla de oro en París consolará a la ingente masa de adeptos de IlloJuan y Masi, la cual además se encuentra «superdisociada», como Simone Biles cuando efectuaba un múltiple salto mortal y descubrió en pleno vuelo que había olvidado el objeto de sus desvelos.

IlloJuan y Masi han tomado la decisión que atribula a un país entero. «Porque nos queremos». ReLos 'influencers' liloluny Masi, en una de sus intervenciones en se que ha utilizado el

curriendo de nuevo a la estadística, la continuidad del amor tras la separación de dos personas implica la existencia de irresistibles sentimientos exógenos. Una intromisión de seres extraños que agravaría el dolor de los seguidores del dúo, que todavía hoy no pueden imaginar un sentimiento más fuerte que el experimentado por él hacia ella, y correspondido por ella hacia él.

La separación de IlloJuan y Masi aporta otra confirmación sociológica. El nexo se yugula a los siete años de convivencia en pantalla. De este modo, los streamers de éxito confirman que esa cifra pitagórica es tan fatídica para una pareja como los 27 años para Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison o Kurt Cobain.

Españoles doloridos

Aunque Juan Alberto García suena menos influencing que Illo, tal vez la disociación obligue a rescatar la identificación primigenia, y también costará acostumbrarse a María Isabel Rodríguez. Para atemperar la crisis de millones de españoles doloridos, los dos corajudos rupturistas se reconocen en la frase que ha utilizado el varón: «Papá y mamá se han separado». Cuánto deberían aprender los políticos perifrásticos de estos enunciados elementales, que atraviesan como una sagita

el corazón de los contribuyentes sensibles. Cuesta imaginar un país sin IlloJuan&Masi, el principal cometido de esta hagiografía conjunta persigue demostrar que sus aportaciones se multiplicarán individualmente. No se ha arrancado el árbol de un amor irrepetible aunque imitado por las multitudes, se

las redes sociales.

ha injertado una rama para multiplicar los frutos. Hasta J.D. Vance podría apreciar las virtudes de esta escisión pacífica, tecnológica.

En el verbo contagioso utilizado por exIlloJuan y exMasi, a nadie podría sorprenderle que siguieran compartiendo las vacaciones, incluso una cuenta corriente y una mascota. Se encuentran en la fase de los escarceos, cuando el vínculo con la pareja de siete años es más consistente que cualquier nexo que pueda establecerse con un extraño. Aquí cuadra el tanteo:

-¿Estás viendo a alguien?

En efecto, es la frase que nos ha conmovido en Deadpoool y Lobezno, por citar una de las relaciones amorosas más vibrantes de los últimos tiempos. Conste, pues, que IlloJuan y Masi se han separado, porque nadie lo diría. La audiencia huérfana se pregunta solidaria qué sucederá con la vivienda que la pareja alquiló en Madrid; todo conflicto se traslada en España al sector inmobiliario. Primos de nuevo lleva por título el vídeo de 12 minutos donde IlloJuan y Masi describen su separación, vigente desde hace un tiempo. Si se realiza el duro ejercicio de quitarle el sonido a la grabación de esta pareja de habladores, da la impresión de que están anunciando el establecimiento de su relación. O una boda, cogidos de la mano como si recitaran la lista de invitados.

Todas las parejas son felices de la misma manera, pero solo Illo-Juan y Masi han logrado ser infelices a su estilo. Sin despeinarse, sin perder los papeles, sin lágrimas innecesarias. Demuestran, por si hiciera falta, que los creadores de contenido son los seres más bravos de la contemporaneidad. Y que dure.





